

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

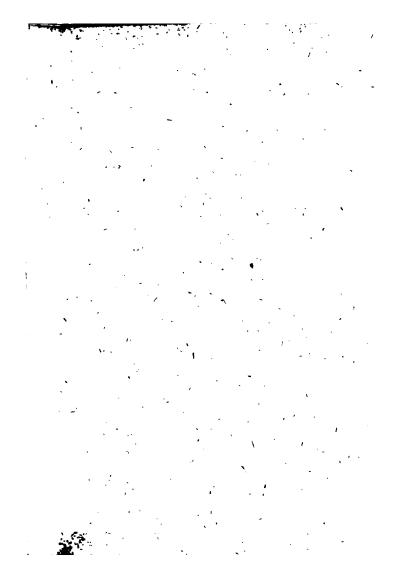



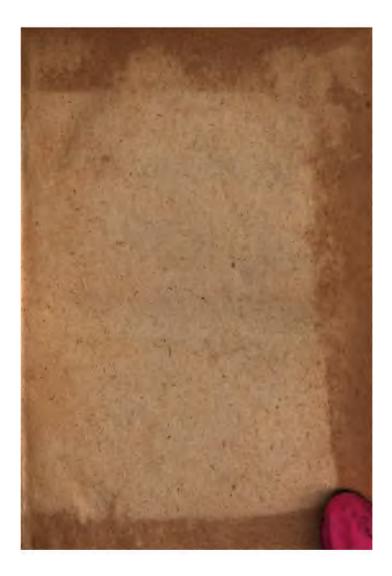

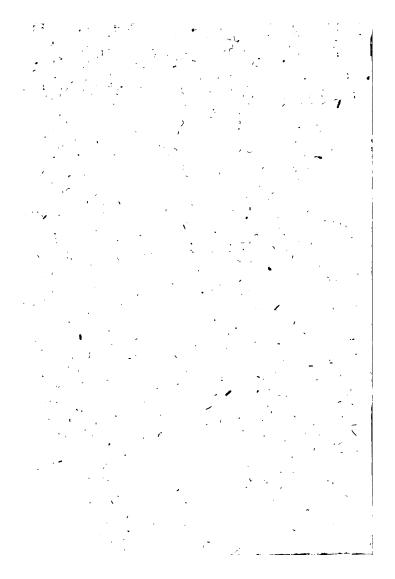

# HISTORIA PORTUGAL

TOM. DECIMO TERCEIRO.

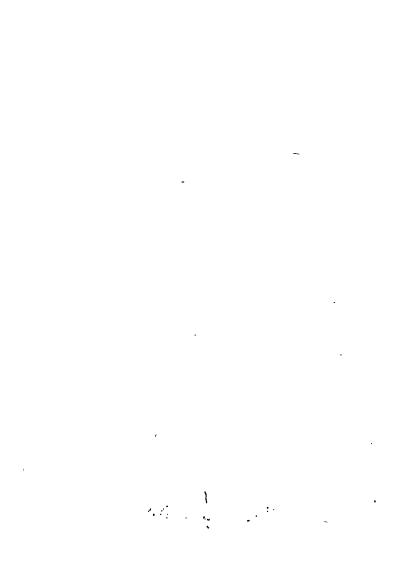

### HISTORIA GERAL

DE

# PORTUGAL,

E SUAS CONQUISTAS:

OFFERECIDA Á RAINHA NOSSA SENHORA

# D. MARIA I.

DAMIAO ANTONIO DE LEMOS FARIA E CASTRO.

TOMO XIII

LISBOA

NA TYPOGRAFIA ROLLANDIANA.

1 7 8 9.

Com licença da Real Meza da Commissas Geral fobre o Exame, e Censura dos Livros.

243 . g . 35 .

FOI taxado esse Livro a quatrocentos réis em papel: Meza 3 de Julho de 1789.

Com pres Rabricas.

# INDICE DOS CAPITULOS.

#### LIVRO XLVI.

|                                                 | _               |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| APITULO I. Nunc                                 | o da Cunba faz  |
| a Fortaleza de Dio,                             | Diogo Botelbo   |
| traz esta noticia a l                           | Portugal, com   |
| outros successos de M                           | Salaca, e das   |
| Molucas                                         | . 1             |
| - II. Trata-se o gover                          | no de Antonio   |
| Galvao nas Molucas, e                           |                 |
| da India no anno de 1                           |                 |
| III. Successos de Af                            |                 |
| de 1537, e continuao                            |                 |
| melmo anno                                      | . 18            |
| IV. Trataō-se os su                             | ccessos de Cam- |
| baya até a morte do j                           | seu Rei Sultab  |
| Badur.                                          | . <2            |
| V. Continuat os su                              | ccessos de Cam- |
| V. Continuaō os su<br>baya depois da morte      | do Rei Sultao   |
| Radur                                           | . 68            |
| - VI. Escreve-se o pri<br>Dio, que defendeo o g | imeiro sitio de |
| Dio, que defendeo o                             | grande Antonio  |
| da Śilveira                                     | · . 80          |
| VII. Continuação d                              | o sitio de Dio. |
|                                                 | via-            |

viagem, e chegada do Viso-Rei D. Garcia a Goa. . . . . 92

| LIVRO XLVII.                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|
| CAP. I. O Baxá Solimato desenganado                                       |
| de levar a Praça de Dio por meio<br>de negociações, a ataca com forma-    |
| lidade II. Trata-se a continuação do sitio                                |
| - II. Trata-se a continuação do sitto                                     |
| de Dio até ao geral, e espantoso<br>assalto, que os Turcos dérab á For-   |
| taleza no dia 31 de Outubro. 119                                          |
| - III. Os Turcos levantat o sitio de<br>Dio, e o que succedeo depois del- |
| <i>le</i>                                                                 |
| IV. Do que obrou o Viso-Rei D.                                            |
| Garcia de Noronba depois do levan-<br>tamento do sitio de Dio, e outros   |
| successos do seu tempo 147                                                |
| de Noronba: succede no governo D.                                         |
| Estevat da Gama, e se tratat os sut-                                      |
| cessos do anno de 1540 158                                                |
| India no anno de 1540, e a viagem                                         |
| do                                                                        |

CAP.

do Governador D. Estevas da Gama
ao Estreito do Mar Roxo. 172
CAP. VII. Chega D. Estevas da Gama à Cidade de Suez: o que nella
lhe succede, e na sua volta para a
India. 184
- VIII. Do que succedeo a D. Christovas da Gama na Ethiopia até a sua
morte. 106

#### LIVRO XLVIII.

CAP. I. Continuação do Reinado de D. Joao III. com os successos do anno de 1542, na Europa, Africa, e Asia. 211

- II. Tratão se os successos da India no principio do governo de Martim Assonso de Sousa. 226

- III. Do que obrou Martim Assonso em Batecalá, depois em Goa, e alguns successos das Ilbas Molucas. 241

- IV. Várias expedições do Governador da India, e principio dos importantes negocios, a que deo causa a retirada de Mealecan para Goa. 252

| CAP. V. Ultimas   | acções de   | Martim   |
|-------------------|-------------|----------|
| Affonso de Sousa, |             |          |
| vernador D. Joac  | ī de Castro | , depois |
| IV. Viso-Rei da 1 |             |          |

- VI. Do que succedeo na India no principio do governo de D. Joao de Castro até o segundo sitio de Dio. 279

- VII. Principio do segundo sitio, que Coge Cofar poz a Fertaleza de Dio, e que soi desendido por D. João Mascarenhas.

- - VIII. Rumecati por môrte de seu Pai Coge Cofar continúa o sitio da Fortaleza de Dio. 309



#### HISTORIA GERAL

DE

## PORTUGAL.

#### LIVRO XLVI.

Da Historia Moderna de Portugal.

#### CAPITULO I.

Nuno da Cunha faz a Fortaleza de Dio, Diogo Botelho traz esta noticia a Portugal, com outros successos de Malaca, e das Molucas

GOVERNADOR Nuno da Cunha Era vulgiteve de distimular o desprazer de Mar1536.

tim Affonso de Sousa se lhe adiantar

EOM. XIII. A

Era vulg. na conclusad do Tratado da paz com Badur, e ser elle o que tomaffe posse do terreno demarcado para a Fortaleza de Dio: noticia, que lhe foi communicada por Diogo de Mesquita, para abbreviar a viagem, em que Nadur impaciente por opprimido nao queria demora. Elle usou de huma diligencia ext ema para a abbreviar, e chegou a Dio com huma armade numerofa, seguido de huma Corte brilhante. O Rei lhe tinha preparado o Baluarte do mar soberbamente, para seu Quartel General aonde elle vio arvorado o Pavilhao Real de Portugal com indistimulavel complacencia. No lugar do desembarque o esperavad o Embaixador Xacoez, Medinarrao, Governador da Cidade, Alucao, Coge Cofar, e outros Generaes de Badur, que o encaminhárao ao Paco do Rei. Nestas vistas esquecêrao todas as formalidades do ceremonial, que impedíraő as primeiras. Mudanças do tempo, ou effeitos da necessidade; que até na esféra, da Soberania alterno as configuragões.

Reduzido o Tretado a boa forma, Era vuls. e firmado de ambas as partes, se deo principio á obra da Fortaleza, a que o Governador pêz a primeira pedra a 21 de Dezembro do anno paffado, dia de S. Thomé, Apostolo da India. El-· la está situada de: mar a mar na ponta de terra, em figura triangular com tres muros de dezasseis pes de largo, e mais de 20 de alto. Nos dons angulos, que fazem frente à Cidade, se devantarao duas torres baffionadas, huma chamada de S. Thomé com 80 pés de diametro sobre huma eminencia dutra de invocação de Sant-lago de 60 pés. Na face destas duas Torres se plantou a parte desendida de huma falfa-braga. O fosfo se alargava. e aprofundava a proporção da qualidade do terreno; más elle cingia toda a praça, aonde com agitaçao rápida le viao crefcer os muros, a Igreja, a ca-In do Governador, or quartels, e os ratinazens. Tudo em estado de defenfa no espaço bieve de 30 dias, com grande affombre de Badur ; que nati podia deixar de se admirar de semelhance di-H-A ii 4.7

Era vulg, ligencia. O Governador, que a obfervava, e a alegria de toda a classe de gentes, que trabalhava sem socego. The diffe acabaffem com pressa aquelle novo monumento, que havia sepultar a muitos Portuguezes: dito, que pareceo preflegio, como nós o veremos especialmente nos dous espantofor litios, que poucos annos depois defendêras, os memoraveis Herdes Antonio da Silveira, e D. Josó Mascarenhas, o primeire no melmo governo de Nupo da Cunha, o fegundo no de D. Joso de Castro.

> A conclusad do Tratado de Dio, a fabrica da sua Fortaleza, como sa idéa d'El-Rei eraf dous objectos saf interessantes, entendeo o Governador, que nao devia demorarise em mandar a Lisboa noticia tan agradavel. Elle despachou, lego ponterra a hum Judeo. e a hum Armenio, que fizerao caminho por Ormuz, e quali ao melmo tempo em huma fragata ligeira ao Socretario Simao Ferreira pelo rumo or-dinario do mar. Estes expedientes sorad prevenidos por Diogo Botelho Pa

geira, Fidalgo honrado, antes é de- Era vulg. pois infeliz, que emprendeo a acçad mais audaciosa, a menos ouvida, que até entro se praticara no seu genero; mas ella foi huma façanha Portugueza, que se servio de premio a si mesma. Diogo Botelho era homem de grande coraçab, que fentio nab lhe darem hum despacho, de que se entendia digno. A Corte , que receou encontrar nelle outro Fernat de Magalhaes, depois de o ten annos preso, o entregou no Conde Almirante para se fervir delle na India, com ofdem de nab voltar ao Reino. Esta prohibiçan foi hum novo estimulo para 6 sen resentimento; mas 'com pensamentos beri alheios dos do Magalhães, o Botelho 16 esperava affignalar-fe em alguma accas sho façantiola , que lite merecesse reentran na graça do feu Sóberano, cumo fobre tude defejava.

Quanzo se havia passado em Bio;
Diogo Botelho o estimou pelo objestor, porquereste ha tantos annos esperavas: Bavendo a mao a copia do Tratado, se o piano da Portáleza, estr
um.

Era vulg.

bravo homem, públicando que hia a huma viagem a Melinde, se embarcou em huma meia Fusta, que elle construio pela sua idéa, e á sua despeza. Ella tinha vinte, e dous pés de comprido, seis de altura, e doze de largo. Sem mais companhia que a dos seus escravos, e a de cinco homens da sua obrigação, Diogo Botelho passa por Chaul ganhando o largo; chega a Melinde, navega a Quiloa, e feito ao mar declara aos camaradas o seu formidavel designio. Todos se cobrem de horror, o susto os aprehende, nad dá o temor lugar á obediencia. Enta6 metteo elle em tao bom uso as promessas, e os ameaços, que reduzio os espiritos abatidos a nao duvidarem perder-se, aonde elle se perdia. Se tivessem discurso os mares, o do Cabo de Boa-Esperança estaria pasmado da consiança, com que o lenho despresivel, depois indignamente despresado, o cortava, o dividia, o separava. Assombrar-se-hia o grande golfat da Ilha de Santa Elena até a embocadura do Tejo da audacia, com que o peito de hum

hum mortal the sobmettia as ondas, Era vulg The calcava as vagas, desfazia as escurnas. Entrou Diogo Botelho em Lisboa com espanto do mundo, e foi navegando, até Almeirim, aonde estava a Corte. Gente immensa occupada de assombro misturado de horror concorreo a vêr a nova fabrica do Argonzuta temerario, que levava as attenções de todos. O Rei, ainda que gostoso das noticias do Botelho, estimou mais vêr a embarcação, que o homem. Ella mais digna de admiração, que a não Argos de Jason, que a não Vistoria de Magalhaes, foi condemnada a acabar varada no rio de Sacavein. Disse le entao que era necessario este despreso para banir dos homens a idéa, de que a tab pouco custo se podiao fazer viagens tao longas.

O homem foi recebido como culpado nas demonstrações sérias, que mudamente o arguiao de ter emprehondido a jornada sem licença do Governador da India. A equidade she permittia que andasse solto; mas a da Imperatriz, irma delRei, nao dissi-

44, - \_ - -

ihu-

Eta volg.

mulava, que acçao semelhante sicasse fem premio. Ella gasteu annos de rogativas para conseguir se lhe désse a Capitansa de S. Thomé, que o tornava a levar para fora do Reino, donde passou depois para o governo de Cananor: premio sempre acompanhado , nao fo do retiro da Pátria : mas daquellas suspeitas, que em meterias de interesse de Estado sao ordinariamente do número dos males de sua natureza incuraveis. Moito depois de Diogo Botelho chegou a Lishoa o Judeo com as cartas do Governador Nuno da Cunha, que El-Rei estimou com demonstrações públicas de gosto, e de satisfação para o sudeo, que além de outras mercês foi remunerado com huma tença vitalicia de 1400000 reis. Noticia tab alegre, que promettia o abatimento dos Turcos em Asia, El-Rei a mandou participar ao Papa Paulo III. que a celebrou com huma procissa solemne, a que elle assistio com todo o Collegio dos Cardeaes. Depuis celebrou Pontifical, e no sim delle o Mestre Theosilo, Eremita de Santo Agolaligostinho, recitou rom a sua costu-Era vulgi anada, elegancia huma Oração pathetica em louvor dos Partuguezes, que foi huma recapitulação plausivel das façanhas, que os distinguias entre todas as Nações dos Universo.

. A obra crescial con Dio, c em Bat abar os figuaes apparentes do muito que estimava a nossa amizade, e alliança, que agoca foi a fua redempçat., pouco depois a sua ruina. Sim chegarab a Din os rebates das incursões, que os Mogores faziat nos Eltados de Cartibaya; mas elles nad fentreverad a feguir Badur defendido na Ilha pelas nof-Las armas. O Gavernador de Baroche. Cidade grande dos melmos Enados, umeaçado dos inimigos, pedio foncortos a Badur, que mandou alguns navios .: e Nuno da Cunha dous com 70 Portuguezes ás ordena de Manoel de Macedos, que fazia retroceder es Mogores : le os Guzarates medrolos nas o deixassem so na praça. O Nizamaluco, seu alliado, em attenças nossa embainkou as armas i abandonou a alliança , fez, a paz com Badur. Vafo 216

Ese vule. Peres de Sampaio ganhou o Fórte de Varivene, situado sobre o rio Indo. de que os Mogores se haviato apoderado. Com a noticia de que estes retrocedia o para le opporem aos Patanes. que lhes invadiad o Imperio. Badur se resolveo a sahir a campo em pessoa . acompanhando-o Martim Affonso de Soula com 500 Portuguezes, que enchêrao a expectação de Badur, já em firmar nos seus Estados a sé dos espiritos commovidos, já fobmettendo os mal intencionados, e sendo o principal inftrumento da expulsas dos inimigos.

O. Rei dos Mogores mattido em coleva por abandonar tudo o Reino de Cambaya, que tinha conquistado, sentia menos a torrente das victorias com que os Patanes lhe hiab ganhando o Reino de Delli, que a opposição dos Portuguezes. Elle us olhava como alma das emprezas de Mira Mahamut. parente do Rei Badur, que de posto em posto hia sacodindo as suas tropas dos dominios de Cambaya, Em defaggravo desta injusia quiz elle sobprender-nos em Baçaim, aonde Garcia de

Sá com 400 homens nao se attrevia a Em velor esperar o golpe da multidad dos Mogores, foberbos com as passadas victorias. Elle se determinava a abandonar a praça, que tinha todas as defenías ainda imperfeitas; mas Antonio Galvao, quinto filho do famolo Embaixador da Ethiopia o memoravel Duarte Galvad, se oppoz a esta acçad injuriosa as nossas armas, e o sez mudar de sentimentos. Os Magores á vista da nossa resolucat, nat se attrevendo a arriscar no ataque e tomárab a de se retirar medrolos. Pouco depois chegou Nuno da Cunha, tan pago da intrepidez de Antonio Galvao, que o honrou com lhe mandar pozesse a primeira pedra na fortificação, que entad le principiou em Baçaim. Nos seguiremos logo este grande homem pelos passos, que derao nas Molucas igualmente a sua virtude, e o seu valor.

Da aufencia do Governador se aproveitou o Hidalcas para invadir as terras sirmes de Salcete. Elle sez esta guerra com forças, e vigor, mas encontrou bisarra a opposição de D. Joso Per-

Re rulg.

reira, Governador de Goa, que se sustentou sempre victorioso até a chegada de Nuno da Cunha, que concluio a Fortaleza de Mador para freio deltas irrupções. Ella fof guarnecida por 800 homens as ordens de Manoel de Soula i que obteve este governo em attença 6 ao parentesco com o Conde da Caftanheira, já reconhecido o prite meiro valido do Rei. Ao melmostempo se recebeo a agradavel moticia da vantajosa paz, que D. Estevas da Gai ma, depois de derrotar a Alodin, Rei de Viantana ; concedêra a este Prinicipe. Elle lha mandou pedir a Malaca com as submissões de abatido; sugeitando-le-a entregar-lhe toda a artelhariat ; a nad construir nos seus portos Fustas de guerra; a abster-se de fazer fortificações em Bintao, e Viantana; a vir residir no porto de Muar para de mais perto commerciar com Malaca; è outras vantagens femelhantes, que promettiad a esta Cidade felicidades permanentes. le fossem menos enormes os feus crimes.

Mas antes que passemos á narra.
cao

çaő de outros successos, eu vou a fa- Era vulge zer huma recapitulação breve do governo de Antonio Galvao nas Molucas, para onde foi despachado, logo que o Governador voltou de Dio. Antonio Galvao, digno dos maiores empregos pelas suas virtudes, até entab nad obtivers algum. No estado de simples particular pellas the figerad entrada na acceitação universal dos homens. ellas, promoverao de sorte os seus interesses, que era hum dos poderosos da India, como que queria Deos mostrar nelle . que todas as coulas concorrem, para a felicidade daquelles. que o amao. Neo de Conha, que conhecia, le labia diflinguir o verdadeiro merecimento a attendeo ao de Antonio Galvao, que achou com qualidades, para reparador das desgraças das Ilbas Molucas, formentadas pela avareza, pela libertinage, pela pouca Religiao de Triftao de Ataide, e dos feus predecessores. Elle o provê no governo daquella dominaca de solada, e Antonio Galvao lhe responde: Que o acceita fo para fergir a Deos, e a El-Rei; - زرازي

Mes vulg. mas nao para ir fazer mal a ninguend.
Nuno da Cunha o advertio: Que fervir a Deos, e ao Rei era fazer justiça
igual sem excepçao de pessoas, com
premio das virtudes, aonde as achasse,
com amargura dos vicios, aonde os
descobrisse.

Antonio Galvao se dispose a encher toda a expectação de Nuno da Cunha no governo das Molucas, menos na figura de Capitas, ou de Negociante, que na de vassallo siel, e Apostolo fervoroso de Jesu Christo, que sem o baculo da ambicao, e o afforge da avareza fizeffe a jornada, residisse, t voltasse das Molucas para a Patria. Do exterminio de ambos estes vicios deo elle as mais elegantes provas no meio das intrigas indecentes, com que Ministros indignos em Cochim, que deviad concorrer para a expedição, o reduzirad a estado de fazer à propria delpeza quasi toda a sua equipagem. Quanto elle adquirira na India de dinheiro. de baixella, de moveis de casa, tudo gastou o Galvao em aprestar a sua viagem. Elle se embarcou para Malaca com

#### DE PORTUGAL, LIV. XLVI. 15

pagou; com muitas mulheres para as cafar nas Molucas, e multiplicarem o Povo; com todos os instrumentos de cultivar a terra, para fazer a Colonia storescente por meio da industria, que nella se necessitava.

ŧ

Nao obstante pertencerem os succeffce do Galvao nas Molucas aos annos leguintes, eu me resolvo a tratallos no Capitulo II. No fim deste tecerei o leu elogio, resumirei as suas faganhas, direi delle, que com 150 Por--tuguezes triunfou de oito Reis colligados : que lhes desbaratou Exercites numerolos, queimou Armadas formidaveis, tomou despojos preciosos: que com corage igual derrotou a astucia dos Reis de Moro, de Java, de Banda , de Amboino , obrigando estes Principes a reconhecerem as armas de Portugal por tutelares dos seus Dominios e que unindo o ardor militar ao zelo pio , era ao melmo tempo Capitad, e Catequilla, tad vigilante em augmentar o Estado para interesse do Principe, como em avançar o Dumi-Age & 14

Era vulg.

nio da Igreja para gloria de Deos: que para conseguir esta seguada empreza fagrada, e heroica derrubou muitos Pagodes, erigio Templos, arrafou Idolos, levantou Altares: empreza tanto sua, que despendeo nella setenta mil cruzados da fua fazenda. A fua custa fez Antonio Galvan o famoso Seminario para nelle serem educados nos Dogmas Catholicos os filhos dos Infieisa Elle conseguio que dous Reis das Molucas com as suas familias, e grande número de vassallos abjurassem os delirios de Mafoma, e buscassem a regeneração da alma nas aguas faudaveis do Baptismo.

Antonio Galvao tinha o espirito tas levantado sobre as cousas da terra, que despresou generoso a Coroa de Temate, que lhe offerecerao; mais attento a ser vassallo siel do seu Principe natural, que a deixar-se levantar Rei de gentes estranhas. Elle escolheo para baze sirme da sua gloria opprimir a iniquidade, fazer triunsar o merecimento, nao ossender os generos de justica. Este homem maior, do que euro pinto,

estado o feu governo voltou para Pors Era med tugal; e quando Vicente da Fonceca. e Tristad de Ataide, que mo deviad elperar lenad cadigus à properçad dus Leus crimes achavas o meio de le jultificas, e avançarefei, porque erad sicoa. Autonio Galvao, digno de todas as recompenias, que foi devia receber premios carrespondences de lues heroicas vittudes, parceia hum Réo, atrazado a todos , porque o fervico de Deos, e do Rei ousez pobre. Os ouvidos sios coraçõesida Corte todos fe fochámó ás voses da mendicidade do homem illustrer, ique pedia, per na6 ter que dar. Elle se estimou na Pátria feliz, quande achou o szilo de hum Hospital's aonde so sio reduzido a mi-·feria de affistir desalete sonos aos erifermos para lufterstar apvida com extrema, parcimonia e fem que ja mais a salemancia dos feus ferviços fizeffe nafcornanidos de fer arraneado hum Heróe sias mãos do abatimento vilifilmou Depois de morto selsou na Confraria da Corte a Garidade de lhe dar de elmola huma pobse mostalha e de lhe fa-. TOM. XIII. B.

Era vulg. zer hum enterro com pompa bem igual ao fausto dos ultimos annos da sua vida.

Este foi o sim de Antonio Galvao, que a nat ter todas as recomendações no seu merecimento, merecia a lembrança, de que era filho de Duarte Galvaő, Embaixador d'El-Rei D. Manuel ás Cortes de Roma, Paris, Viena, e Bthiopia, ultima jornada da sua vida, que veio acabar com mais de 80 annos na ilha de Camaras; Chronista mor do Reino; na sua pessoa, na de seu Pai Ruy Galvab, digno de que se transfundifiem as suas honras no filho, e peto de tad benemeritos avô, e Pai. Mas que mais ha de vantajolo para inspires o despreso da serviço dos hamens? Esta pergunta faz hum grave Historiador Francez, acabando de debuchar a imagem de Antonio, Galvad, gnando Governador das Molucas, quando Servente do Hospital, quando morto em miseria summa. Elle erê que tudo forat acches da Providencia para socer mais preciosa a Coroa deste Predestinado. Manoel de Faria e Soula navegando por outro rumo na Afia Postigueza, diz do nosso Heróe. Para lo tra vula de la fama el será claro, mientras durare el mundo, perque en ella no tienen jurisdicion ni los Reies sloxos, ni los Ministros malos, ni la fortuna ciega, ni las edades caducas.

#### CAPITULO II.

Trata-se o governo de Antonio Galvab nas Molucas, e outros successos da India no anno de 1537.

va de Cochim para Malaca, e desta Cidade pelo rumo de Borneo para a ilha de Ternate, chegárao as náos, que o anno passado de 1536 sahírao do Reino, e ardia furiosa a guerra do Idalcao, fomentada por Acedecao, sobre o dominio das terras sirmes de Salcete. A Esquadra do Reino era composta de cinco náos, commandadas por Jorge Cabral, que trazia ás suas ordens os Capitaes Vicente Gil, Gaspar de Azevedo, Ambrosio do Rego, a Bil Duar-

Eta vulg. Duarte Barreto. Com esta gente da Armada determinou Nuno da Cunha forçar a Acedecao no campo de Bory, e fundar em Rachol huma Fortaleza, que refreasse as invasões dos inimigos nas terras firmes. Para esta empreza entregou elle 600 homens a D. Gonçalo Coutinho, Governador de Goa, que entad sentio a desgraça superior à sua grande corage. Infelizmente se despenharao 200 Portuguezes com as, altas tranqueiras dos inimigos, que os matárab a seu salvo. Animados com esta vantagem, carregárao o nosso campo, que teve a sensivel perda de outros 200 homens, entrando no seu número D. Gonçalo Coutinho, e 40 captivos, que honrárao o triunfo de Acedecao.

Sentia Nuno da Cunha a quebra das nossas armas, a falta de muitos Pidalgos, o estrago de tantas vidas, quando o opprimírao novos cuidados. Manoel de Sousa, Governador de Dia, lhe pedia com instancia nao demorafse a jornada do Nórte; porque Sultas Badur ajuntava tanta gente, e fazia tata

movimentos, que tiravab toda a dúvi- Era vulca da , de que intentava sitiar a Fortaleza. Tudo perplexidades, o Governador advertia que se acodisse á guerra ameaçada de Dio, arriscava Goa; se continuaffe a guerra existente de Goa, expunha-se a perder Dio. Neste combate de idéas, quando menos se encontrava com sahida ás suas dúvidas, entrou em Goz hum Embaixador do Idalcao propondo a paz com condições acceitareis, que Nuno da Cunha estimou como hum favor especial do Numen Supremo, que na India guardava os Portuguezes debaixo da sombra da sua protecçao admiravel. Mas deixando os negocios geraes neste estado para logo levarem as nossas attenções, figamos a Antonio Galvao, que no principio deste anno chegou ao seu governo de Ternate.

Elle achou todas as Ilhas reduzidas a huma desolação extrema, causada pelas atrocidades, avarezas, e injustiças de Vicente da Fonceca, e de Tristao de Ataide, que actualmente as governava, ou destruia. Elle vio todos os Reis

End vulg. Reis daqueile Archipelago conjurados em nosso dano, rodeados de gentes immensas, promptos a descarregar-nos o ultimo golpe, que cortaffe unidas em huma as gargantas de todos os Portuguezes. Estes afflictos paizanos olhárao para Antonio Galvao como para hum Anjo tutelar, que os vinha arrancar do abylmo da angultia, a que os arrojara a tyrannia de Tristat de Ataide 1 a sublevallos da extremidade da fome a a que elle os havia reduzido; a introduzir-lhes hum novo espirito de liberdade, que lhes opprimiso os Insulanos reunidos para o seu universal estrago. Ainda a pública recomendação do parentesco de Tristad de Ataide com D. Estevad da Gama, entad Governador de Malaca, fazia bem pouca impressas nos espiritos para deixarem de pretender, que elle experimentaffe os justos abatimentos merecidos das fuas defordens, e que arrastando cadeas fosse apresentado na India como hum Réo abominavel, esquecido o seu nascimento.

Mas Antonio Galvad cheio de be-

nignidade, em todas as fuas acções mo- Era pulza derado, desejoso da paz, da uniao, da tranquillidade pública, e particular, longe de prender, de carregar de ferros o seu predecessor, como a voz geral lhe requeria; elle se desvelou em o tratar com delicadezas, com todos os generos de politica para esfriar o ardor dos seus accusadores; para the dar lugar delle satisfazer á justa razao dos queixosos. A todos os negocios entrou o Galvad a dar hum tom harmoniolo. que egradafie à differença dos ouvidos. Como todos estavad em ruina, principiou pelos Ecclesiasticos, que ajuston aos regulamentos mandados des de Portugal á India pelo zelo prudente do Cardeal Infante D. Henrique. Elle reduzio a preço rasoavel os generos neceffarios para a vida, que os monopolistas vendiad á sua vontade: estabeleceo Juizes, e Intendentes de Policia. que vigiassem sobre a petulancia dos moderolos, lobre as fraudes dos pequenos, sobre as intrigas dos diffolutos: trabalhou nos reparos da Fortaleza, que os necessitava tanto, como os costu-

gravilg. mes licenciosos dos homens, que pilavad a ambos os pés todas as fortes de leis, ainda as mais santas, que só sas capazes de os refrear.

Como elle levára da India todas as coulas necessarias so fundador de huma nova Colonia, a que queria dar firmeza, poz os edificios na figura dos de Europa: repartio as terras pelos moradores, que as haviao cultivar, e para os fazer activos no trabalho os casou com as mulheres, que trouxera de Goa; dando com prudencia huma tal forma a todas as cousas, que insensivelmente se infinuava nos corações de todos. He verdade que os liheos, ainda que desejosos de que os governasse hum homem de probidade, costumados ás successivas desordens de tantos improbos, nao conheciao o Galvao pelo que era. Elles ainda olhavaő para as suas accoes como para humas superficies affectadas de animo dobrado: e esta desconfiança conservava teimosos na liga geral os Reis daquelle Archipelago até a terra dos Papous, que com Cachil Ayalo na sua testa se haviad

viab fortificado em Tidore, aonde ti- Reavole ! phas o numerolo Exercito de 500000 Homens conjurado para a ruina dos Por-

tuguezes nas Molucas.

Muitas vezes sollicitou o Galvacos Principes colligados para hum ajuste amigavel; mas elles soberbos com o poder, escandalisados pelas injurias, incredulos com a lembrança das trahições passadas; em sim mettendo ao Galvao na ordem do Ataide, e do Fonceca; de todas as suas propostes zombárao, elles as escarnecerao, affrontárao a Naçao; desessimárao ao Embaixador, e resolveras encomendar ás armas a vingança dos seus oprobrios. Como Antonio Galvao occupado de intenções santas, esgotára todos os meios pacificos para justificar os seus procedimentos ulteriores na presença do Deos dos Exercitos: elle busca o recurso das armas com esperança firme de conseguir a victoria. Entregou o governo interino da Fortaleza ao mesmo Tristao de Ataide para o confundir com beneficencias; o Galvao na frente de 170 Portuguezes, e de 230 homens de Ter-

Ets rulg. nate., que embarcou em quatro Galebes, e algumas Corocoras da terra. elle vai a buscar os inimigos na mesma Cidade de Tidore. Os exercicios, com que elle adestrou as tropas para esta expedição foras orações, jejuns, esmolas, preces, procilsões, e rogativas para aplacar a indignação do Ceo.

Nao esperárao os inimigos, que elle chegaffe a abordar a liha; porque vieran recebello no mar com huma Armada de mais de 300 Corocoras, em que se assegura haverem 300000 homens. O fogo da nossa artelharia os servio de modo, que fazendo o temor os seus officios, elles mudárao de intentos, e retrocederao para defender em terra o desembarque. Antonio Galvao encontrou as praias bordadas de homens, que faziao semblante de animosos combatentes. De nada se assusta o nosso Chése, que com consiança superior, estima a multidas para maios gloria do triunfo; determina atacar a Cidadela na sua mesma face; desfazer as prevenções com o desembarque no-Aurno para enganar os Barbaros no dia com

# DE PORTUGAL, LIV. XLVI. 27

divertir as forças. Elle desembarcou mo maior silencio com 120 Portuguezes, e 180 de Terrate, marchando por caminhos occultos sem ser sentido para lhe ir amanhecer á Cidadela. A esta hora havia a Armada fazer as manobras de quem queria forçar o porto da Cidade para postar a gente em terra, e chamar por aquella parte á defensa o grosso dos inimigos.

Tudo aconteceo como Antonio Galvad o pensou. Quando o Sol she deo nas armas, os reflexos o descobrirao ao Campo, que cobria a Cidade, mandado pelo Rei Ayalo, que era hum dos quatro Soberanos alliados. Elle bem armado se moveo intrepido sobre es poucos Portuguezes para os fazer victimas do furor, como a instrumentos que o privárao da posse do seu Reino. O Galvao fingio que o temia, e se retirou a hum bosque para aproveitar a vantagem do terreno. Ayalo fez movimentos de quem queria rodear a nossa gente; mas nad lhe deo lugar o Galvao, que invocando o Apostolo Brivulg, da India S. Thomé por ser o seu dia , e a Sant-lago, Patrao das Helpanhas, se langou aos inimigos com impeto mais que humano. Ayalo combatia como tigre, e pode-se dizer, que elle só sustentava o pezo de todo o campo. As muitas feridas lhe esfriárad o ardor; a perda do sangue o fez cahir om torra tres vezes; elmaiou a gentileza, e elle pedio aos seus o retirassem do campo, antes que os caes Portuguezes o acaballem de lacrificar á sua colera indomavel. Ausente o Chése. desfaleceo nos foldados a corage; huns buscavao o horror das grutas: outros quizeras salvar-se na Cidadela. O Galvao seguindo a victoria entrou misturado com elles neste Forte, que logo reduzio a cinzas por ser todo de madeira.

Para nao esfriar o ardore elle volta caras á Cidade, que defendia o seu Rei com os outros dous alliados. Aqui nad encontrou o Galvas inimigos, que tivessem corage para a resistencia. Surprendidos de vêrem as nossas trópas em terra. Avalo desfeito, a Cidadela abra٠

fadà; os que nao buscavao o azilo das Rea vales montanhas se deixavao matar indesensos. O Rei de Tidore se poz em cobro com a sua familia: os outros Printcipes poderad embarcar as pessoas com grande perigo para se recolherem ás suas Ilhas, deixando as trópas á discriçab dos contrarios. A Cidade rendida em breve tempo foi vista hum monte de ruinas; os campos juncados de cadaveres; quatro Reis rodeados de muitos mil homens a irrizat de 120 Porauguezes, sem que estes tivesfem mais perda, que a de hum escravo: Victotia, que os nossos na fórma do costume, desfazendo no feu valor, a attribuirao a milagre, e que Couto para a fazer crivel, lhe chama nunca wista, nem ouvida. O Rei de Tidore abandonado dos amigos, foi o primeiro em pedir a paz, que negociou, e anciosamente desejava seu irmas Cachil-Rade. O Galvao lha concedeo benevolo, e ajudou officiolo a reparar a lua Corte arruinada. Política com que troume à fua devoçat os corações de Tidore, zissim como já attraira os de Ternate. 41.

Ata rolg

Quando as acções de Antonio Galvat davat a conhecer aos libeos as fuas qualidades, os Portuguezes entrárao a affectar, que as ignorava6. Aquelles desejavab hum homem justo, que os governalse com equidade, e na pelsoa do Galvao viao cumprido o seu desejo. Estes queriad hum Chése, que os favorecelse na sua prevaricação, e na posse do que tinhas como reformador dos escandalos, a vontade se lhes agoniava. Inflexivel no cumprimento das suas obrigações, inexoravel aos vicios, elle nao perdoava a expedientes, que podessem conter a dissolucad. Para dar a todos os servidores do Rei exemplo edificante de definteresse, em sodo o tempo do seu governo nao fez negocio, de que lhe resultasse a menor ganancia, antes despendeo no sesviço quanto adquirira na India. Esta heroicidade era mais para admirar, que para feguida de espiritos mal cossumados. Todos us do humor de Triftad de Ataide o fizerad cabeça do set partido; e este homem ingrato aos beneficios, que acabava de receber de An-

# DE PORTÜGAL LIV. XLVI. 31

Antonio Galvaci; elle toma a confian- Res vala -ca de fazer carregar os seus navios, com as armas na mao, de todo o genero de contrabandos; elle fórma hum corpo dos sediciosos, que eras os mais, para os levar comfigo á India; • Governador he forçado a soffrer esta deserça o abominavel, e ella reduzio Ternate à mesma extremidade de mi-

feria, em que estava antes.

Os Reis de Geilolo, e Bachao, que ainda nao tinhao concluido com solempidade a paz, guizerao aproveitar esta conjunctura favoravel para continuar a guerra. OGalvad para poupar o fangue dos poucos homens; que o Atside lhe deixéra, propôz a ambos hum combate fingular de peffos a pessoa. Elles o acceitaras; mas mediando nos ajustes o Rei de Tidore. e seu irmao Cachil Rade, elles se concluírao, e entrárao a gorar as Molucas de huma tranquillidade perfeita: Nada persurbava já aos de Ternase, a excepção da lembrança do seu Rei Tabarija, que Triflat de Ataide mandára preso para a India: lembrança

# . HISTORIA GERALUT

Brands faudofa , que lhes fazta violencia putte obedecerem a Acyro, que lhe octopava a praça ; que nos estimulou a pesdirem ao Galvao intercedelle pela refzituigati do sea Principe pultima acceo que faria immortal a fua memoria em todo o Archipelago das Molui karana i**k**an yaka

> Quando es : Ternatozes fazias esté requerimento: jáco Governador da India, Nuno da Conha tinha reconhecido a innocencia de Tabarija de o uratava om tom dergrande Princips ; ago) za mais recommendavel por draver sbras gado o Christianismo, Eller depois foi enviado a Malaca donde havis ser reconduzido ás Molucus para reentrar na posse do seu Reinos Antonio Galvada que ignorava ascapenturas delle Principe; que pifára a ambos os pús o Sceptro de Ternate, que os Insulinos lhe queriad metter ha mad : elle com a melma fosquide espirito, que o animou a ella repugnancia inimitavel a trabalhou por indinar: a Acyro todas as almas dos Ternatezes. Indignado da infolencia com que os leus predeceffores

reratavado aos Reis como escravos, va- Era valgaleo-se do pretexto da paz para soltar, dar plena liberdade a Aeyro; permittir que se casasse; que governasse em Soberano; que nado parecesse hum santassa, mas deposito real da Magestade.

Entad os povos barbaros, que sad barbaros em quanto a nós pelas idéas baixas que delles concebemos, quando no seu fundo sab bem capazes de estimar a virtude, e de lhe dar o feu preco verdadeiro; elles o moltrátab agora nas meditações da probidade de Anzonio Galvao, que os encheo de afformbro; que os deixou occupar de confianca para fiarem tudo do seu mereeimento. Huma confiança semelhante á dos Sabinos com os Romanos, que fazia parecer Portuguezes, e Ternatezes hum mesmo Povo, e hum 16 os interesses de ambos. Com complacengia geral se vio entab derramada em Ternate a Civilidade Portugueza nos edificios, na cultura, nas Artes, nos costumes, em sim parecendo a Ilha huma Provincia do Continente de Portu-TOM. XIII.

gravulg. gal: prova evidente, nao fo da forca do bom exemplo, mas de quanto be facil a huma conducta edificante reparar os desmanchos da relaxação, que tendo origem na enormidade do vicio. este não pode deixar de esconder a cara, quando se lhe faz face com o sen contrario a vittude.

> Com os Castelhanos, que nas se podiad conter sem nos repetirem as visitas nas Molucas, mostrou o Galvad a grandeza da sua alma. Fernas Cortez o Conquistador do Mexico nos mandou mostrar duas. Náos, que sahirad da Nova Helpanha. Os tempos groffos as arrojárao à Ilha de Tidore, aonde as suas gentes esperavad encontrat azilo tad seguro, como os passados, ignorantes dos obsequios, que ella rendia ao novo Chéfe de Portugal em Ternate. O Rei de Tidore, em quanto avisava ao Galvas da sua chegada, ihes negou a entrada do porto: ultima das suas infelicidades, que obrigou as Nãos a vararem em terra, e desfazer-le nos cachopos, escapando do naufragio a menor parte dos homens. A gente de Ti-

# DE PORTUGAL, LIV. XLVI. 35

More os tomou como cativos, e os en-gra vulsos ao Galvao, para que disposesse delles ao seu arbitrio. Na humanidade do Chése encontrárao elles tao delicada a caridade, a hospitalidade tao condescendente, que só a disserença do Clima os fazia crêr, que nao estavao em Hespanha.

A nova tempestade de huma guerta dobrada, que se levantou nas outras Ilhas', desafiou as attenções de Antonio Galvad, para que ella nab perturbasse a formosura da paz em todas as Molucas. O primeiro incendio se levantou em Java, Banda, Macaçar, e Amboino atiçado pelos Mercadores, que sentindo alterado o comercio do cravo, se disposerab a sustentallo com as armas. O Galvao se determinou a abafar a faisca, antes que se levantasse lavareda. Elle manda ás Ilhas inquietas a Diogo Lopes de Azevedo com quarenta Portuguezes, e 400 homens de Temate, e de Tidore. Diogo Lopes encontrou os inimigos conjurados em Amboino. Elle os bateo com tanta corage, que lhes tomou todos os navios, C ii

Eta vulg.

a sua artelharia, sez muitos prisioneiros, dissipou-os, e com hum golpe fundo acabou a guerra de repente.

Preparava-le a segunda tempestade nas Ilhas do Moro. Elle a prevenio, ordenando ao zeloso Padre Fernando Vinagre, que representando o cargo de General de huma pequena Esquadra, com outros 40 Portuguezes, è vários homens da terra, fosse vibrar a espada secular com a mesma dexteridade, com que manejava a lança penetrante da palavra divina. Elle executou as idéas do nosso Chése, como tinhao sido pensadas. Como os inimigos o esperavao, o valeroso Padre os combateo, lhes matou o General, e metteo em derrota. A victoria teve por consequencia o rendimento das Ilhas rebeldes. Entab embainhadas as armas. o Padre Vinagre entrou a derramar nellas as docuras de Apostolo; a pisallas com os pés especiosos, que evangelisao a paz, e a bondade; a tomar para si as almas, deixando tudo o mais para os outros, como idéa unica, que elle sabia dominava a Antonio Galva6. ſemsempre ambicioso de multiplicar os lu-Era vuigi cros na sementeira do campo da Igreja. He verdade que as conversões se faziao com rapidez; que o General se accommodava a ellas com espirito mais militar, que theologico; mas elle não podia dilatar a complacencia, que the causava a pressa, com que todas as Molucas se alistavao a servir debaixo das bandeiras do Redemptor.

.. Via o piedoso General, que a torrente arrebatada de zelo levava as chamas ateadas nessas Ilhas ás dos Celehes, de Mindanao, e outras adjacentes. Sim discorria que a carreira por agitada poderia parar opprimida: mas para nao esfriar o ardor edificou á sua custa hum Seminario aonde as Mocidades das Ilhas illuminadas apprendessem e se confirmassem na crença dos Dogmas Catholicos para depois serem ellas os Catequistas das suas Pátrias, Elle foi o primeiro, que na India deo principio a estas sórtes de fundações tab uteis á sociedade: ella a ultima, que acabou de render todos os corações em seu obsequio. Entas no meia 365.53

En vulga meio do gosto os atacou a agonia, cies que o Galvao hia acabando o fen tempo: que o viria substituir algum genio com semelhanças dos passados:: que esta perda para todas as Ilhas crairreparavel. Sentimentos de amor, que obrigarao os Ilheos a mandar Deputacoes ao Governador da India , e ao Rei de Portugal para prorogazem o governo de Antonio Galvac. Mas o seu successor já se sazia prestes para ce ir render: e nos o deiraremos na fábia, e pia administração do seu cargo, até chegar o tempo de fallarmos na sus despedida das Moluças.

#### CAPITULO III.

Successas de Africa neste anno de 1937, e continuao os da India no mesmo anno.

POTENCIA dos Xerifes em Africa tinha sobido ao estado eminente, que nós em várias partes havemos referido. A do Rei de Sus, irmao menor do de Marrocos, depois que o anno paffado nos conquistou a Villa de Santa Cruz Era volai? no Cabo de Aguer, como tambem deixamos dito, defafiou o ciume do de Marrocos, que defejava romper com o irmao victoriolo. Daqui nafceo a ordem arrogante, com que lhe mandava fosse em pessoa dar-lhe do successo do sitio . e da victoria sobre a Villa de Santa Cruz, huma relação individual para regulatem a partilha dos despojos: erdem , que o Rei de Sus nas quiz executar, e que foi origem do principio ide discordia entre ambos. Cide Atal, Caciz bem reputado, fezio officio de mediansiro, e confeguio que os irmãos se avistassem com semblante de pacificos no meio da distancia. que ha entre Tarudante, e Marrocos. Elles se avistárao, cada qual na frente de coo esvallos; mas o de Marrocos, que foi o primeiro mas abracos, quiz dar com o de Tarudante em terra.

Este, que era mais forcoso, o levou nos ares, derrubou-o, e fazendo a acçato de que o degoliava, se comentou com dizer-lite: Ainda w. meu lrmad, nad perdefte os costumes de trahi-i

Bus puls dor? Gomo te enganas comigo , fahensa do que ou te conheço. O de Marres cos lhe respondeo r Que elle era o que vinha determinado a matallo; mas que com a fua corage lbe abateria a foberba. Sem se dizerom mais palavracrusotaras a cavallo, e se recolhéras aos seus Estados, respectivos. O de Murracos nao se demorou em declarar a guerra com felicidade nas primeiras escaramucas. que o animárao para arrilear o Imperio à sorte de huma betalha: Mas podia o Rei de Sus pôr dúvida em acceitalla a depois de haver promettido á fua gente, que elle raparia as barbas, senzo trouxesse a seurirmas preso para Tarudante. A vista estavad os dous Exercitos promptos a atacar-le, quando os discursos dogunaticos de huns Cacia zes, piedolos os obrigárao a depór a cólera, a abandonarem o campo de Montes Claros, e recolher-se inteiros aos feus Dominios.

Nós ignoramos se neste anno, ou em algum dos seguintes até o de 1539; foi o litio, que dizem polera o Xeri. se de Marrocos á praça de Casim com

hym

Inm Exercite de 2004)000 homens. Da Ectrolo ' melma forte nao fabemos quem govermaya entes a Gidade; porque em Africa tudo erao defoudos. Tanto crefeêradios trabalhos dos inimigos, que emponcos dias chegárao as trincheiras á porta de Almedina. A praça necessitada de tudo pedio foecorros a Portugal; e tere de postar as mulheres nas muralhas com fardas de Soldados para moftrarmos, que nella haviá gente. A fua corage: desmentio a fragilidade do sema, endiconstantes nos perigos, que o chavoiro des balles avo es fezia mudar os pés dos lugares à em que huma ves os firmavad. Entresas muitas batarias: que laboravad sem deseanço, incomodava muito & Gloade hum canhab monftruolo, que huns des nessos artelheiros reveia fortuna de fazer em pedaços a mettendo-lhe huma balla pela boccai Desergeron a Xerifo com este suecesi so; manda arrimar as mantas, e picar a muralha. Os noflos acodirao com tal quantidade de materias inflammaveis, que mantas, e homens ficarao feitos em cinza. Quan-

.

# 42. ... HISTORIA GERAL

Ere vulg.

Quando se via no maior apertos huma: Cidade falta de todo o necessario para defender-se, apparecêra6 humas Fragatas de Azamor, que mandava Samuel, Judeo valeroso de Valença. Pela figura da praça a suppozi sitiada, e resolveo-se magnanimo a soccorrella. Atropellando perigos, entrou nella com a sua gente, e notando a manobra dos inimigos, diffe ao Commandante que era necessario fazer huma fahida para se informer com os cihos dos movimentos, que dalli naci alcançava a vista. No dia seguinte pedio ao mesmo Chese mandasse abrir no muro huma porta muito estrefta, aonde sez plantar quatro canhoes : sahio por ella nas horas do maior filencio cont cem homens bem providos de alcanzias, panelas de polvora, e outros instrumentos de fogo: cahio sobre os Mouros ao tempo, que dormiao a sesta : o estrondo das linguas, que levantavao os incendios os acorda; mas o ardor do ferro dilata a grande número mortal o fomno. Ao clamor dos agonizantes acode o Xerife com o grole ſn

# DE PORTUGAL, LIV. XLVI. 43.

fo do campo, e porque entende que Era vuiga à huma porta taipada se havia aberto pa-.
ra, esta sabida , endireita sobre ella a marcha.

.... O Samuel se retirava matando. quando o Xerife, que se encontroucom a pórta fechada, e duvidava do lugar por onde sahira; elle torce os passos, busca-o, e de tropel o ataca. antes que lbe escape. Continuou o bravo homem airosa a fua retirada sem perturbação, sem perder hum soldado, e recolhido numi todos na praça pela pórta desconhecida, servio com várias descargas dos quatro canhões atacados a cartuzo aos Mouros apinhados, fazendo nellos hom estrago horrivel. Hum feito tao sublime, assombrou o Rei de Marrocos. Elle entendeo que a praga tinha recebido algum grande foccorro, e fuppondo mais difficultosa a conquista, levantos o campo, aonde can feis mezes de continuos affaltos nas pode abrir brecha na constancia de poucos Portuguezes. Elle quiz despicar depois a sun astronta; mas nos veremos no tempo proprio:

6. ..

En vulg. as caulas, que lhe suspenderas a vassidas des designies; porque agora nos chamas para a India as revoluções de Reino de Decas.

> A valta extensat della Monarquia eflava como dividida entre desoito Tyrannos, que o ultimo Rei fizera, Gouernadores de entras tantes Provincias. Blies: mesmos entre si se dividirao. e destruindo onze a ficarao reduzidos a fete, pouco depois a cinco que erafi o Hidalcad, o Nizamaluco, o Cotamaluco, o Madremaluco, e Melique Verido: ulurpadores, que forad origens de grandes iguerras esa que os Rortuguezes comárao pertido confórme a haura dos seus interesses. O Hidalcas Ismael confervou sobre or outros huma especie de superioridade, talvez adquirida por major trahidor que tendo debaixo da fua tutela o ultimo Principe hetdeiro de Decao. lhe tirou a vida, para retalhar com os seus socios os Estados, Ellestinha entab hum est cravo chamado: Qufolarim, o homem mais industrioso, intrigante, e simulado: que le conhecia na sua idade. Q Hi

ï

ii

第124 (大・山

. . . .

Hidaleat o fez Accedecad, emprego Branule. que corresponde ao de Condestavel do Exercito. A efte affucioso, e a Melique Ibrahim se attribuio a morte, que derab ao Hidalcab com veneno, por hum effeito de agradecidos ao muito, que elle os havia honrado. Com lentidad hia o veneno produ-Zindo no Hidalcad os seus effeisos; mas elle cego do amor pelos feus dous validos imputou o crime ao Coramaluco. Sem mais averiguação, que as suspertas, elle lhe declara a guerra, e rom Exercito fem mimero o atace na Cidade de Golconda. Quatorze Portuguezes, que Cotamaluco tinha no seu Terviço, maiárao na dufenia de praga mais de 200000 homens : na consinuação do fitio perdeo o Hidalcas optros 100 Duos, e Cotamaiuco ihe maudou de presente dez mil prisoneiros para os enviar com as oreihas cortadas a Melique Verido, que havia dado tratamento semelhante a alguns dos seus vastallos, e o influira para esta guerra. Em fim laborou o veneno, e no melmo litio de Golconda morren

Eta vuig.

o Hidalcad. As revoltas, que le legutrati sobre a successati, as trahicoes continuas de Accedecas contra seu Amo, e as pretenções de Nuno da Cunha fobre as Terras firmes de Goa foras a causa da guerra, que tivemos com Accedecao, e a da perda de D. Goncalo Coutinho, como eu aponto no principio do Capitulo passado. No mesmo lugar refiro eu a paz, que o Hidalcaó atacado de muitos males, o maior a continua perfidia de Accedecad, propoz a Nuno da Cunha, e que elle eftimon para accodir aos negocios de Dio, que chamavao pela sua presença.

. Mas a paz com o Hidalcab nab locegou as revoltas do Malabar. O Çamorim de Calecut, que nao podia estar ociolo, nem diffimular o odio, que concebera aos Portuguezes, e por fua causa ao Rei de Cochim; com o pretexto de visitar os seus Estados, elle marcha fobre Cranganor com o defignio de se apoderar da Ilha de Repelim. Esta tentativa era hum rompimento de guerra, que havia inquietar o Rei de Cochim, e os Portuguezes

**feus** 

# DE PORTUGAL, LIV. XLVI. 47

feus iffeparaveis alliados. Pedro Vaz, Era vista Governador da Fortaleza, se adiantou a tomar os passos das Ilhas de Vaipim, e Chatua. Immediatamente fez saber ao Camorim, que se intentaffe entrar na primeira destas Ilhas, a elle nada o escusava para deixar de lhe impedir o trajecto. Como elle se moveo sem fazer caso das representações; Vicente da Fonceca, criminoso nas Molucas, já com o espirito em socego por muito honrado na India, que defendia aquelle posto, o sez retroceder cons mil soldados de menos. Fernando Annes de Socomaior, que governava em Cranganor, reforçou o Fonceca com 200 homens em desaleis Fustas; mas o Camorim sabendo que Martim Affonto de Soula vinha resoluto a darlhe huma batalha, entendeo prudente que nao devia esperallo por senao expor as contingencias.

Este illustre General se aproveitou da circunspecção do Camorim para se lançar animoso sobre a Ilha de Repelim, que levou na marcha com derrota das sorças do seu Regulo chamado

garyle Rei. Elle na fugide perdeo o chaben's que era devisa real da sua Magestade postica e que per despojo estimaval foi apresentado ao Rei de Cochim. Elle pisou sos pes esta marca da raidade do seu inimigo, como dando a emtender que elle perdera a Coron com a melma facilidade, com que latgara o chanco Martim Affonfo legnique vi-Agria , e abrazou a Cidade Capital. sonde achou ricos despojos, ontre elles a célebre pedra, lobre a qual sir nhao coroat-le os Imperadores de Calecut, que recebiso a Carea da mas do Bramane Major, ou Sacerdote Summo, assign como a recebias os Imperadores de Alemanha da do Pontifice Romano, Nessa pedra se viato gravados os nomes dos Reis fabulofos . . que haviso reinado por espaço de mais de res mil annos; e em humas taboas: ou planchas de metal estavas esculpidas imagens de Scrpentes. Ellas estimadas como hum monumento fagrado des de a origem de Seculos imaginarios, e que le dizia lerem feitas pelos Imperadores da China que no funfondo das idades incognitas le affirma. Es volto. wa haverem teinado no Malabar.

A aofencia do Camorim fervio-lhe para se reforçar. Com mais 400006 homens le mostrou elle resoluto a forgar os pastos. Martim Affonso, que derzava o de Cranganor impénetravel, foi esperatio no de Cambala6. Já elle se encontrou com 50000 homens pollados deste lado; mas elles foras outras tantas victimas da nossa corage, huma confuito renovada para: o Camorian no melmo lugar, em que o fempre grande Duarte Pacheco Péreira tantas vezes fizera irrifad de formidavel poder de Calcout. Parece que effe Heróe deixou all gravados para os seus successores os vestigios de invenciveis. Duas wezes fez Martim Affonso retroceder corradas as trópas do Camorim. Antonie de Brito, que elle deixon por seu substituto, o forçou a retirar-se seis vezes e oppondo a tantos milhares de homens 400 Portuguezes. Fazem-le incriveis os successos desta guerra. Se nos nas quizermos que elles fossem partos do nesso valor humano, cha-TOM. XIII.

guezes milagres divinos.

Não fo na terra triunfava Martim Affonso. Marcar, Cutial de Calecut. com huma numerola Elquadra, que junto a Challe bateo, e tomon huma das cinco Fustas do bravo Diogo de Reinoso e chamou para o mar. O nosso Chése, impedindo lhe montar e Cabo de Coulete, o fez retirar a Tiracol. Dentro deste porto foi Marcar acamboado huma noite inteira até chegar o dia, que infallivelmente tinha de o entregar rendido nas nossas meos. A fortuna o favoreceo no maior aperto; porque na mefina nuite recebeo Martim Affoulo hum expresso do Rei de Cochim pedindo, que sem perda de instantes the acodisse na major conssernaçat, a que o Camorim o hia reduzindo. O Chélo magnanimo abandonou a gloria propria por nao faltar com os foccorros ao amigo mettido em anpustia: mas aqui mesmo dobrou elle a Reputação com tanto maior vantagem, quanta vai de vencer o vastallo a triunfac do, Rei en pessez, que batido pe-

# DEPORTUGAL, LIV. XLVI. 51

Ta espada de Martim Assons, deixou era vulga derrotado a empreza, e se recolheo corrido a Calecut com tanta vaidade, como soldados.

Pará concluirmos com os successos deffe Chéfe na gueira do Malabar, nos diremos que nos annos leguintes elle continuou a ganhar victorias sobre o Camorim, a abater, a abysmar os seus Generals. Na Ilha de Ceilao o Rei de Cota, nosso amigo, e alliado, se vio em grande aperto na lediçao fomentada por seu irmao Madune Pandar, que com as forças de Calecut sitiava o Principe na fust melma Capital. Martim Affonlo voou no seu soc2 corro : reconciliou os dous irmãos : perfeguio a Alli Hibraim, Comandante da Armada de Calecut, que quéria salvar-se fugindo: elle o atraca nos mares' de Mangalor, aonde o combate, e o derrota com morte de 10200 homens, com perda de navios, e liberdadet.

Como a reconciliação dos irmãos de Cota foi superficial, ausente Martim Affonso, elles renovarao a rotura,

Res volg. tos já contra Nuno da Cunha, já contra Manoel de Soufa; aquelle, porque nad the dera contra os Mogores os foccorros, que devêra; este porque aun parára alguns dos seus vasfallos rebeldes. Tudo idéas para metter em obra expedientes, com que tirasse do poder dos Portuguezes a Fortaleza, que lhes concedera em Dio, com o freio pefado da sua liberdade, sendo hum Rei tab grande.

O primeiro projecto, que mo pode confeguir para lever ao fim os intentos, foi propôr a fabrica de hum muro de divisab entre a Cidade, e a Fortaleza. Como este abortou e as calumnias nao tinhao força para aballar a nossa constancia; elle solicitou em segredo contra nos huma liga geral com os Principes do Indofato. O Camorim, e o Hidalcao, poucos officios necessitava elle metter em uso para os attrahir ao seu partido. O seu odio contra os Portuguezes era o agente mais activo da negociação. O Nizamaluco queria esperar os successos para le encoltar ap viva quem reina, Era5

Eras muitas as Cortes, em que Badur Respubli laboraya. Nab podiab todas guarder os fegredos que andavad por muitas hoccas. Elles chegarao aos nuflos ouwides por orgáos differentes, ou attrabidos da amizade on escandálisados sto hostor da injustiça. Da simulação de Gambaya foi avilado o Governador de Dio por humerchucado, que se entendes ser Medinarrab. Chese da Cidade, ou nosso amigo o Banbaixador Xacour. Das negociações com o Hidalcan, den Accederad pame ao Governachor da India. Em fim os fervores do winhoide. Cambaya regorgitárat o legredo words inverBadan mandaria convider o Governador da Fortaleza para hum festejo, em que lhe tinha de tirar a vida por modos a hum Soberano indignos.

Foi Manoel de Soula avilado da hora, em que Badur o havia chamar a
lua presença, e aconselhado se sugiste
doente;, e se osculasse. Elle ao contrarso como corage superior a dos Decios Romanos, com huma corage ou
sua, omninspirada, apenas recebe o re-

Rei mig. cado, feno querer levar es lessenta hemens da lua guarda ordinaria, com hum to criado, e com toda a magnamonitade do coração polha na cata, entra afouto, e intrepido na antecamara de Badur. Efte Principe barbaro romado da confulad covarde, que nafee da perfidia corpe, a vista da sinceridade impavida de Manosi de Soula, que the embota os fioras punhair gás efpadas, ás lanças s que lhe entospece as mãos, e faz cubir os brazos, ælie apenas fica com acordo para lhe dizer: Eu vos chamei para faber de vos le o Governador da India virá a Dio com brevidade. Eu o desejo vêr, agazalhar, e festejar. Manoel de Sonsa lhe respondes o que fabia, e movendo-se com o mesmo ar herosco, se recolheo a Fortzleza com huma gloria, que devia ter por panegyristas aos Carcios, e Livios.

Como as acobes de lua natureza fublimes tocab com sensibilidade os espiritos grandes, Badus invejoso da de Manoel de Soofa quiz mostrar-lhe que elle tinha alma para compensar: a

(ua

Lad configure com outra lemelhante. Entening Em huma noite com pequeno sequito foi elle bater á pórta da Fostaleza. Mas moel de Soulana fez abrir Badur entrou pelo meio de dus alas de coo homens dat guarnique, grande parce deldes com luzes mas maus deguido fo de quatra criados: entreteve-le largo stempo: mas acinusocat da vilita era 4a6 perveria, apecit enceminhava a congener-nes com a familiaridade para mos descuidarmos no reparo de gelpe, cone inos preparavas Manoel de Soula quiz: que nao se resolveo a prendello por nab ter ordem de Nune da Cunha , que lho estranhou : prissó ; que pouparia a vida que depois perderas ambos de que nos interesses de Portis gal em Cambaya feria incomparavelmente mais vantajofa, que es acontecimentos futuros, com que vamos tecendo esta Historia.

. Busquanto eles coules le paffavad, Nuno da Canha convidado pelo mesino Baitur para conferirem em Dio negociosode importancia, esperon ata Baceimaper Diogn de Melquita , que Ess rulg

elle mandára á Corte de Cambaya pazra examinar, e o instruir a fundo nas intenções de Badur. Como elle tarda: va, porque este Rei o entretinha. Governador continuou a viagem na formosa Armada de 400 vélas, em que entravad oito Náos do Reing grandes Juncos de Malaça, quatorze Galeões, muitas Galez, e Galeacas. acompanhado de Martim Affonso de Soula, e de Antonio da Silveira, leu cunhado. Ao atravessar o Golfo encontron elle a Diogo de Mesquita, que o informou como Badur ficava em Dio 1 quanto bavia passado com Mangel de Souls, e des luss intenções lobre a Fortaleza, que determinava tomar a todo O risco. Contra todas as evidencias da france o Monarca: fimulado mandou muitas vezes saber de Nuno da Cupha na viagem, e quando chegou a Mar drefaval o regalou com hum grande refresco, e muitas peças de caça mortas pela sua mab, que tudo se lançon ao mar por determinação dos Fulicos, que as supposerad envenenadas.

Antes da Armada chegar a Dio

Manoel de Soula veio huma noite fal- go valalar ao Governador para o prevenir a respeito dos trabalhos, que o esperavad com o Rej, sobre fingido ingra-To styranno, e fem palevra, que na melma noite convocou os leus Grandes para the aconfelharem o modo de marar a Nuno da Cunha. Prefume-fe one: Xucces o avilára á melma hora da zrabicao .: que estava armada contra elle le contra todos os Cabos, que o acompanhasiem - mundo fosse a terra vifietres Sultes Budure, que por calo algum shiste de Armade, se queria confervat a vida. Para os cumptimentos, que o Rei les mandava fazer. Nuno da Conha se metreo na cama como doente. Badur dizendo que entre amigos no bavia ceremonias, refolveose no outro dia visitallo a bordo para mais de chimulat com chas hontas a nad the domorar o agradecimento em pessoa A chegada de Badur quasi de repente sobpronded of Governador. Hum na cama, outro assentado, ambos emudecêras largo espaço: Badur schecima pelos movimentos da confcien-

la volg. ciencia criminosa o perigo, em que se mettera inconsiderado: Nuo cia Cunha meditando nas injurias da horrra, se era decente a sé, e reputação Portugueza prender, ou matar.hum Soberano, ainda que perfido, que em tom de amigo le viera por mas luas. maos. a see a feet of the company

> Em discursos vagos se passos pous co tempo, até que chegou buto criado de Nuno da Cunha a daulhe hum recado em voz baixa. Badur fe alnerax o Governador que e percebe, mad lhe responde : os officiaes opoultamente armados esperad para le mover so fignal. do seu Chése: os animos como interdictos ellas suspensos; mas Badus nas podendo já sopportar os sultos, elle se levanta accelerado, sahe da camara, e de hum falto se embarcou na sua Fusta. Treze dos feus Capitaes mais famofos o acompanhava6, entre elles Co-. ge Cofar, e Joso de Santiago, chamado em Cambaya Frangis-Cao, que: era hum escravo, que os Portuguezes tomárao em Africa: que se sez Christad; que depois de nos servir na India.

dia de lac sucederem muitas aventu- Reavult sas, pelas fuas raras habilidades estava feito hum grande Senhor em Camliava com mais de 200000 cruzados de rendo.

ł

ma Normeios da confusa , que se agitava, foi ordenado a Mangel de Soula. que conduzisse Sultao Badur á Fortaleun, ecoprendeffs Aus officiaes ordenous alluno da Cusha, que nos navios liggiros leguiflem o melmo Chéfe, o executaffem quanto elle lhes determinaffe à . O Rei advertido por Frangis-Cas do feu perigo , fazia vogat a toda a força. Manoel de Soula, que hie em-huma. Pulta maito ligelia; The pôz a proa ; e faltou dentro com Diogo. de Mesquita, Pedro Alvares de Almeia da - Antonio Correa, e alguns crisdos. Com estes Fidalgos se traváras os Capitues de Badur ve elle arrojou ao arhuma feta, que era o figual de rompimento de guerra entre os Orientaes e doo ordem aos feus para matarem a Mamoel de Soula. Diogo de Mesquita , que o ouvio, lhe descarregou? huma cutilada na cabeça: Ferido se lançou . p & 149

força da luta ambos forao ao mar, aonide pelo pelo das armas se sumio o nosso Chése sem mais apparecer: perdà
sensivel de Pidalgo tamanho, aindà
maior nas virtudes, que na quanda de,
que recebera de seus Pais Gonçalo de
Sousa, e D. Violante de Tavora. Pedro Alveres de Almeida também acabou valeroso depois de haver com os
companheiros dado a morte a sete dos
Capitaes de Cambaya. Diogo de Mesquita com Antonio Gorrea, e os criados se salvarao nadando em duas das
mossas Fustas.

Sulva 6 Badur, Monarca potentifii mo, fluctuava sobre as ondas como irrisas da fortuna, hum espectaculo to cante da miseria das cousas caducas. Elle trabalhava por ganhar a terra i mas a corrente da maré, que descia o levava para o mar. Ja sem alentos sentindo pela fadiga sobmergir se, terve acordo para se pegar a hum dos remos da Fusta de Tristas de Payva, que correo para o recolter. Nas lhe servici a diligencia; porque hum home

mem

mem vil, baixo Portuguez, temera- Eta volt. rio, e sem respeito a huma Testa Coroada, ainda que dizem, que o nao conhecera, a stravessou duas vezes com hum chuco, levou-o a corrente, e desappareceo o cadaver do infeliz Sultad Badur, do grande Rei de Cambaya, que pela millura das luas bons, e más qualidades le fez hum grande homem; que pela vastidat longa dos seus Estados merecia o respeito correspondente á dignidade de grande Principe.

Os famelos Capitales Coge Color, Carecon, e Frangis-Cab tambem lutavao com as ondas abertos em feridas. Cofar foi recolhido por Antonio de Sotomaior, e por seu irmao Diogo de Reinolo a pelar dos feldados, que queriad degollalo: Carecen ferron a terra com trabalho: Frangis-Cab chegou á praia do baluame do Cais, e chamou para lhe acodirem no seu estado deploravel; mas os Portuguezes, que o conhecêrate . e virat que nat podia mover-se, o cobrissó de pedras, e com morte cruel despachdrasi do mundo ette espantable de tancas differentes aven-

Era valg, turas. A este tempo chegavao tres fuftas de Mangalor em soccorro de Badur: soccorro, que achou o mar coberto dos nossos navios, e bateis, que as fizerao em cinza, e ao pôr do Sol se acabou a acçao, em que perdemos oito homens, e tivemos 40 feridos, muitos delles das settas, que com destreza notavel despedia hum criado de Badur Abexim de nação.

> Da Capitania via o Governador a refrega sem saber o que nella se passava. Os moradores de Dio sobre as muralhas erad testemunhas oculares do espectaculo de horror, em que os seus olhos presenciáras o massacro cruel do seu Soberano sem o poderem soccorrer: vista horrivel, que depois de hum affassinato tab barbaro os deixava fora da esperança de poderem sobsistir : que occupados de imaginações funestas, apenas lhes permittirao acordo para huma fugida precipitada, tao cega, e rapida, que sobre abandonarem quanto ha no mundo de amavel, á sahida das pórtas muitos le elmagárao, encontrando no medo a mesma mórte, de que fu•

fugias. Nuno da Cunha, já bem infor- Era vuld mado, níou de vários expedientes para remediar estas deturdens. Elle fez publicar bum bando com pena de morte centis os Portuguezes, que tirassem sia Cidade o monos importante despoja : mandou affegurar franqueza plena ass Capitaes des navios, que estavat no parte : poz om liberdade a Coge Cofar, para que esto fosse á Cidado. e com o leu grande respetto obrigaffe os moradores a voltarem para ella, lbes desterrasse o temor panico, vessulaffe na morte de Badur, que lhes devia propôr como hum accidente cafual , a que o melmo Badut déra a origem, sem designio algum premeditado da parte dos Portuguezes. Nuno da Cunha veio a terra, e fe apoderou do Palacio Real, dos Arlenaes, dos Armazens, de 120 navios, de joias infinitas, de moveis preciosos, de artelharia em quantidade, de anunições, e viveres immenfos, de ziquezas de hum Rei de Cambaya. Em dinheiro nao se achárao as somas, que Le esperavad, ou fosse porque Badur TOM. XIII.

Era vulg. havia maridado hum thesouro para Meca, ou porque a Rainha tivesse outro em Novanager, ou porque os seus Generaes divertirao, e segurárao a tem-po o que elle trouxera para Dio. Sem demora mandou o Governador Emisa farios para consolarem a Rainha na morte de seu filho; para o escusarem na causa della; para lhe sazerem os comprimentos de pezames; mas a Rainha nao le considerava em situação de acceitar nem cumprimentos, nem efcusas de Nuno da Cunha. Ella fugio com as suas gentes, e thesouros de Novanager sem responder a civilidades coradas, que sem demencia nao podia estimar fincéras, quando as encontravan os effeitos.

Tiverat os nossos Chefes por grande sortuna apparecerem na Secretaria de Estado de Sultas Badar papeis, que provavab, como elle contra os Portuguezes pedira soccorros ao Turco, e negociava em seu prejuiso por todas as Cortes de Indostad. Com effes papeis tremulando nas mãos de Coge Çofar, emab nosto officiolo apparente,

# DEPORTUGAL, LIV. XLVI. 67

como tropheos do triunfo sobre Ba- Era vulg. dur, nos quizemos justificar o barbaro attentado, desculpar a nossa conducta, fazer menos horrivel a fealdade da sua morte. Elles poderiao causar alguma impressation nos espiritos escuros; mas os illuminados haviad clamar, que pretexto algum podia instificar attentado tao atroz como o da morte de hum Soberano, que de qualquer Religiad, genio, e condiçad, que elle seja, se deve estimar como Ungido de Deos, Christo do Senhor, Vice-Gerente do Altissimo; epithetos sublimes, que o Espirito Supremo dá nás Escrituras Divinas dos impios, bárbaros, e Idolatras Nabuco, e Cyro. Em fim, Co-ge Cofar tudo adoçou como bom politico: nos o veremos logo o primeiro vingador do sangue de Badur, como noffo contratio.

## CAPITULO V.

Continuat os successos de Cambaya depois da morte do Rei Sultat Badur.

Era vulg.

O TEMPO que acontecia em Dio o catastrophe, que acabo de referir, assistia em huma quinta de Melique o Principe Mir Mahamet Zaman, que alcançou de Badur o azilo de Cambaya, quando foi lançado do Reino de Delli, que os seus antepassados havias posiuido. Como Principe grande no nascimento, e pela representação de irmao da Rainha dos Mogores, elle esperava occasias de reentrar na posse de parte dos Reinos usurpados, se lhe fosse possivel dethronar algum dos intrusos Tyrannos. Pública em Cambaya a noticia da morte de Badur, entendeo Zaman, que elle tinha direito para se aclamar Rei pela razao, de que Cambaya havia fido antigamente parte do seu Reino de Delli. Com este designio, auxiliado por 2000 Mogores, veia

veio à Cidade de Novanager, duas le- Era vulgi goas distante de Dio, e começou a chamar-se Rei do Guzarate. Elle se apresentou à Rainha Mai de Badur, que entab só cuidava em se por longe da vista dos Portuguezes sem se embaraçar com as pretenções de Zaman.

baraçar com as pretenções de Zaman. Como lhe faltou este amparo, o novo Rei buscou o recurso do Governador da India para se firmar na sua alliança por meio de vantajosas promessas. Ellas nao consistiao em menos. que ceder á Coroa de Portugal a Cidade de Mangalor com o grande número de Villas, e Aldêas da sua Comarca: em lhe largar Damao com todas a Tanadarias, e vasto terreno até Baçaim: em nos mandar entregar todos os navios de Cambaya, que andavad por fora, quando chegaffem aos portos: em nao consentir que na Monarquia se fabricassem embarcações de guerra, com outros intereffes semelhantes, de que se formou o Tratado de paz, e alliança entre elle, e o Estado da India. No espaço breve de cingo dias se concluio este grande negocio,

Egavulg. cio, que sería para nós de altas com? sequencias, se Zaman se postaffe logo em campanha, como Nuno da Cunha lhe aconselhava, para se sustentar no Throno, que necessariamente havia ser aballado por algum pretendente poderoso em huma conjuntura tao critica.

O Governador, que desejava recolher-se a Goa, porque já naquellas partes declinava o Verao, fez reparar a Fortaleza, que encarregou á corage magnanima de seu cunhado Antonio da Silveira, irmao do Conde da Sortelha D. Luiz, o primeiro valído d'El-Rei, e seu Guarda-Mor, com a guarnicas de 800 homens, que pouco depois pelas suas façanhas obradas em Dio ás ordens deste Chéfe, enchêrad os cem orgãos da Fama. Antes da sua partida teve Nuno da Cunha o gosto de vêr o célebre Velho, na Asia outro Joao dos Tempos, que deo todas as próvas de ter 335 annos de idade : que ainda tinha dous filhos, hum de doze annos, outro de noventa : que affirmava haver mudado os dentes cinco vezes : que se fez admirar pela sua simpli=

## DE PORTUGAL, LIV. XLVI. 71

plicidade, juifo, e memoria: que per Ens vulgo dio, e o Gavernador lhe concedeo a tença de cruzado, e meio cada mez, que os Reis de Cambaya lhe davas para a sua passagem, e que ainda viveo até o anno de 1547; mas morreo.

Nati podérati sopportar os Grandes de Cambaya o horror, de que Mir Mahamet Zaman se alliasse com os matadores do seu Rei Badur, e resolvêrag-le a affogar-lhe as idéas no berço. Elles se ajuntao na Corte de Amadaha, aonde estava o minino Soltas Mamud , filho de hum irmao de Sultas Badur, e o elegem por seu Rei. Para seus Tutores forad destinados tres Principes poderosos, que eras o Madre Maluco, genro de Cofar, Driarcaó, e Alucaó, Turcos poderosos em Cambaya. Zaman nab marchando logo sobre os seus inimigos, como Nuno da Cunha lhe persuadira, deo-lhes tempo para se prevenirem, para elles o buscarem, para o vencerem, e lançarem de Cambaya. Por ultimo refugio se valeo Zaman da protecção de seu cunhado o Rei dos Mogores, que

Eravulg. lhe conferio o Reino de Bengala, aonde o seu dominio tambem teve pouca duraças.

1538

Em Goa foi o Governador informado da desgraça de Zaman; de que Mamud estava pacifico Rei de Cambaya, já querendo pedir contas a Antonio da Silveira da morte de seu Tio Badur: projecto, que nao podendo entab levar avante, elle o obrigou a propôr huma paz fimulada, que o Silveira nab quiz acceitar sem as mesmas condições do Tratado, pouco antes feito com Zaman. Bem ponderou Nuno da Cunha que o novo Rei, menos pelo desaggravo da morte de Badur, que pelo seu proprio interesse. elle nao quereria perder hum retalho tao rico do seu Reino, como era a Ilha de Dio. Occupado destes pensamentos se resolveo a voltar a ella logo que chegassem as náos do Reino, que neste anno forao cinco, mandadas por Jorge de Lima, que trazia ás suas ordens os Capitaes D. Fernando de Lima, Lopo Vaz Vogado, D. Pedro da Silva da Gama, filho do Conde Al<sub>3</sub>

Almirante, e Martim de Freitas. Estes gra vulg. dous ultimos Cabos vinhao com ordem da Corte para irem a Dio descarregar a gente, e munições, que traziao para reforçar a nova Fortaleza, de que El-Rei tivéra noticia por Diogo Botelho, como com effeito excculáran.

Sabendo o Governador, que sem embargo da guerra nao se haver declarado em Dio, a Corte de Cambaya estava desconsiada, o commercio roto, e que o Grao Turco preparava em Suez huma poderosa Armada para vir sobre a Fortaleza; elle se embarcou em outra de 80 nãos, e foi regular os negocios respectivos á ameaçada Ilha, e pôr a Fortaleza em estado de fazer vigorosa desensa. Entab se fez a samosa cisterna para recolher a agua, que era na praça a sua mais sensivel falta: levantou o baluarte da Villa dos Rumes para segurança dos Officiaes da Alfandega: reparou humas obras, e mandou se fizessem outras de novo, sendo Coge Cofar o agente, que entad le desvelava sobre todos nas nossas vantaEra vuig. gens. Para se informar dos designios dos Turcos, e melhorar de fortuna a D. Fernando de Lima, o mandou com huma Esquadra ao Mar Roxo com regimento de ir invernar a Ormuz, aonde acharia deposto do governo a D. Pedro de Castello Branco, e lhe succederia nelle, por ser mais rendoso, que o de Goa, em que viera provido.

Este Fidalgo des de Ormuz, e El-Rei de Lisboa avisárao ao Governador da India das disposições dos Turcos no Cairo, e em Suez. Ellas tiverad origem nas negociações de Çafar-Cao, aquelle Mouro, que Sultad Badur, quando se vio apertado dos Mogores. mandou a Meca com a Rainha sua mulher, com grande parte dos seus thefouros para merecer por elles a proteccaó do Grao Turco. Cafar-Caó tratou amizade em Meca com o Baxa Solimad, que o fez transportar a Constantinopla, aonde foi attendido dos Ministros do Turco. Nada executou o Mensageiro de Badur, nem descobrio 20 Imperador Selim os thefouros, que senad depois da morte do mes-

## DE PORTUGAL, LIV. XLVI. 74.

sno Badur. Ella se sez pública por hu- Era vulgisna carta, que o simulado Coge Cofar escreveo ao Rei de Zehit, em que
lhe pedia metesse em obra todos os seus
esforços para conseguir de Selim enviar
a sua Armada de Suez a Dio para vingar aquella morte com a tomada da Fortaleza, donde lhe sicavao faceis as expedições para lançar os Portuguezes da
India.

Forab entab abertos os cofres de Badur na presença de Selim, que formou huma alta idéa da riqueza de Cambaya: tao alta, que ficou nella resoluta, nao a vingança da morte de Badur, mas a conquista do Reino, que em huma parte do thesouro do Principe mostrava soberba a sua opulencia. Com o pretexto de soccorrer o novo Rei contra os Portuguezes, o mesmo Solimao, Baxá do Cairo, foi nomeado para General da expedição, mais pelas intrigas do Serralho, que pelos merecimentos da pessoa. Elle era hum velho de 80 annos, de naçao Grego, natural da Morea, hum Eunuco horrorosamente feio, que por isso escolhido

Mes rulg. para Guarda-Damas do Turco mereceo estimações na Corte. Mais torpe que o corpo era a fealdade da alma deste homem abandonado a huma brutalidade dominante, que o deixava vêg mais deshumano, que as mesmas féras. Com poderes plenos, e independentes lhe forab encarregados os aprestos de huma Armada de 70 velas, em que embarcou 70000 homens entre Genizeros, e Mamelucos. Entad se servio este monstro das atrocidades mais enormes, de proscripções, roubos, effusões de sangue por todo o Egypto, sem lhe escapar a dignidade de David, Rei da Thebaida, que elle pendurou em huma forca por premio de apromptat ás suas ordens tudo o que delle pretendeo.

> Em quanto a Armada Turca na6 sahe ao mar, demos nos huma volta á Ilha de Dio. Depois que partio della para Goa o Governador Nuno da Cunha, Coge Cofar continuou a servirnos com as apparencias bem coradas de bom amigo, em quanto a sua sagacidade dispunha os meios de se escapar

com a fua numerola familia para o con Era vula. tinente de Cambaya. Depois de seu si-1ho Rumecao á vista de todos vadear o paffo da liha em hum cavallo soberbo, o Pai continuou a enganar o Govermador Antonio da Silveira, attribuindo a fugida do moço á acçao sua, e firmando as próvas da fidelidade pessoal na importancia dos generos, que carregava á sua custa em huma náo para Meca. Tal foi a industria de Cosar, que nella fugio para Surrate com toda a sua casa, e sazenda. Passou logo para a Corte de Amadaba, aonde foi recebido com grandes honras por Sultab Mamud, e com as mesmas achou já tratado a seu filho Rumecaó. Passados poucos dias pedio Cofar audiencia a El-Rei na presença dos seus Officiaes, e Conselho, e sendo-lhe concedida, lhe fez a falla seguinte:

Nat concebais, Senhor potentissimo, contra mim a idéa, de que o haver-me demorado até agora em Dio entre os perfidos Portuguezes, foi crime, ou falta de fidelidade à memoria do grande Badur, que me honrou,

Era vulg: me enriqueceo, me fez o homem que sou. Eu tinha naquella Praça todas as prendas as mais estimaveis. Se eu as abandonasse a inimigos inslexiveis, é viesse buscar-vos com a pessoa, que serviços poderia fazer-vos faltando-me a familia, as riquezas, a mulher, e os filhos? De necessidade havia en dissimular até pôr tudo em cobro, como o confegui, para vir mais habilitado offerecer-vos a casa, os cabedaes, o sangue, e a vida, que tudo quero facrificar em desaggravo da morte affrontosa do Rei vosso tio. Ha de ser possivel, que fiquem impunidos os sacrilegos temerarios, que com tanta perfidia privárao da vida ao maior Monarca do Oriente? E em que conjuns tura se arrojárao elles a este assassino barbaro? Nao foi quando Badur, esquecido da fua grandeza, como amigo fiel fez ao seu Chése a honra de o visitar em pessoa? Sois vos capaz de nat facrificar todo o poder de Cambaya ao despique da rotura espantosa de tantas leis santas naquelle so acto da barbatidade Portugueza? Nab

## DE PORTUGAL, LIV. KLVI. 79

Nao se diga no mundo que estes Era vulga monstros acantonados no ultimo Occidente, fechados em Dio entre quatro paredes, das leis ao vosso Imperio, de-Vacas os vostos mares, perturbas o vosso Commercio, estragad a vossa Religiao, fechao os transitos á piedade , que vai render cultos , respirar aromas de devoçao á fanta casa de Meca. Depois disto, o sangue de Badur nas clama vingança? A fua alma na prefença de Mafamede nao ha de conseguir delle, que abençoe as vostas armas para aquella vingança; pata arrancares da Asia estes escandalos do Alcorat? Grande Mamud, he tempo de mostrardes quem sois; e no conceito da gente polida nada fereis, fenad marchais já para Dio pedir contas aos Barbaros da morte de Badur. Marchai, que entra o Inverno, em que elles nad podem ser soccorridos: marchai a reftaurar em Dio o melhor porto da volfa Monarquia, o mais seguro para a navegação de Meca: marchai, que huma Armada poderofa de Turcos vem em vosto foccorro, como me avisa o Rei

Eravulg. Rei de Zebit: sobre tudo marchai i vingar o sangue de Badur; e porque nao entendais, que vos convido a marchar sicando eu, eu sou o que hei de ir na vossa vá-guarda com mil cavallos, e tres mil infantes, pagos á minha custa, e na vossa caixa militar i parte mais grossa dos meus avultados thesouros para vós pagardes outros muitos. « Sultao Mamud ouvio attento, agradeceo officioso, acceitou benevolo as offertas de Cosar, e sicou resoluta a guerra contra os Portuguezes em Dio, que intrépidos a esperavao.

#### CAPITULO VI.

Escreve-se o primeiro sitio de Dio, que defendeo o grande Antonio da Silveira.

da Armada de Turcos, que se preparava em Suez contra Dio, nos principios de Outubro do anno passado mandou sahir cinco nãos de soccorro

para a India, já regulados os seus des- gra vult. tinos, que erab a não de Diogo Lopes de Soula, o Traquinas, para Goa; a de Fernao de Castro para Ormuz, a de Fernao de Moraes para Dio, e as duas dos dous irmãos Aleixo, e Henrique de Sousa Chichorro para Mocambique, pelo receio, de que por todas eltas partes paffassem os Turcos, Em quanto estes Officiaes navegavao papara os lugares, que traziad em regimento, as trópas de Cambaya se moviao em demanda da Ilha de Dio . e Coge Cofar com o corpo de gente, que promettera cobrindo a va-guarda de Alucad, que marchava no centro do Exercito, Entrava o mez de Junho, quando elle partio de Amadaba para Novanager, donde haviab fahir os destacamentos destinados para forçarem os passos da Ilha.

Já a este tempo o Baxá Solimad navegava a vélas cheias para a India; mas deixando vestigios atrozes de crueldade pelas paragens do seu transito. A primeira foi metter a remo 400 soldados, que nat podiat deixar de sen-TOM. XIII. tit

Fra vulg. frente do que guardava Lopo de Sousa Coutinho. Alucao passou avante com 150000 homens, que dividio na face dos de Gonçalo Falcab, de Luiz Rodrigues de Carvalho, e na paragem em que Antonio da Veiga, e Francisco de Gouvea tinhao os seus navios. Muitos dias sustentáras estes Capitaes os seus postos; mas Antonio da Silveira considerando-se inferior em número de gente aos inimigos, perdidas algumas embarcações, que defendiao o canal; mandou recolher as municoes, artelharia, e soldados á Fortaleza, abandonou a Ilha, e a Cidade, aonde Alucaó, e Cofar foraó recebidos como redemptores do Povo, que já lhe parecia vêr rotas as cadêas da elcravidad, e sacodido o jugo estrangeiro, que depois da morte de Badur lhe era tao pelado:

Sem perda de instantes applicou Antonio da Silveira todos os seus cuidados á defensa da Praça, que tinha de ser theatro brithante das suas façanhas, ou sepulchro glorioso das suas cinzas. Elle encarregou o baluarte S. Thomé a

Gon-

Gonçalo Falcao com 50 foldados: o Era vulzi da entrada da cava a Gaspar de Sousa com o mesmo número: o da porta ao Alcaide-Mór Payo Rodrigues de Araujo: os do lado do mar, como menos expostos, fiou a soldados de capacidade; e a Lopo de Sousa Coutinho entregou sessenta homens para escoltar a gente destinada a carretar agua, e lenha para a Fortaleza. O resto da guarnição bordava a muralha para acodir, aonde a necessidade o pedisse. Sem embargo que do dia 14 de Agosto em diante principiárao as escaramuças, e os inimigos apontárao o canhao contra o baluarte da villa dos Rumes; elles nada obrarao de confideravel até a chegada da Frota Otomana, que no dia 14 de Setembro deo de si huma vista alegre, e guerreira.

Desta Frota se desgarrárao seis vélas com o tempo rijo, e huma dellas ferrou os Ilheos de Santa Maria, na costa do Canará, aonde soi atacada, e rendida depois de hum rudo combate por Antonio de Souto-Maior, que andava de corso com alguns navios.

Bravulg. Da pouca gente desta sultana, que ficou viva, se soube em Goa da chegada dos Rumes; e no mesmo dia o Governador Nuno da Cunha deo ordem a aprestar a Armada, e avisou a Martim Affonso de Sousa, que invernára em Cochim, viesse incorporar com ella a que tinha ás suas ordens. Nesse mesmo dia Antonio, e Gaspar de Araujo, irmãos do Aleaide-Mor de Dio Payo Rodrigues de Araujo, Fernao de Moraes, e Simao Rangel de Castello-Branco se embarcárao, como voluntarios, em outros tantos catures com vinte soldados cada hum, e demandárao Dio para serem companheiros nos perigos dos camaradas, a quem invejavaő a glória.

À vista daquella Praça appareceo a Armada Turca, fazendo-lhe a vaguarda huma linha de quatorze sultanas, que occupavao o largo, e formayañ a ala direita. Outras fete sultanas vinhao no bórdo de terra em outra linha, que fazia o lado esquerdo. No centro navegava o resto da pos navios de transporte:

vista pompola no número das nãos, Era vulgano empavelado, nas flamulas, e galhardetes, que tremolavao: vista, em que os olhos dos Portuguezes se emu pregarao (com indifferença, como bem costumados a abater as meias luas; os de Alucab, e Cofar com tentor, aprehendendo que armamento taô respeitavel antes viefle conquistar, que soccorrer a Dio para depois dar golpes em Cambaya. O bravo Cavalleiro Miguel Vaz, que andava por fóra espiando a Armada para trazer della noticia, a examinou com miudeza, e rompendo por entre ella mettido debaixo do seu fogo, fiado na ligeireza do navio, voltou sem damno a dar conta da commissão, de que fora encarregado.

Os dous Chéfes inimigos partirado logo a bórdo da Capitania, aonde forado recebidos da Baxá com honras distinctas, que no seu baixo caracter nado podiado deixar de ser violentas, mais acommodadas ao tempo, que ao genio. Alli tiverado huma conferencia longa sobre a situação dos negocios,

Ers vulz e se affentou, que a conquista de Dio para as forças colligadas do Grao Senhor, e de Cambaya era hum empenho ridiculo, bagatella sem entidade. Solimao para dar de si huma idéa do tamanho da fua foberba, mandou a terra 700 Genizaros, que entendeo número superabundante para concluir todo o negocio de hum golpe de mao. Entrarad estes Barbaros na Cidade com tanta insolencia, como se o sizessem em huma Praça levada por affalto: tudo foi pouco para materia da sua libertinage, nao escapando aos despresos as cas veneraveis das barbas do velho General Alucao, que a tom de cumprimento lhe foras arrepelladas. Elle teve de disfarçar o insulto cobrindo-o com a politica, de que elle sería costume civil daquelles estrangeiros: mas por nao le expôr a outros, tomou o expediente de deixar o Exercito, sahir da Ilha, e recolher-se a sua casa acompanhado de muitos dos moradores.

> A arrogancia dos Genizaros deprefsa foi abatida; porque indo mostrar

Se á Fortaleza, dada a primeira car- Eravulga ga, receberao outra, que lhes derrubou cincoenta, ferio muitos, e fez que os mais se retirassem sem vaidade, antes corridos, que reportados. Anfidade de avisar ao Governador da chegada dos Turcos, fiou esta diligençia do desembaraço de Miguel Vaz. Elle sahio de Dio em huma curveta. encarregado de dar informações conformes ao exame, que tinha feito nas forças dos inimigos. Para se capacitar melhor do que havia representar, tanto se coseo com a Armada, que vio nella tudo; mas a confiança lhe hia custando caro. O Baxá picado do seu attrevimento, mandou sobre elle duas galez, que por muitas vezes o tiveras pilhado. Nos maiores apertos foi tanta a sua fortuna, que por baixo de diluvios de fogo pode ganhar o largo, chegar a Goa, cumprir exactamente a sua commissad para apressar os soccorros, em quanto o Governador nao marchava em pessoa a medir as armas.

En valg.

No dia seguinte ao desembarque dos Genizaros se levantou huma furiosa tormenta, que divertio os sitiados, vendo chocar os valos da Armada inimiga huns contra os outros a perigo de se submergirem, como elles pediaó zo Ceo com votos: mas ao seu valor tinha a Providencia destinado mais glorioso o triunfo. O temporal levou a Frota desgarrada a Madrefaval, onde perdeo quatro náos, e o Baxá foi obrigado a espalmar as mais para lhes reparar as ruinas. Como do naufragio sahirao a terra muitos arreios de cavallos, os Guzarates se atemorisárao com o receio, de que Solimao nao vinha tanto a tomar a Ilha de Dio, quanto a conquistar Cambaya. Antonio da Silveira fe approveitou da aufencia dos Turcos para fortificar os lugares fracos da Praça, sem que lho podesse impedir a actividade de Cofar, e dos Genizaros, que ficárao em Dio. Elles sim plantárao batarias contra o baluarte da Villa dos Rumes; mandárao vir de Madrefaval hum basilisco de grandeza desmarcada com trabalho imImmenio, e levantárao huma máquina, gra voigo que igualava a altura dos parapeitos do baluarte para nad estarem ociosos.

Em Portugal era o cuidado em Dio maior, que na India. El-Rei depois de despedir as náos, que temos dito, com as noticias dos aprestos, que se faziao em Constantinopla, ou se determinou, ou o Infante D. Luiz se offereceo para ir á India em pessoa. Entab quiz El-Rei obrigar os primogenitos das casas a acompanharem o Infante : mas porque elles, e seus pais fizerao evidente a injustiça da ordem; porque a Rainha, e o Conde da Caftanheira divertirao a jornada do Infante, com grande sentimento de Tristas da Cunha, por se tirar occasiao de tanta honra a seu silho Nuno da Cunha, que havia déz annos servia com tanta distincas na India; foi nomeado D. Garcia de Noronha com o caracter de Viso-Rei. Elle embarcou com o primeiro Bispo de Goa em hume Armada de onze náos, que levava 40000 homens de guarnição, e além dos seus Capitaes quasi todos qualifi-

Era vuig, cados, muitos Fidalgos voluntarios da primeira Nobreza, que por entre perigos hiaó bulcar a glória. Nós a deizaremos seguindo a sua viagem, que ella fazia ao melmo tempo, que em Dio se batalhava, como vamos a vêr no Capitulo seguinte.

### · CAPITULO VII.

Continuação do sitio de Dio, viagem, e chegada do Viso-Rei D. Garcia a Goa.

omo o baluarte da villa dos Rumes, chamado o Castello de Gogalá, ficava apartado da Fortaleza, Antonio da Silveira teve por infallivel a sua perda, senad mandasse desfazer a grande maquina, que lhe ficava a cavalleiro. Francisco Pacheco, que governava o Castello, quando vio sahir da Cidade sobre barcas a máquina formidavel cheia de materias combustiveis, que na occasias de arderem havias lançar hum fedor infernal, receou dous perigos; hum a do seu fogo, a que ficava descoberto o interior do baluarte, outro Rea vule. o do incendio, quando a arrimafiem 20s seus muros, e a fizessem arder. Firmadas as barcas sobre quatro ancoras na distancia necessaria para laborar o fogo, os inimigos entrárad a fazello vivo sobre o centro do Castello; mas a vigilancia de Antonio da Silveira derrotou na mesma noite as idéas dos inimigos. Quando elle a vio em estado de produzir os dous effeitos, lembrado do exemplo do grande Albuquerque em outra occasiao semelhante, elle deo a commissa a Francisco de Gouvea para a favor da noite ir em duas fustas pôr-lhe fogo; o que elle executou com tanto de felicidade, como de intrepidez.

No dia seguinte a esta vantagem os situados tiveras outro prazer com a chegada dos navios, em que vinhas os dous irmãos Araujos, Fernas de Moraes, Simas Rangel, e Pedro Vaz Guedes, Fidalgos de valor, que logo soras testemunhas do vigor com que os barbaros, estimulados da ruina da sua maquina, entráras a atacar o Castela

Ete vulg já brigando com armas curtas, já atrojando sobre os Barbaros diluvios de fogo, rotos em feridas, infensiveis & dor, fizerad nos Genizaros tal estrago, que nao podendo sobir os vivos pelo monte dos mortos, elles fe retirab covardes, cedendo setecentos à victoria a dous homens. Do alto daquelle arrazado Capitolio levou o Capitao nos braços aos dous Manlios Portuguezes, que acabavao de escurecer com luzes novas a antiga glória dos Romanos. Teve esta gentileza as consequencias mais infelices. Como o Baluarte estava separado da Fortaleza, as suas defensas em ruina, ou fosse pelas suggestões do perfido Antonio Faleiro, que andava entre os Mouros 'levando, e trazendo recados', ou que o Capitab Pacheco se deixasse tomar do medo; elle capitulou a entrega do posto, que com tanta corage sustentou vinte dias.

Já elle estava a bórdo da não do Baxá, quando os Genizaros, sem es------ a sahida da guarnicao, en-Baluarte, abatêras no nosso

Pavilhaó a Cruz, arvoráraó na sua ban- Era vules deira as meias luas. O velho Joa6 Pires, e cinco camaradas tab cheios de valor, e piedade como elle, nab tiverao soffrimento para verem tremolar o Estandarte de Masoma no lugar, em que estivéra o de Jesu Christo. Elles se lançat aos Turcos com impeto mais que humano: por tres, ou quatro vezes deitab a terra a infignia infame, elevantad o Labaro santo: peleijao todos seis como lebes, até que todos morrem depois de matar a muitos. Os seus corpos lançados no rio, xompendo contra a corrente opposta da maré, forad vistos da Fortaleza com assombro vararem á pórta da Couraça. Antonio da Silveira clamando Milagre, desceo a recolhellos, e os sepultou com a honra de Martyres, que entendeo indicada no acontecimento superior na vista á ordem natural dos cafos vulgares.

Como daqui em diante principiou com formalidade o sitio de Dio, que nós reservamos para o Livro seguinte, agora concluiremos o Capitulo com a TOM. XIII. G nar-

Ega vulg.

narfaçad da viagem do Viso-Rei D. Garcia de Noronha, nao nos lembrando mais do covarde Capitad Francisco Pacheco, nem de outros companheiros da sua fraqueza: Portuguezes indignos da vida, que depois de perderem a liberdade promettida pelo Baxá fraudulento; elles a conservárao poucos dias, sem lhes valer o refugio do Turbante, a que a impiedade lhes sobmetteo as cabeças. Apostasia, que o mesmo Baxá, entad justo sem merecimento, vingou pelas suas máos por desafogo da cólera.

Sahio D. Garcia de Noronha do sin de Lisboa com a Armada, que dissemos. Os Capitáes, que com elle embarcarao, forao Bernardim da Silveira o Drago em huma não, em que os facinorolos titados de todas as cadêas do Reino, se sobmergirad com elle, sem se saber aonde, nem como, e Joad de Sepulveda, que por erro dos seus Officiaes do mar, foi invernar a Ormuz. Os Comandantes das outras nove náos, que chegárao na conferva

Rei a Gon, erab D. Joso de

Castro, que nad quiz acceitar o go- Bravale. verno de Ormuz, em que El-Rei o provia, pelo nao ter merecido, como se já previsse este grande Varao, que elle devia ir á Iodia como voluntario para se fazer digno do governo, nao de huma praça, mas de toda ella: D. Francisco de Menezes da Casa de Villa Real, que levava o despacho de Baçaim: D. Christovat da Gama, filho do Conde Almirante, que havia governar Malaca: D. Garcia de Castro nomeado Governador de Goa: Luiz Falcao, Ruy Lourenço de Tavora, D. Joad Deça, e Francisco Pereira de Berredo, que já fora Capitad de Chaul.

Alem dos 40,000 homens, que guarnecias esta Armada, nas só embarcou nella muita Nobreza das Provincias, mas muitos dos grandes Fidalgos, que se offerecêras voluntarios para irem servir em occasias de tanta honra. Entre elles nas devemos esquecer D. Alvaro, e D. Bernardo de Normana, filhos do Viso-Rei; D. Martinho de Sousa, D. Joas Manoel o Alabastro, D. Luiz de Ataide, depois Gii Con-

#### . 100 HISTORIA GERAL

Renvulg. Conde da Atouguia, D. Antonio de Noronha o Catarraz, Fernaó da Silva, Commendador de Alpalhaó; D. Diogo de Almeida, D. Joaó Mascarenhas, que hia vêr em Dio o theatro, onde depois tinha de representar siguras sublimes; os dous irmãos Francisco, e Diogo Lopes de Sousa, D. Joaó Henriques, D. Duarte Deça, os tres irmãos Manoel, Joaó, e Diogo de Mendoça; D. Jorge de Menezes, que depois soi chamado o Baroche em memoria do assignadado seito, que a seu tempo referiremos.

Corria o mez de Setembro, quando o Viso-Rei chegou a Goa a tempo, em que Nuno da Cunha se aprestava com o maior andor para marchar em pessoa ao seccorro de Dio. Elle se sobprendeo com a vinda de successor, que teve por hum agravo, e por huma recompensa ingrata de tantos serviços, especialmente por lhe arrancar das mãos o empenho honroso de sivrar a mesma Praça, que sundara. Mas nas se queixe o Heroe, imitador gludo Albuquerque; que se a pou-

ca fortuna do Successor lhe vingou as Era when injúrias, outro tanto vio o mundo a respeito de Nuno da Cunha com o novo substituto. As agonias do espirito, duras para dissimuladas, se rendeo o Governador, que perdeo de golpe a natural alegria; que sentio vêr-se abandonado de repente pela Nobreza, que adorava o Sol que nascia, e apedrejava o que se punha; que nos transportes de melancolico a hum dos da sua classe menos grosseiro, que lhe pedio licença para ir visitar o novo Viso-Rei, respondeo: Ide, Senhor, sallareis ao louco mais entendido, que ainda nasceo em Portugal.

Tomou D. Garcia de Noronha posfe do governo da India, aonde achou de verga d'alto huma Armada de 80 vélas, em que entravao 40 naos, e galeões de alto bordo. Nella fe embarcou o Viso-Rei, a tempo que chegava Martim Affonso de Sousa com os navios, que tinha ás suas ordens como General do mar, e que em razao deste cargo havia cobrir a vanguarda na batalha, que esperava, e nao Est rulg.

nao veio a dar D. Garcia. Como elle soube por Miguel Vaz, que os Turcos haviao marchado de Madrefaval para continuarem o sitio de Dio, mandou cinco navios a soccorrer a Praça: despedio a Lourenço Botelho com quatro para ir á ponta de Dio avisar as nãos de Ormuz, que tomassem o rumo de Goa; e ordenou a Luiz Coutinho que se postasse com seis na enseada de Cambaya a impedir, que pela costa de Baçann, e Damasse transportassem mantimentos para os sitiadores.

Em quanto o novo Viso-Rei se occupava nestas manobras. Autonio da Silveira se enchia de buma afficção extrema, por ignorar o que se tinha passado no ultimo avance do Baluarte da Villa dos Rumes. Quando elle discorria sobre imaginações tristes, chegou aos muros da Fortaleza o trahidor Antonio Faleiro com a guarda de quatro Genizaros, e em nome do Baxá entregou huma carta do Capitao Francisco Pacheco para o Governador. Elle se desculpava da necessidade, que

o obrigára a entregar aos Turcos: en- Era vulz. grandecia o sep poder, a benignidade, as virtudes do Bará, e segunda vez. perfido, e covarde o aconselhava lhe enuegasse a Fortaleza. Em todos os espiritos dos seus illustres defensores causou ella o borror, que devera, e Jevou a descommedida, mas generofa resposta, que merecia. Apenas o Baxá a ouvio , tomado de furor, mandou metter a banco das galéz ao infame Pacheco com os sessenta imitadores da sua fraqueza: primeiro; e precedente castigo da sua abominavel apostasia: Nati servindo no Baxá as industrias paraconfien dos seus designios; teve de empregar a força, e fazer com formalidade o sitio de Dio, que nús. vamos a escrever no Livro seguinte com penna desigual ao merecimento.

Production of the second



#### LIVRO XLVII.

Da Historia Moderna de Portugal.

#### CAPITULO I.

O Baxá Solimao defenganado de levar a Praça de Dio por meio de negociações, a ataca com formalidade,

Era vulg.

FAMOSA: defensa de Dio pela direcçao do illustre Antonio da Silveira sez em todo o mundo hum ruido
tao sonoro, que nos obriga a dar mais
extensao ao brado da Fama. Desenganado o Baxá Solimao, de que com
Portuguezes empenhados pela honra
só negociavao as lanças, e as espadas,
o serro, e o sogo; elle deo principlo ás operações do sitio, fazendo levantar seis batarias, aonde montou
mais de cem pegas de canhao, nove
basiliscos, que arrojavao ballas de noventa libras, e cinco morteiros, que

lançavab pedras de sete pes de circun- Era vulge. ferencia. Quatrocentos artilheiros Esclavões, Hungaros, e Venezianos serviao as seis batarias, cobertos pelo grosso dos dous Exercitos, que se postárao entre ellas, e a Fortaleza. Faziao a sua guarda principal com 20000 Turcos Cofar, e Cuf-Hamet, Governador de Alexandria. No dia quatro de Outubro principiárao ellas a laborar com a major furia, que durou até 26 do mesmo mez sem descontinuar, especialmente sobre o Baluarte de Gaspar de Sousa, por onde. os Turcos determinavas dar o primeiro affalto.

· Pela continuação, e proximidade do fogo servido com todas as régras da arte, a Praça entrou a sentir os seus effeitos. Muitos canhoes foras desmontados, razos os altos das torres. abatidas as ameias, e contraparapeitos dos Baluartes. Em quanto os inimigos batiad em brecha, elles avancarao a trincheira até ao fosfo, passasao além, e applicárao o minador ao baluarte sobredito de Gaspar de Sou-

Eta rulg. os nosfos Chronistas referem casos particulares de alguns dos soldados, e das matronas presentes ao sitio, que escurecem a fama dos Heróes, e Heroinas da antiga Roma. Nós nao podemos fazer memoria de todos; mas lembraremos a Joao Rodrigues, soldado commum, homem de tantas forcas, como valor, que sempre exposto aos maiores perigos, ou fosse brigando com armas curtas, ou fosse arrojando sobre os inimigos panellas do fogo, e barrís inteiros de polvora; elle matou tantos, como se fora huma peste devorante no seu campo: a hum soldado sem nome, sendo digno de lho gravarmos nos bronzes, que faltando-lhe as ballas em hum dos combates, as substituio com os dentes da sua bocca: a hum natural de Galliza, criado de pouca idade entre os Portuguezes, que obrigando a fugir hum Mouro pelo mar dentro, o feguio; e porque era de pequena estatura, e o Barbaro de desmarcada grandeza, o agarrou para submergillo: mas o Gallego á vista do Exercito inimigo, depois de o matar ás punhala. Era rulei das debaixo da agua, lho mostrou morto; sahio do mar a passo lento; marchou fleugmatico para a Fortaleza, fazendo tab pouco caso da rociada de ballas, e flechas, que lhe apontavao, como se ellas fossem no seu triunfo as flores, de que o cobriao: s Josó da Fonceca, que atravessado o braço direito sem poder dar uso á espada, a passou para a esquerda, dando guipes espantolos, e le escandelifou, de que Duarte Mendes de Valconcellos co aconfeihaffe para deixar: occombate: :em: fim. a Remando Penteado, que levando huma grande ferida na cabega, atou nella hum leni ço lem queren retirar-le; recebeo legunda, e levado para o langrarem, tornon a escapar-se, e veio buscar ao combate terceiro golpe.

Das Matronas se sez exemplar sublime Isabel da Veiga, mulker de Manoel de Vasconcellos, hum Fidalgo da Ilha da Madeira, que querendo mandalia para Goa, ella lhe respondeo animosa: Que tinha muito va-

Bravilg. lor para o acompanhar nos perigos, para estar ao seu lado nos combates, para morrer, aonde elle acabasse. Em desempenho da promessa, observando em Anna Fernandes, mulher do Cirurgiao-Mor, huma coragem com semelhanças da sua, a unio a si em vinculos da caridade; ellas ajuntárao as outras mulheres, e á força de razões, de exemplos, de promessas, ellas as capacitárao, de que erao capazes de emprenderem acções viris nas conjunturas, em que se achavao. Com esfeito o Esquadrao das Amazonas Lusitanas tendo na sua testa as duas Heroknas, em toda a extensao do sitio, ellas soffrêrao constantes as desgraças vulgares nas Praças sitiadas; ellas fe lançava o intrepidas aos combates, faziao sentinelas, e rondas; ellas animavao os timidos, redobravao o esforço aos valentes, inspiravao mais heroicidade aos Heroes; ellas carretavad as armas, as alcanzias, as panellas de polvora; ellas erab na Fortaleza outros defensores impavidos, fem mais differença dos homens faDE PORTUGAL, LIV. XLVII. 111

ganholos, que nos vestidos mulhe Era vulgaris.

lá em estado de ser montada a brecha do Baluarte de Gaspar de Sousa, os Genizaros ao romper do dia se avan-Gárao a investilla. A defensa foi tao gentil, o seu estrago tad grande, que todo o Exercito se moveo a sustentallos. Sobre o major número foi mais crescida a mortandade, mais geral a consternação dos Turcos, que ao meio dia tocárao à retirada. Elles se envergonháraő, de que á vista dos de Cambaya a sua corage ficasse abatida. Segunda, e terceira vez renovárao o afsalto no primeiro dia; mas sempre encontrárad os Portuguezes os mesmos homens. Elles se retirárao com grande perda: nós tivemos a de dous mortos, e muitos feridos. Como D. Duarte de Lima mais com as mãos. que com os olhos, foi testemunha da formosura deste dia, o Governador lhe ordenou que na forma das ordens do Viso-Rei, nesta mesma noite se embarcasse, e sosse a Goa informallo do vigor, com que os Barbaros fazias o sitio

Era vulg.

tio para o obrigar a apressar os soccorros, nao esmaiasse o valor na sua falta.

Estimulado o Baxá da perda do afsalto, picado do atrevimento, com que pequenos catures rompiao pelo centro da sua Armada para entrarem, e sahirem da Fortaleza, medroso da vinda do Viso-Rei, cujo encontro desejava desviar: todos estes motivos o obrigárao como covarde a redobrar os esforços para vêr le apressava a victoria; para mostrar a sua soberba que nos castigava os atrevimentos, e para se restituir os danos com os despojos. Entad foi horrivel a continuação do fogo sobre o Baluarte arruinado, quando já os Portuguezes laboravad com a epidemia do escorbuto causado da corrupçao das aguas da cisterna. Mas elles como insensiveis ás molestias da natureza, sempre promptos de dia á repetiçao continua dos avances, de noite trabalharao sem descanço no reparo das ruinas, acompanhados das Matronas, que lhes crao isseparaveis nos perigos, e nas fadigas.

Tantas sábias industrias, tao bizar-

n relistencia mettérad ao Baxá em de- Rea vuls fesperaçab para dar hum affalto geral à Fortaleza. Ao romper o dia se moveo o grosso do Exercito contra o Ba-Auarte de Gaspar de Sousa, que era o mais arruinado. O resto atacou em torno a Fortaleza para nos divertir as forças. Logo foi ensanguentado o combate pelo illustre Gonçalo Falcao, que andando sobre o seu Baluarte exposto so fogo, huma balla perdida lhe levou a cabeça. A morte deste Fidalgo foi sentida, e vingada. Gaspar de Sou-La com os seus camaradas fazia huma defensa, que desafiava as attenções, e a enveja. Os Genizaros que subiad confiados, rodavao mortos fobre os vivos. Estes lhes substituiad á praça; mas o lugar outra vez se deixava vêr vazio. Corridos os Capitaes Turcos, de que tao poucos homens em espaços rao breves amontoaffem as victorias. fazem que de tropel monte a brecha hum grande número, que se nao vencesse com o valor, attropelasse com o pefo.

## TIG ... HISTORIA GERAL TOCK

Barulg ceffe á cava com 70 homens para ims pedir a obra, in the second of the second Este bravo Official se portou com tanto desembaraço, que queimou as mantas, entulhou os vaos, degolou cem Turcos, e pôz em armas o Exercito, que mandava lobre a obria grossos destacamentos de soccorro. Já Gaspar de Sousa se retirava triunfante pelo fosfo, quando notou a faita de alguns soldados attrevidos, que ficarao para mostrarem aos Turcos gestos de valerosos. Voltous so em sua busca o intrepido Soula; mas por parte, om que foi cercado por hum tropel de inimigos. Bem podera elle retirar-se com houra; mas incapaz de confenir que os Turcos o vissem pelas espaldar, se lançou a elles como hum tigre. Depois de beigar espaço longo á vista da Portaleza, «quo nas vi podia: foccorrer ... tendo matado a muitos, elle foi morto. Os. Barbaros levárao a sua cabuca espetada: em huma lança, e com ella correrad as linhas do Exercito em fis gual dectriunfo. Antonio da Silveira, e toda a guarnicao sentio a perda de taď 11.1

tas grande bomem, que teve no leu Estado lugar por lubilituto ao Capitas Rodrigo de Proença para lhe vingar a mórto sem demora.

Os Turcos suppondo o Baluarto sem defensa: , se langarat a elle com tanta rapidez, que correo geral a voz de a havermos perdido. Ao seu ecco triste accodio Antonio da Silveira com a gente, que o acompanhava. Elle se encontrou com o Proença na empenhado, na refiltencia, que os inimigos nao podiao ganhan hum palmo de terreno. Mas como a multidad era tad grande, que a cada instante se revelaz vad os Barbaros , alguns dos nosfos foldados querias retroceder. O Silveira que o advertio , mandou rompet alguns dos degráos, que desciao para o Baluarte: advertencia reprehentivel. que encheo os defenfores de corage par ra sopportarem dia ce noite infatigareis todo o pelo des inimigos, ferindo, matando, sempre resistindo; elpechaculos merecedores da attençac das idades, que sabem dar valor ao merecimento.

. . . . .

Bes vulg.

Já a este tempo as mortes repetidas, as doenças continuadas, a dieninuiças das munições, a caredia dos mantimentos, a falta dos foccorros de Goa, de Bagaim, de Chaul hiao reduzindo a Praça a huma defolação extrema. Os espiritos menos generosos occupados das imagens trifles da fomé cruel, das representações da morto deshumana, elles se enchiao de profunda malancolia, especialmente humi Joao da Nova, que abandonado a eltas cogitações funestas se fez huma vi-Aima facrificada fem remedio aos horrores do medo. Bem longe delle eftava o bravo Proença, e os intrepidos defensores do feu Baluarre, que ficando inteiros com o trabalho da noire, e ao romper da manha investidos com maior furia; elles escogitatas a industria de bordar o moro com copia de lenha, que carretavad as ifiuftres Matronas, e dando-lhes fogo fuftentárao doze dias o feu posto com a renovação do incendio.

## CAPITULO II.

Trata se a continuação do sitio de Dia até no geral, e espantoso assalto, que os Turéos deras à Fortaleza no dia 31 de Outubro.

ETERMINADA A firmeta do Baxa Era vulga Solimas, influida pelo espirito de vingança de Coge Cofar, a prevalecer lobre a constancia de Amonio da Silveira, e dos bizarros desensores de Dio; elles mettérad em uso tantos esforços. taes, estrategemas all e industrias, que erad bem capazes de abater à coragé a outros quaesquer homens, que na6 foslem, os Portuguezes. Nos Baluartes do mar, que defendia Antonio de Sousa, e no de Rodrigo de Proença, que todo arruinado era o que mais se disferençava na relistencia, empregarao elles rodos os leus cuidados. Entendendo que ganhando o primetro lhe stcaria facil a entrada na Fortaleza, e evitavao o damno, que a sua ariestária fazia no campo, o mandarao bater

## 120 HATORIA GERAL

Eravulg. com tanta furia por batarias plantadas em mar, e terra, que alguns lanços do muro em pouco tempo forad as razados. Contra o legundo, que se defendia com o incendio, que eu acabei de dizer, resolvêrad hum ataque feito por Genizaros armados de hicheiros com hastes largas, que desviassem a lenha, abrissem o passo, sicando fran-

ca a entrada sem o embaraço do sogo. Este avance particular foi hum dos mais vistosos do stijo, empenhadosos dous partidos, hum em sustentar o for go, o outro em divertillo: pendencia de Cyclopes horrendos, sensiveis ao valor, no meio das chammas sem sentimento. As Matronas carretando materias combustiveis; os homens inflammando-as, peleijando, combatendo. fizerao nos Turcos, tal estrago, que nao podendo soffrer o horror da carnagem. se retirárab atonitos. Nos perdemos neste dia quatro homens, e tivemos 25 feridos, entre elles o bravo. Proença de huma flecha pela bocca-Acções tao gloriolas nós as viamos contrapeladas com a falta de mais de

#### DEPORTUGAL, LIV. XLVII. 121

sam fuldados entre mórtos, e incapa- Res vilez zes do serviço: quanto era necessario. para a vida, e para a defensa nos hia Faltando: chegava a necessidade aos ultimos apertos, quando a Providencia vigilante nos trouxe a salvamento alguns navios de Goa , em que vinhat Gonçalo Vaz Coutinho, Francisco Mendes de Vasconcellos, e outros Fidalgos com foceorro. Na mesma noize despedio Aptonio da Silveira os navios, lem que soubessem os Turcos a winds ... a volta delles, que suppozerad, quando virad ao outro dia embandelradas as postradas ruinas da Fortaleza. Primeiro susto, que lhes prognosticava nao tardaria muito a chegada do Viso-Rei com todas as forças da India a combatellos.

n Na retaguarda deste pequeno soccorro navegarat dous mais confideraveis. O primeiro era de 40 navios ligeiros, mandados por Antonio da Silva, que entre muitos Fidalgos trazia a D. Luiz de Ataide, depois o grande Conde de Atouguia, que nos theatros da India le andava enfaiando para as . . . . .

por

Brivale, portentolas fagenhas, que tinha de obrar nella no tempo d'El-Rei D. Sebastiat. O segundo de 24 navios vanha commandado por Jorge de Lima ; que havia cruzar da altera dos Ilheos queimades até Chaul para todos os dias. mander noticias a God de estado de Fortaleza. Em quanto os soccorros navegavas, os Turcos combatias. Empenhados em le fazer fenhores do Baluarte do mar , elles disposeras bum affalto com 50 navios ligeiros 4: 500 que embarcárao 1500 Turcos as ordens de feroz Mamede-Gab , que com o credito bem estabelecido em Conflantinopla queria voltar a ella com o penacho de hum triunfo sobre os Portuguezes tremolando no cocar da sua vaidade.

Avança-se o apparato formidavel: phe as proas nas arruinadas paredes & sonde estava plantado como bum promontorio o Capitao Antonio de Sousa com trinta creaturas da sua disciplina; desembarcao tantos homens valetolos contra tad poucos; mas elles primeira, e segunda vez répellidos; des-

## DE PORTUGAL, LIV. XLVII. 123

desbarratados, com quantidade de mot En volta tos, tambem primeira, e segunda vezembarcad, e desembarcad. Já em longa distancia do lugar dos combates, retirando lo cortados, fosfrendo o fogo, e as irrisões dos foldados da Fortalezu d'Mamede-Cab envergonhado manda levar remos para a fua gente ouvir com attenção ellas vozes. Que covardia the a voffa alentados Genizaros da Guarda do Grao Senhor? Comosfercis admittides à sua presença em fabende y que 30 homens postados fobres ham monte de ruinas ros poferas em vergenhofa fogida 10 Voltemos teru ceira : vez ko combates : Incamos vials mas da noffa et fera aquelles montres : fenaő: bs podermos vencer, morramos, nao se diga, que lhes fuginios. Todos se moverno as personsoes do seu Chéfe de terceira vez arrogantes bufcuố a peleija; mas queres do défembatear para invellir . Maniede-Cao cahe attravessado de huma balla pelos peltos, e todos os feus acabab de perder os espiritos com a sua morte.

Nao pode o Exercito distimular a t:...

## 194 : HISTORIA GERAL ." "

Regarde: perda de Officializat distinto a o desa troco dos camaradas, a rotura do credito Otomano sem huma vingança de estrondo. Elles a buscárao por meio do hum affalto no Baluarte arrazado de Rodrigo de Proença, que teve o successo dos passados. Nelle prendernos dous Turcos, que differat haver perdido o seu Exercito 800 homens: que tipha mais de mil feridos, e que no de Coge Gofar em muito maior o eltrago. Entre os nossos já os mortos psstavatide som feridos chegavat a 70, e a polyora qualique ellava acabada, Mas na mite delle conflictorches gou à Fortalesa hym cates, em que vinha, Rrancifen de Siqueira co, Malan ber, mandado por Antonio de Silvatcom a, noticia, de shar perto o loccorro, que elle conduzia i moticia, que alentou os animos, cahidos para tolerarem os, trabalhos com vigor, como se elz les entab principiassem sem sigura de trabalhos.

> lá nao tinha fogego o espirito covarde do Baxá Solimao, atemorisado da vinda do Viso-Rei, que se disia

nag

nati teria demora de muitos dias. Con Era vales cebida na fua idéa a refoluçad de levantar o sitio quanto antes, elle o quiz fazer dando á Praça hum affalto geral por despedida com todas as forças dos dous Exercitos Turco, e Guzarate. Pana melhor enganar os Portuguezes, e os meter em descuido, publicou a voz, de que se retirava para o Estreito: mandou preparar a Armada; fez cesfar o fogo das bararias de embarcar roil homens à villa dos fitiados. Na noite de 30 de Outubro ordenou que se escondessem no sosso quantidade de escadas para serem montados os muros: mas quando elle prefumia adoramecer com estes movimentos a Antomio da Silveira, a fua perspicacia, que. lhe penetrou os intentos a cuidou em fazer abortallos com a mais activa diligencia. - Ao apontar o dia apparecêrat no campo 140000 homens sobre as armas sudivididos em tres corpos adjoco Turcos, e unidos em hum armoco Guzantes: eftes mundados por Coge Gofar , aquelles por Ifuf Amer, pelo-Baza Beran o por Mamede Baza

Per mis

Entat foi o combate de defesperit dos , animados os defenfores com & chegada dos Fidalgos, que correso dos oueros lugares paca este, que era o de Maior perigo. O Proença bbrava no ções dignas decitioni grando Capitai. Demais infimo dos foldados oninpria es deveres de hum Heroe, especial mente os douerprimos Marrina Vez Pasheoo , e Gubriel Pacheco oquè com: extreme: le smarsh: Motto o eff ameiro, dopois de ser obrado facentas admiraveis, o legundo que ellava -ab feu lado , bom huma espada à errodella se arrojou ao centro dos Turcos para lhe vingar a morte. Depois de fazor huma grando praça i redendo de endaveres, roto em feridas, o perfoadiras para que le revirate ; que affas de honra tinha ganhado , que o langue de seu primo bem le podia dat por fatisfeito. A mada cedes o coracad intrepido , protestando que ou ns Tutcos todos haviati fer wicklimas da fua indignação, ou elle acompanhat na morte au parente, que tante que sera na vida. Com esta relatocas foi

alegellando inimigos, até que de huma grande. Jualla pelos peitos acabou: a vida para Le immortalizar na fama.

- Q. Baluarte de S. Thomé, e o do anariandue ficavati caos ladas do do Proonce of ferviato com a fue artelharia peles fances aux inimigos, que foffriso sonsideravel destroque. A imagem de smorte, era horrivel me logar atacado. o os poucos Portuguezes parecias mais que homens Soldados particulares obreradafaganhasay que as outras Naches as oftimarán por fabolas. Entre outros, deus de pozeras em parte, donde nad pedino fer vikos dos Turcos, e fem focego em atacar, e dar fogo ás luas armas, tantos eras os tiros, quantas as mostes. Hum delles teve a felicidade de deitar a terra. fem vida o Alferes, que levava a bandeira. Sobre que ambos os partidos disputavad, hum para a abater, o outro para a arvorar. Entab clamárabos nosfos victoria , affrounareo os Turcos. e, já parar os, litiados, erab outras as imagens do combate.

Porém gomo elles crao muites de TOM. XIII. I re-

Ata valg.

renovárao com tanto vigor, que of Pertuguezes com as forças laffas fe virao no maior aperto. Acodirao a elle as generolas Matronas Isabel di Veiga, e Anna Fernandes. Efta com hum Crucifixo levantado entrou no Jugar da peleija chamando a Nao pervais v animo, Cavalleiros de Jelu Chris to, que aqui o tondes como maxilio (oberano : defendei a sua Santa Fé , que elle vos vem trazer a victoria a Dio. como a deo em Outique as- nodo primeiro Rei: peleijai, pinguem ofmaie, que equi está em campo o Divos das batalitas. Os Portugueses ouvindo as vozes das Heroines, vendo o Transumpto sagrado do Redemptora com impulsos sobretumanes obravad: accôts com apparencias de divinas. Sem lhes fazer impressas o espectaculo erifse de verem cahir morto de huma fette por hum des olhos ao leu magnanimo Capitas Rodrigo de Proença, an valerofo Antonio Mendes de Valconcellos de outra pela garganta; clles fustentavao a batalha enis potha para or viogar, ou morrer com elles. ... Na

Na occasiad delle maior aperto Bravalge entrou pelo Baluarte o fempre memoravel Joso Rodrigues com hum cantaro cheio de polvora ao hombro, dizendo aos camaradas : Fazei-me lugar, Senbores:, que eu venho dar fim & teima deste dia : e rempendo até chegar au Equadrat des Turcus, arrojou o cantaro no centro delles. Pegou fogo na polvora; que levou cem Barbaros pelos ares a delxous vinte feitos em carvad ; os mais idarrojarad dos muros so campo; acabou se a batalha, e os noffos a altas vozes acclamárao os vivas da victoria. Para the por tropecos a lastimado dos destroço dos feus camaradas, o terceiro corpo, que mandava Mafamede Baxá fe moveo a vingallos. Sendo recebido dos nosfos com igual valor, elle perdeo a corage ; e se retirou cortado, especialmento depois da delgraça fuccedida a Garacen, genro de Coge Cofar ; que ficou abrazado pela violencia do fogo de huma panella de polvora. Este incidente confumuou o noffo triunfo naquelle Baluaree, que ficoa juncado 'I ii com

132

Eravulg, com mais de 500 cadaveres Turcos, quatorze dos nossos, e mais de 200 feridos.

> Em quanto durárao tantos combates, Coge Cofar, e a Armada nao effiverati ociolos. Defta le deftacárat quatorze galés destinadas a investir huma estacada proxima á Forealeza ; que foi atacada com a maior furia. Francisco de Gouvea . Comandante de Beluarte (lobre - a. barm ... estimulado - com a vista de tantas imagens de horrora obrou da fua parte com tanta magnanimidade, que bateo os Turcos até lhe motter duas galés no fundo defi arvorar algumas, por as mais em fugida. Coge Cofar andava com o Exercito, de Cambaya em torno, da Fortaleza, foccorrendo os lugares do combate. despedindo sobre os fitiados auvens de letas , e innundações de fogo. Espirito intrepido, ingrato, vingativo; mas das representações: funebres tad melancolico, do nosso ferzo tab cortado, que houve de se retirar incheiras para applicar os cuira de munos mil feridos.

## CAPITULO III.

Os Turcos levantab o sitio de Dio, e q que succedeo depois delle.

E o Baxá Solimas nas fora tas co- Era vulgi barde, tao tyranno, nao tivera escandalisado tanto aos Guzarates, com especialidade a Cofar, que já nao podía soffrello; os Portuguezes de Dio encontratiad, a fue ruina na melma formosura de huma victoria tab bella. A guaraicao da Fortaleza, que era numerola, quando principiou o fitio, depois do ultimo ataque ficou reduzida a quarenta homens sãos; os mais enfermos, chropeados, feridos, emórcos. Tudo o mais padecia igual necessidade: os canhoes rebentados, as armas inuteis, polvora a desque estavas atacados quatro canhoes. Miseria extrema. que fazia que os vivos se estimassem como victimas do furor; in involvidos no número dos seus mortos. Mas neste estado de deploração, se o sitio consinuafie, os Portuguezes estavas resu-

lutos antes a deixar-se consumir, que Eta vulg. a render-fe.

> Bem sabiad elles o temor, que e Baxá mostrava da vinda do Viso-Rei. da sua discordia com Cofar, e que na noite do melmo dia do affalto elle fazia disposições de quem queria embarcar as tropas, furioso pela perda, que ellas acabavao de fentir. Entendendo Antonio da Silveira, que tudo podias ser industrias para cobrir outro repelao; elle se resolveo a esperar a ultima sorte das armas, achando dispostos para apparecêrem sobre os muros, como despresadores da morte, os poucos homens sãos, a major parte dos feridos, todas as mulheres, que com corage viril inimitavel erab as primeiras em se offerecer para affrontarem todo o genero de horrores. Nesta situaças trifte da noite do ultimo dia de Outubro estavad os sitiados, quando de tepente lhe chegou a alegria com a vinda de Francisco de Siqueira o Malabar, que trazia a noticia de que Antonio da Silva de Menezes com recorro, atravessando o golfo,

4

por instantes chegaria a Dio. Ama- Eta wie. nheceo o dia depois do affalto geral de. dicado pela Igreja á memoria de Todos os Santos, e apparecêra o coroados de bandeiras os arruinados Baluartes; os homens, e mulheres vestidos de galla, como festejando a guerra com as esperanças nos Patronos do die, o no soccorro, que lhes chegava. Mas elles no campo já nao virao as betarias, nati le ouvist as hombardas, as escadas, tinhas desapparecido, todas as imagens do terror, do espanto se sumirao, os Turcos estavas embarcados. menos 400 feridos, que o deshumano Baxá abandonou, á discrição dos Guzarates, ou dos Portuguezes, Em fim, elle levantou o fitio com medo de vir ás mãos com o Viso-Rei, e suppondo que a Fróta de Antonio de Silva era a sua Armada, fez força de véla. e remo para fugir.

Este Official desembarcou a gente, viveres, e municões, que sudo foi recebido por Antonio da Silveira com o alvoroço de quem ainda receava, que Coge Cosar, livre das oppressoes de

So-

gra suig. Solimato, quizeffe para fi fo a gloria do trimpfo no rendimento da Portaleza. Elle peníava o contrario, ou por estar satisfeito com a retirada dos Turcos, ou por nat querer expôr a reputaçab a maior abatimento com a vinda do Vilo-Rei. Qualquer que fosse o motivo, para Cofar doixar a empreza concorreo muito o delgosto. com que elle via que o arrogante Baxá, sem nunca sahir da camara da fua galé, commandara com tanto, de altenaria, que elle nad podia escusarse ao arrependimento de chamar em seu auxilio este inimigo mais terrivel, que os Portuguezes. Determinado a retirar-le para a terra firme, deo fogo ao seu campo; fez o meseno a alguns quarteis da Cidade, e desapparecerat inimigos em todos os contornos da Ilha.

> Tal foi o sim do primeiro sitio de Dio, que fez alto estrondo na Asia, e na Europa. Bem o experimentou Antonio da Silveira glorioso, entab na India, depois da sua chegada a Lisboa em todos os Monarcas Catholicos, que . . .

## DE PORTUGAL, LIV. KLVII. 137

ı

ø

1;

ľ

Ħ

þ

¢

ź

K

11

ιi

pelos feus Embaixadores, que tinhab gravile: maquella Corte i se congratularas com elle pelas affignatadas victorias, que havia genhado na India. A todos excedeo Francisco I. de França, que mandou a Portugal hum Expresso para the lower o seu retrato, que elle sez collogar na antecamara entre os dos Vartes mais famolos, que a guarneciao. Dos Portuguezes foi elle hum dos sublimes, que os despachos nao cheginas sos filhos, e os peffores fe limitarao à merce de Capitania de Machico na Ilha da Madeira; que entaő rendia dous mil cruzades, e que elle depois vendeo ao Conde do Vimiolo, para morrer pobre como Heroe Lusitano se nadi bem vilto da Corte pelo crime de liberali

Mas tornando á narração do Baxáfugitivo, este Barbaro chegou na costta da Arabia a hum lugar do Rei de Dosar, que sabendo da sua chegada; prendeo 40 Portuguezes; que negociavao no porto, e shos mandou de presente. Elle os estimou tanto, que os por a bom recato no fundo das galés.

Aqui

rad o maior premito, como caulas de se perderem tantos bravos soldados, que nelle forat mortos. Este Viso-Rei, ainda que ornado de qualidades grandes , parece que a Providencia quiz eastigar nelle os tratamentos desconformes, que se acabavao de dar ao seu predecessor. Elle debaixo do presexto de querer ir em pesson soccorrer os sitiados, e combater a Frota Otomana, que era o objecto principal da fua viagem á India em annos tao avança. dos , e la vontade do Rei expressa. Suspendeb las pertidas de 80 mavios carregados de gente, municos; e viveres, que Nuno da Cunha tinha promptos para loccorrer a Dio sem demora. Essa a causa evidente de se slongar o sa tio, de morrerem tantos homens, de chegar a Fortaleza á extremidade de se

He 'rendade que quando chegou a Malabar com a noticia da retirada dos Turcos, o Viso-Rei tinha feito hum bello armamento de mais de 160 vélas destinado para la imaginada batalha com os Turcos. Mas bumas con-

siderações flengmaticas (obre deliberar Bra vule) o modo, com que elle a havia dar, o deseve, o suspendeo, nada o deixou obrar. En sempre gostei cada vez que via confessar Diogo de Couto, que era huma voz confiante na India, que se D. Garcia na6 tivesse vindo do Reino. Nuno da Cuoha tivera ido bascar os Turcos, esque namelamma fordes fuas galés voltaria para o Estreito : concluir telle la respeito de D. Garoia com eResalto clogios Mas o bom velho qual autro Quinto Babio Maximo. com fus dilacties : cartes fez levene tar o inimigo. Contamente que Couto escrevon em mmo de set adulador de mecessidade, ou de gosto contra a verdado da Historia; porque elle até bem longe deixou correr a lifonja. A noticia das arces, de que se servio D. Garcia, nao chegou á sua, nem ás nosfas idades. As suas dilagões cotejadas com as de Fabio Maximo tem huma essencial differença a as de Fabio salvárad Roma, e Italia: as de D. Gaecia hiat perdendo Dio, e a India.

Ora nao nos faça especie a lisonja

Bra vulg. dou as Fortalezas de Chale , ade: caim, e de Dio. Aberto o les tefamento, dizia nelle, que fe ngorrelle no mar, lançaffem e feu corpo ao fundo delle, atadecia camaras de falcas que le pagariso à Bi-Rei, protestando pela hora em aperellara y que otora confa madi devia ia fue fazenda emeterio ortation que o fernio. Ambre as mandasc furat executadanq: e quando feus filhos acompanhados de feu Avo o per netavel welhow Taillab da Contra fe aprefenterab.. a Bi-fiei para lho paga rom o whor das comesas, adpolaranticolhese ins difpolicies telamentarias simus efter Principe ideo unortras de idee acordava de dum lethargois, mulvertie onemi era. Nuno da: Gunha depunprehendra a desgraça dos Principes, que pola credulidado facil do deixas facer Promotores nes causas de invess de des prevenções. da paixof. daquelles vous Îhez rodeiat os lados como féras devorantes da honra relbeia. Pelas singgehöes de hemens delte caracter, refuicitado o exemplo de Lopo Vaz de Sampayo , El-Rei mundega

i Can-

de.

88

107

10

'n

Æ

; ø

αÍ

ij

0;

şi

þ

şi

antes ás Ilhas Tergeiras a Antonio Cor- Era vula zea Babarem cons hum grande, e pezado grilhad para trazer carregado, e preso, com elle paraco. Castello de Lisbos a Nuno da Cunha: aquelle Herée, que depois de Grande Albuquer-Auc, an o mais digno dos Portuguesternaue com e maior zelou e definseseffe lervira a Pátria, e fizerachonea si Nacati. Eu formára hum corejo efpeciolo, e trifte entre as accoes, e as remunetações destes dous Portuguezes and grandes. Elquecendo a legunda parse bem lei que na primeira nat os igualaria, em tudo. Mas se diffesse de Affonso de Albuquerque, que elle tinha hum espirito heroico, huma grande superioridade na extensa6 do gemio, firmeza na alma, fciencia da guerra , confiancia nos trabalhos, expedientes nos negocios, refolações decilivas nas emprezas, e outras qualidades mais bem ponderadas por quein melhor foube conhecellas:

De Nuno da Cunha diria: Que elle nao estava despido de muitas destas prerogativas: que se nao as possujo tas TOM. XIII. K. lu-

Era vulg. luminolas, que com inimitavel defittereffe as soube fazer brilhantes : one depois de déz annos de governo da India já nas idades da ganancia, acabor tab pobre, que declarou, quando morria, que em feu poder nad tinha mais bens alheios, que seis moedas de ouro de Sultao Badur, que pela fingularidade do seu cunho, havia guardado para as offerecer a El-Rei: que elle era hum Pidalgo generoso, in trepido nos combates, amigo da gloria, na guerra humano; que a perda de hum dos olhos em hum jogo de car nas era o unico defeito do les formo fo talhe, alta cstatura, e agradavel prelença.

# CAPITULO IV.

Do que obrou o Viso-Rei D. Garcia da Naronha depois do levantamento do sitio de Dio, e outros successos do seu tempo.

U deixo dito que quando Fran- En vulgi cisco de Siqueira, o Malabar, chegon a Goa com a noticia de haverem os Turcos elevantado o fitio de Dio l achou com a Armada prompta ao Vifo-Rei, que o esperava para tomar as fuas resoluções ulteriores. Tanto que elle foube o successo glorioso, em que nas tivera a menor parte, todo devido á corage de Antonio da Silveira; D. Garcia, transportado de prazer, mandou embandeirar a sua Capitánia, descarregar toda a artelharia, e ordenou que fizessem o melmo as náos da Armada. Os seus Officiaes recebêrao esta ordem com affectos bem oppostos aos da alegria do Viso-Rei. Elles, e todos os foldados mettidos em furor a tomados da cólera clama! VC. 3 K ii

Era vulg. vab, que se elles tivessem na sua tessa a Nuno da Cunha nao sentiriao a desgraça de se vêr privados da honra de bater os Turcos: que com o grande nome de Antonio da Silveira, e dos bravos defensores de Dio soarsao os seus de mistura nos orgãos da fama: que elles nao podiao deixar de se queixar do velho fleugmatico, que depois de os escandalisar com delongas indisculpaveis, que lhes roubarao a honra, agora os obrigava a celebrar com prazer fora de proposito o triunfo para quatro Portuguezes sublime, para todos os da Armada affrontolo: em fim, que se no dia, em que Nuno da Cunha se lhe offereceo para o acompanhar a Dio como voluntario, elle partisse logo, abataria a arrogancia dos Turcos, nao voltaria a Suez huma fo das, suas Sultanas; elles ganhariad honra, os Portuguezes recobrariad ha India as glorias primitivas, toda à Nacao ficaria reputada no Universo.

Martin Affonso de Sousa, que entrava no número dos escandalisados, foi pedir licença a D. Garcia para feguir os inimigos até os encontrar, ba- gra vuls tellos, e acabar de destruillos só com a Armada, que como General do mar costumava ter às suas ordens. Foithe negada a licença com tanto senti-mento do illustre Official, que tomou o expediente de voltar para o Reino, e deixar o emprego, que o Viso-Rei provêo em seu filho D. Alvaro de Norouha. Immediatamente se seguio a viagem de Dio com toda a Armada; ella hum novo assumpto de murmuraçao pela legunda fleugma, com que D. Garcia marchava de porto em porto mostrando-se a todos os do Norto a tempo, que se sabia nao terem socego os Generaes de Cambaya em perseguir os Portuguezes. Em fim, o Viso-Rei chegou a Dio rodeado do delprazer geral dos homens, huns que o notavao de amigo dos intereffes, outros que lhe suppunhao o valor resfriado com a velhice.

Acabarao de lo desentoar as vozes do sentimento commum, quando se ouvio publicar o Tratado da paz com Cambaya: Tratado vergonhoso, feito no

: : : : : : : :

ŗ'

j

.....

-9

no tempo, em que se acabava de ges Hea vuls. nhar huma victoria sublime: Tratado nedido, rogado, requerido com industrias na conjuntura, em que todo elle devia ser lavrado com palavras de triunfo, pelo melmo Viso-Rei em tom supremo: Tratado, em que elle consentio que os Portuguezes da Fostaleza ficaffem pella acaptonados com hum muro de divisas de mar a mar . que lhes tirava a communicação da Cidade: Tratado em fim todo de vantagens para o Rei de Cambaya, aos Portuguezes tao odiolo, que elles le capacitaras era hum tratado vendido. Elle foi a causa do segundo sitio de Dio no governo de D. Joao de Castro. como veremos a feu tempo : elle a origem: do melmo despreso de Cambaya, que sem fazer caso delle mos mandou pouco depois invadir as terras de Baçaim , nat tirando o Viso-Rei outro feuto desta jornada de Dio, lenao deixar as obras da Fortaleza em melhor estado que antes.

No governo della foi provido Dio-

eituido D. Pedro de Castello-Branco, Era vulte que Nuno da Cunha mandára depôr por causa de Capitulos, que derad contra elle; a Miguel Ferreira se enchriegou o soccorro ao Rei de Cota em: Ceilso, sonde seu irmao Madune for ohrigado a fazer com elle a paz; o nos concluimos os fuccesos defte anno com es ultimos de Malaca. No fim do passado intentário os Achens tomar-nos e Fortaleza, mas encontrárao tad prevenido o Gavernador D. Ellevad da Gama, que não latisfeito com fustentar a defensiva. sahio conera elles a campo, e em hum choque todo de opiniao ihes degolou 500, e obrigon n'embarcar o refto. Agora estimulados vierao elles com forcas dobradas despicar a primeira infúria. D. Estevad os holpedou do melmo modo; e derrorados em terra Triffas de Ataide, que chegára das Molucas, e se achoa em ambas as expedições com muito valor, foi mandado na nossa Armada a picar a sua na fugida. Diogo Lopes de Soufa provido na Fortaleza de Dio, viera este anno p

Em rulg. Commandante de cinco nãos do Reino que augmentarad as nossas forças para podermos intentar acções de efisoridos Entad soárad dous na India attibos com admiração de quem os ouvia. O primeiro, estando o Viso-Bei ainda em Dio, foi o do despreso, com que os Guzarates tratáras os ajustes da paz acabada de celebrar : entrando : com as armas na mad pelas terras de Baçaim ; como quem moltrava a estimacad, que fazia de amizade comprada. Ruy Lourenço de Tavora: governava a Praça; e porque receou fer stillado, pedio Coccorros ao Viso-Rei para os desalojar dos seus portos, antes que se cirgrossaffem. Elle the mundon a Triftao de Ataide, que esquecidos ma india os feus crimes comettidos em Maiuco. fazia nella tab alta figura; que depois de honrado em Malaca, o seu Governador D. Elevato da Gama o enviou com 200 homens a soccorrer Dio i agora o Viso-Rei com mais gente a defender o Tavoras

Os dous Chéfes se conduziras com tanto valor no primeiro encontro, que

derroudos os Guzarates, elles acanto- Bre volgimárao as suas reliquias em huma Ilha. Depois le renovou esta guerra com santos empenho, que Coge Cofar com hum corpo de Exercito a veio sustenzar em pessoa. Nao perdoou este Geperal diligencia, que houvesse de Jer necostaria para reduzir Rui Lourenco de Tavora á ultima extremidade. Nella lhe acodio D. Jorge de Lima, Governador de Chaul, com parte da fun guarnicati, que obrigou Cofar a conduzir-se mais circunspecto. Desenganado de que Portuguezes teimosos erad invenciveis, tomou tal fastio a guerra, que abandonou a empreza, e pos delvou por algum tempo pacificos em Cambaya.

Geral na Alia foi e legundo estrondo , como écco de repercuçad sahido
do grande brado da victoria de Dio.
Toda ella na longa duração do sitio
tinha os olhos sitos no formidavel poder de Cambaya, que o emprehendia
auxiliado das forças Otomanas. Tad alta era no Oriente a reputação dos Rumes, tab constantes as esperanças na
Rró-

Reduce Frota tao respeitavel do Bazá, que além de dar espisitos á decadencia dos Principes do Indokao, como se estivessem já livres do jugo estrangeiro. que os opprimia : elles entenderad., que se abririas as portas de todas as Praças, aonde os Rumes chegaffem: que em todos os Povos, especialmente nos Portuguezes derramatiad o terror, o espanto; e que em parte aiguma elles encontrariad resistencia. Ia aquelles Principes anueuamente le couvidavab para repartirem entre si os despoios a os bens inventariados dos inimigos, que hiao a ser esmagados para lhes ficar fem impedimentos a pattilba. Agora vendo a formidavel Are mada, que atroára o mundo, recolhez-le desbaratada, quasi desfeita, com a reputação perdida, os Turcos mostos ou feridos e isto ás mãos de quatro Portuguezes ilhados em Dio: elles mudao de affectos, e de exterioridades; elles se apressaó. a mandar beijar a mao, que os carregava; elles melmos offerecem mais fuzis para graverem e pelo da cadêa, que os oppuis mia. Taes

on Taes foras e Idalcas, o Nizama- Ecasolez luco, Accedecao, outros Principes vifinhon, especialmente o soberbo Camorisme, que todos se considerárao na pecessidade de seguir, e deixar levas da torrente da felicidade Portugueza. Todas elles so adiantárao diligentes a procurar a renovação dos Tratados antigus com condições mais abatidas; especialmente o ultimo daquelles Momarcas, le sempre amogante, nunca como lagora fobmentido. Elle negocion en primeiros Officios com Manoel de Brico. Capitad: da Fortaleza de Chale fondo nas inflancias tabivivas, que o obrigárat a prometter a fua companhia aos Embaixadores cone havia mandar a. Goa para mediar com p Vilo-Rei mos ajustes. Se com as vantagens del-44 pazode Calecutihouvesse sido; aide Cambaya a o Viso-Rei deixaria a fua reputação mais bem estabelecida na lindia. Regulados os Artigos, D. Garcia nao modendo ir a Panane em pessoa a monde to Camorim os havia inter, e sconfirmar como se tinha convencionado, mandou a esta diligencia a sea . .

Equivalent filho D. Alvaro, que a executou com explendor.

Este Fidalgo foi de Panane para Cochim expedir as náos do Reino, em que havia embarcar D. Estevas da Gama, que chegáta de Malaça, acabado o seu governo. Elle o nas sez por achar cartas do Conde de Vigniosog logra de leu irmagia Conde Almirana te, que lhe digia mas sahisse da sudia, no ceso de haves Martin Assonso de Soula, partido jó para Portugalablighia puaçad clara de que tinha de racahir nello o governo depois de Da Garcia. Embarcou porto o grande Anto: nio da Silveira, que na fua chegada a Lisboa El-Rei o mandou iz da não á fua prefença acompanhado da Nobreza da Cotte - e o recebeo com as honras bem merecidas pelas suas memoraveis acções. Com a melma comitiva sahio do Paço para casa da filha de Lopo Vaz de Sampaio, Governador que foi da India, com a quel estava desposado por palauras de suturo e, e nesse dia a recebeo com ellas de prelence. Achou

Action effe Fidalgo a Corte occu- Res vides pada de consternação pelas mórtes immaturas do Infante D. Filippe, e da Imperatriz D. Isabel, mulher de Carlos V., irma d'El-Rei. Os dous Sobe-Tanos le mandárao visitar nos seus senrimentos mutuos; o Imperador a El-Rei pelo Embaixador D. Luiz de Zuniga, Gentil-Homem da sua Camara, e Fidalgo adornado de qualidades il-Justres, El-Rei ao Imperador pelo Duque de Aveiro, com ordem de se hospedar em casa de D. Francisco Lobo. irmao do Barao de Alvito, que havia succedido a D. Aleixo de Menezes na Embaixada de Castella: ordem , que o Duque nad pode observar, por she mad fer possivel resistir às instancias cortezes, e officiolas do Arcebispo de Toletto. Na occasias da morte da Imperatriz conquistou o Ceo para si a grande alma de Si Brancisco de Borja, entas Daque de Gandia. Descobrindo o cadaver desta Senhora para fazer delle -a entrega de que hia encarregado. no lugar da sepultura: Vendo a formolura especiola, a grandeza magnifi-

permanente.

Ria rulg. ca, a Magestade sublime reduzidas à huma podridati intoleravel a pafto das fevandijas mais humildes, a hum cadal ver hidiondo: suspenso, pasmado, como extatico rompeo em vozos intercadentes: Nanca mas servir Schor', que se me pueda merie: desengano ultimo que o obtigou a abandonar a pomba. o fausto, a grandeza do mundo, vestit a roupeta de Jefuita, trocar a ventua ra caduca pela felicidade eterna 4 pafe far de valido do Cefara amigo de Dees; que so sao verdadeiros homens exceffivamente hourados com imperio

### CAPITULO V.

Morte de Viso-Rei D. Garcia de Noros nha: succede no governo D. Estevato da Gama, e se tratat os suc-

1540. Pouco tempo gostou o Viso-Rei at docuras da paz geral, que acabára de mustar. A idade , mais que a doença ; o

cha-

chamava para a morte, que elle el- Bavalia peron constante, nas o perturbando os suftos da noticia para cumprir até ao ultimo ponto com os deveres de General, e de Catholico. Elle tentou am van que seu filhe governasse por elle, até que por sua morte se abrisfem as Vias. A Nobreza nao estava em disposições de acceitar proposta semelhante, que regeitou com politica, por nao conforme à lua dignidade. Obrigado a der no governo os ultimos pasos, depois de despachar par za as Molucas a D. Jorge de Cattro, que havia render o illustre Antonio Galvao; de prover muitas das Fortalezas da India, recolhido com o seu Confessor, sem consentir que mais se the fallaffe em negocios temporaes, tratando dos eternos, o Viso-Rei D. Garcia acabou a sua larga vida aos 4 de Abril deste anno de 1540. com anno, e meio de Viso-Rei da India. que agora o chorou pouco, e o sens . tio menos do que merecia a sua alta qualidade, e os seus longos serviços feitos na molma India.

٠,٠٠٠

An-

Reavilg, como se estivesse prevendo, que ella havia descarregar sobre Portugal outro

golpe mais que todos sensivel.

Rse Barbaro descontente do máo successo, que tivera sobre a nossa praça de Çalim, quiz delaffogar a côlera marchando de Marrocos contra feu irmao o Rei de Sus, que tinha de unir na sua cabeca muitas Coroas, Avistárad-se os dous Exercitos na Serra de Boibon, donde o de Sus destacou a seu filho Arroni para sustentar as escaramuças com os de Marrocos até receber legunda ordem. Agora, tefere Icas da Serra, homem de vida proba, rad ham Christad, que promess. ameaças, e tres mil açoutes mandados dar pelo Xenife, nao foras baltantes a reduzillo para exercitar o seu officio de fabricador de polvora. Que o-de Sus. Subindo com elle com outre cativo, e com hum Mouro so alto da Serra, depois que destacou o filha; elle olhando para o Ceo começára a sezar em alta voz; que tirára da manma cinco canudos de cama ; que es arrojam à diseita, à elquerda, adian-

# DE PORTUGAL, LIV. XLVII. 163

te, a traz, e o ultimo para o alto; Era vulgique feitas estas superstições, ordenára a toda a pressa ao sirbo desse princípio á batalha; que ao arrojar os canudos, todo o seu esforço she fora necessario para se sirmar na sella, tremulo ao horror das concussões infernaes, que se sentiad no campo, especialmente no de Marrocos; que entendia o tragava a terra.

A verdade do successo he, que o Xerise maior soi destroçado, e preso com seu silho Buazon por seu irmas o menor Xerise Rei de Sus. Se o Diabo, que dizem era seu samiliar, lhe deo a victoria, hum soberbo abateo o outro; porque o de Marrocos aos pés do irmas humilhado implorou a sua elemencia. Elle o recebeo nos braços com taes exterioridades de compassas, como se sos exterioridades de compassas, como se sos entres de compassas, como se sos transportes do odio, que veio em sim a produzir os seus esseitos costumados.

Pottes depois deste successo o Alenide Almançor foi com duas mil lau-L ii Gas

Eravulg, ças a Azamor defafiar a nossa corage: Sahirab os Portuguezes á escaramuça e como em Africa já erao outros homens, elles se retirarad com perda, Só Vicente Riscardo, Cavalleiro intrepido, quiz mostrar, que conservava a raça dos primitivos. Elle se deixos ficar firme no campo; e Almançor, que podera matallo, se divertio em combatello. Depois de huma disputa viftofa, o Mouro com huma lançada pelo grosso da perna o préga na sella do seu cavallo. Entati immovel o Riscardo se rende, he levado a Morrocos. o Xerife o trata por valerolo, nas escravo; mas amigo. Quando o Xerife de Sus se fez senhor de Marrocos mandou assassinar este bravo homem pelo crime do valimento, que tivera com seu irmas.

> Entre os Embaixadores, que El-Rei tinha este anno pelas Cortes da Europa, era hum delles D. Pedro Mascarenhas na de Roma junto á pessoa do Papa Paulo III. A este tempo, em que o Rei desejava que da promulgação do Evangelho na Alia refultaf-

sem á Igreja tantas vantagens, quan- Era vulgitas recolhia o Estado na reputação das armas, e nos interesses do Commercio. O Jesuita Simao Rodrigues, fazendo-se lugar distincto na amizade do Embaixador, conseguio delle que escrevesse a El-Rei, e lhe propozesse os Socios da Companhia, acabada de estabelecer pelo Padre Santo Ignacio, para Missionario da India. Offerta mais acceitavel não le podia apresentar aos animos pios dos Reis D Joso, e D. Catharina. Sem dilação recebeo ordem o Embaixador para fazer paffar a Portugal o melmo Simao Rodrigues . e com elle, ja esculsido pela Providen-cia para nova suz do Oriente, o Padre Francisco Xavier.

Chegando a Portugal estes dous grandes Varões, e engolfados nas ondas empoladas da Corte de Lisboa, cada hum delles le determinou a navegar por disserente rumo. O S. Francisco Xavier, que do seu Patriarca aprendêra a dizer, e a mostrar que a tetra she parecia immundice, quando olhava para o Ceo, tomou este rumo;

Regrulg. mo, embarcando para a India no anno leguinte com o Governador Martina Affonso de Soula, parecendo-lhe elle mais seguro para com passos de Apostolo nao errar a jornada da Pátria. O Padre Simso Bodrigues quiz persuadir, que tambem se acertava com o mesmo rumo pela via da terra, ficando em Lisboa para attrahir os espiritos com o exemplo, que nasce da pregação da palavra de Deos, do enlipo da Moral fanta, das vifitas dos carceres, e hospitaes, de todas as mais obras edificantes, que era necessario fer vistas para estabolecer com credito em Paiz estranho hum Instituto novo. Estas exterioridades pias forat os fundamentus solidissimos, sobre que firmou a sociedade dos Jesuitas a máquina da sua Congregação em Portugal, aonde subio a huma sublimidade desmarcada, aos pinaculos do Templo, e do Paço, aonde parece que as tentaches só encontrat resistencia em huma corage divina, que nao pode arrojar-se voluntaria aos precipicios para rebentar na quéda.

Em

Em poucos annos crefoco efta Con- Eta volta. gregação em número de individuos. na6 id pelos que Simao Rodrigues mandou vir de Hespanha, França, o Italia, mas pelo que cathequisavad em Colmbra, em Lisboa, por multas partes do Reino Jesuitas, huns delles & enra descoberta, outros disfarçados, como forati os Padres Manuel Godinho, e Affonso Barreto, Entrou pela Nobreza mais qualificada a felecção, a eleulha de lugeitos mara Congregados. que derab occasiade ás queixas dos parentes por lhes arrancarem dos braços as prendas do amor, e das esperanças. Entre outros nas podéras conter-le D. Diogo da Silveira. Conde da Sortelha. D. Henrique de Meneres, D. Joso Telo de Menezes, e sobre todos o Doque de Bragança D. Theodolio, que se queixou a El-Rei do Padre Simeo Rudrigues havet sobprendido a seu irmad D. Theoronio para o incorporar na sociedade. Já a este tempo o Padre Simad estava senhor da vontade do Rei. e tinha confeguido a nomeação de Mestre do Principe: dous passos tanto de

Renyulg. de gigante, que lhe ficou sobordinada a Corte, como dizem.

> Quando estas cousas passavad em Portugal, e em Africa, o novo Governador da India D. Estevas da Gama nos primeiros movimentos do governo promettia felices os auspicios na continuação delle. Observou o seu espirito illuminado, que a licença introduzida nos homens da sua naçao, nao so os fazia desconhecer a necessidade da sobordinação: mas lhes derrotava o credito entre as gentes civilisadas da India: Que elles authorisavas as desordens com as liberdades da guerra, que lhes inspiravad huma vida de tumulto: Que com especialidade a Nobreza, ella se arrogava hum despotismo fem freio, huma libertinage como privilegio do nascimento, hum despreso para os Póvos Mahometano, e Gentilico, com o predicado do sangue, que tinha authoridade para as injustiças, para os aggravos, para as opprefsões: Que as mulheres, e as filhas dos Indios nao tinhao azylo, quando ella os perseguia com os repelões do ap-

## DE PORTUGAL, LIV. KLVII. 169

petite: Que fazendas, e honras alheias gravalgo eraó despojos da maledicencia, e da avareza; esta que enriquecia por meios injustos; aquella que despicava com vingança infame, que com vulgaridade passava da lingua para as mãos.

D. Estevat da Gama, que se regia pelas maximas da probidade, sentido de tantas desordens escolheo para Chéfe-acçao do seu governo escogitar os meios de as remediar. Elle chamou a Nobreza a huma Affembléa particular. Principiou a tecer-lhe hum discurso vivo, e pathetico, em que lhe foi perfuadindo com vozes geraes a força dos exemplos bom, e máo em pessoas de alta qualidade, que facilmente produziao nos outros effeitos conformes a elles. Fez comprehender-lhe, quanto era necessario aos seus mesmos interesses, que elle nad tivesse descuidos em se lançar de peitos a ter mas no enchurro dos:excessos, que rápidamente a levavad á ultima ruina. Tanto tocon ao corpo veneravel do congresso com demonstrações evidentes, que elle pas pode deixar de consentir nos reu

# 270 HISTORIA GERAL

Equals, gulamentos fábios, huns que vingaffem, outros que fizessem suspender o crime.

> .. O bom successo desta negociaças o animou para entrar, mais refoluto na reforma dos negocios de Estado. A arrecadação da Fazenda era a que mais a necessitava a vista dos roubos, que sem consciencia se faziad ao Rei, og lhe faziao os seus Depositarios em tempo, que todos parecias diligentes, e mao se achava algum fiel. Elle cuidou em encher os armazens valios, em reparar os navios varados, em arrecadar melhor os generos, as especiarias; que chegavad ao Reino podres: vindo aos estaleiros, e contando no trabalho das: náos fó 700 homens, gritou que no tempo de Nuno da Cunha haviao 800, e que elle queria muitos de mais, e nem hum fo de menos. No augmento da Christandade nao foi D. Estevati menos zeloso : elle fundou em Goa o Collegio da Santa Fé para a educação das Mocidades, debaixo da direcçat, e doutrina do Veneravel Padra Miguel Vaz, Vigario Getal de In.

## DEPORTUGAL, LIV. XLVII. 174

India, que com zelo fervoroso plan- Era vulgatou a vinha do Deos de Sabaoth em

muitas Regiões da Asia.

Todas as cousas da India no tempo de D. Estevad pareciad como no seu primeiro estado, da sórte que o dizia hum dos Reis de Cochim. affirmando que a nossa Naçao levára a ella tres cousas excellentes, a saber, verdade, espadas dargas, e Portuguezes de ouro sem liga. Tudo appareceo renovado no tampo deste Governador, que do fundo do seu cabedal tirou grossas sommas, para que nad apparecesse com sezes o ouro dos Portuguezes com verdade, que bam manejavad a espada. Depois de despachar muitos Officiaes benemeritos, porque nas Memorias do Viso-Rei D. Garcia achou huma instrucção para o seu Successor, em que lhe propunha quanto era conveniente ao Estado mandar queimar no porto de Suez a Frota dos Rumes. D. Estevat da Gama entendeo, que esta expedição era digna da sua propria pessoa, e se resolveo a executalla, preparando logo a Armada, de que fallaremos a seu tempo.

# CAPITULO VI.

Tratao se outros successos da India no anno de 1540, e a viagem do Governador D. Estevão da Gama ao Estreito do Mar Roxo.

A companhia de D. Elevat de Gama lervia na Indiano mais imogo de feus irmãos D. Christonso, que por les revassido, de calentos muito superioses á verdura da idade, elle jo pôz na téssa da primeira, expedição, do Jep governo. Foi D. Christowas mandado & Cochim despachar es navios de casga, que baviad ir para o Reino, e prepatar, parto da Armada, que estaya nas quelle porto , e basia sersir na viagem do Estreito. Com as suas virtudes velpecialmente com a da liberalidade, se sez recommendavel D. Christovat a todas, as gentes; com a sua prudencia cumprio, exactamente as commilsões, de que fora encamegado: com o seu valor castigou os atrevimentos de Arel de Porca, e de hum Caimel fes . ;3

## DE PORTUGAL, LIV. XLVII. 173

visinho, que obrando de concerto, Bravilla comettias insolencias contra os Portuguezes no exercício de pyratas. O Caimal perdeo a vida, e o Arel soi reduzido a tal extremidade, que teve de se sobmetter a quantas condições humiliantes lhe prescreveo D. Christovas.

Outro bom principio do governo de D. Estevad forad as vantagens, que Ruy Lourenço de Tavora alcançou das forças de Bramaluco. Este tinha sido senhor das terras de Baçaim, que lhe tirára Sultab Badur para as doar aos Portuguezes na occasiao da alliança contra os Mogores. Agora com a noticia da morte do Viso-Rei, Bramaluco quiz reentrar na posse do seu patrimonio, e invadio as terras com hum corpo de 300 cavallos, e de schooo infantes. Ruy Lourenço sahio contra elle a campo com 50 cavallos, e 600 infantes, que dividio em quatro corpos ás ordens de Perna6 da Silva, Alcaide-Mór de Alpalhao, de D. Luiz de Ataide, de Francisco de Sá o dos Oculos, e de Antonio de Sotomaior,

Era valg. cobrindo elle o corpo de cavallaria. Ruy Lourenço querendo faltar nos Barbaros de improviso, a elle succedeo o mesmo, que pensava. Atacado de repente com forças superiores, os Portuguezes estiverad perdidos; mas remediando o valor: a desordem, os bravos Officiaes remettendo aos inimigos por todos os lados, os derrotarad, os pozerad em fugida, largarab as terras, e se embrenharab pelas margens do rio de Antora.

· Pouce depois fouble o Tavora due do estaleiro de Agaçaim se havia lancado ao mar a célebre não Zambueo. que fez várias viagens a Portugal. Defejou o Tavora tomar esta não ainda defmasteada; e marchando este por terra a Agaçaim, ordenou a D. Luiz de Ataide, que com 200 homens em déz navios entraffe pelo rio para dar cabos á não, e trazella a reboque. O Bramaluco tinha a povoação fortificada, e nas margens do rio muitas trincheiras guarnecidas. Todas desbáratou D. Luiz, e marchava a invadir a Vil-"do o Tayora per outra parce"

a entrava. Os inimigos a abandonárao gravulga depois de destroçados; Agaçaim soi queimada, o grande Zambuco, destinado para Meca, veio para Baçaim: duas expedições gloriosas, de que se servio Ruy Lourenço de Tavora para adoçar os Artigos da paz vengonhosa, que o Viso-Rei D. Garcia ajustára com o Rei de Cambaya.

Com impaciencia esperava D. Este: vad da Gama a vinda das nãos do Reino para fazer, a riasem do Eficitos quando á barra de Gos chegáras quatro commandades por Francisco de Soula Tavases, que trazia ás luas prdens of Capitaes, Vicente Gil , Simao da Veiga , e Vicente Lourenço-Batavias. Nella vinhao reiteradas por El-Rei as inflancias a D. Garcia de Noronba, para que sem perda de teme, po mandafie queimar es galéz dos Turcos na malmo porto de Suez. Estas inflancias acabárao de resolver o Gou vernador á viagem do Estreito contra os votos de Diogo Alvares Teles, de Ruy Vaz. Pereira, e de Gascia de Sát viagem, que desendo for foita com

ã.

Era vulg. segredo, e promptidad, o seu principal projecto le mallogrou por haver cahido nestas faltas enormes ham General da illuminação de D. Estevão de Gama, como succede ao tempo, que isto escrevemos neste anno de 1775 4 grande expedição de Hespanha sobre Argel, que por le haver emprendide sem promptidad, nem segredo, o sea primeiro desembarque no mez de sunho passado foi tao infeliz, como nos indicab as Memorias do tempo.

> Quando se preparava a Armada veio de Baçaim Ruy Lourenço de Tavora para se embarcar para o Reino, e Baçaim foi provido em D. Francisco de Menezes. A respeito do provimento se deshouverad, e se desafiárab estes dous Fidalgos, que da pendencia sahiras amigos; mas Ruy Lourenço com huma cutilada na testa, e D. Francisco ferido em hum braço. Elles guardáras tanto segredo na cavia do desafio, que muitas vezes perguntados, ambos se comprometiao no que o outro diffesse, e assim se callarao ambos. Depois redeo no Paço de Lisbon, que re

parando Ruy Lourenço na attenção, Era valez com que o olhava huma Dama, filha de D. Jeronymo de Menezes, irmao de D. Francisco. Elle pondo o dedo na cicatriz, lhe diffe alegre: Senhora, que me olha? Esta ferida me fez seu tio o Senhor D. Francisco, e he a maior honrais que tenho. Partio Ruy Lourengo ...e: DisAlvaro de Noronha mas náos, que elle anno vierad para e Raino 200 Gondridados pez de verga d'alto a Armada giemmie havia naveant. paracaves successes si consulto Apenes elle foisences tegado do Go--Perficie are ogot without, sibal, and ogothersa felin de publicar obque guanto anses iria em pessos ao Estreito queimar a From dos Turbos. Revelado hum fegrado ede: tanta: importancia por toda a India, chegou a noticia aos puvidos de Coge Cofar, que para le inproduzir na graça de Sultao, fem perda de instantes mandou expressos a topos os portos do Estreito até Suez prevenir os Turcos para repararem o gulpie , que os ameaçava. Nos veremos que este primeiro em foi acompanha-JOM. XIII. do

Era vulg. do da segunda falta, que era a promiptida6 na empreza. Porque D. Estevao da Gama, que devia logo levar as proas direitas a Suez, até entao sem alguma defensa; elle desbaratou a preciolidade do tempo em visitar os Portos da Cósta de Africa, em dar lugar á vaidade dos bons successos, nos ricos despojos feitos nas Ilhas de Maçuá, de Suaquem, em Alcocer, em Toro : sendo estas marrobras outros tantos volantes, que marchavad na sua vanguarda, e hiao publicando: Ahi vem D. Estevaő com huma poderosa Armada de Portuguezes dar fogo em Suez á dos Turcos.

1541

Em fim, no primeiro dia de Janeiro, encarregado do Governo da India o Védor da Fazenda Fernao Rodrigues de Castello-Branco com o Governador de Goa, e o Ouvidor geral por adjuntos, D. Estevad da Gama sahio da barra com o formoso apparato de 72 náos, em que entravad doze de alto bordo. Com elle embarcou D. Joao Bermudes, Patriarca da Ethiopia, que · Reino para ir exercitar as fuir-

# DE PORTUGAL, LIV. XLVII. 179

coes da sua Dignidade nos Estados do Eravulg. Preste Joad, e hum corpo igualmente numeroso, e brilhante da Nobreza. que entad era muita na India. Ora seguindo nos os movimentos desta Armada, em poucos dias a vêmos na Cósta da Arabia, posto que derramada, por isso detida na Bocca do Estreito esperando, alguns dos navios da Jua conserva. A entrada delle se encontrou com o de Garcia de Noronha, hum Genifato, que o Viso-Rei do mesmo nome fizera Christas em Dio, e o informou, como naquella Costa ainda ninguem esperava a sua vinda; que as galés Turcas estavao Tem guarda; e que chegar a Suez, e abrazallas erad duas accoes indittinctas. Justamente se alvoroçou D. Estevab com tab alegres novas, que deviab obrigallo a fazer toda a força de véla para chegar á paragem do seu destino. Elle obrou tanto pelo contrario, que foi com todo o vagar costeando, e

notando a Enseada do Palmat: passou pelas Ilhas primeiras á outra Enseada da Fortuna com tanta lentidao, que

M ii

Era vulg. o grande D. Joao de Castro, entas hum Fidalgo aventureiro, depois magnanimo Viso-Rei da India, foi tomando as alturas do Sol, fazendo roteiros, sondando as Enseadas, notando as cousas célebres do Estreito, as causas naturaes das manchas vermelhas. de que toma nome aquelle mar. Tudo fructos das applicações Mathematicas, em que fora instruido pelo célebre Pedro Nunes, e com que elle teceo hum Tratado curiolo para o apresentar ao Infante D. Luiz, que tinha sido seu condiscipulo na Aula daquelle grande Mestre.

> Partio a Armada da Enseada da Fortuna para as Ilhas da Pascoa, e servindo-lhe o tempo chegou a Arquico, donde paffou a Maçua. Aqui mandou o Governador alimpar as náos, ajuntar provimentos, e fez conselhos sem outras consequencias, que a de resolver ficassem naquelle porto as náos de alto bordo, por nao ter o Estreito fundo para ellas navegarem. Persuadido pelos Regedores de Maçuá, que castigasse ao Rei de Suaquem;

por-

# DE PORTUGAL, LIV. XLVII. 181

porque sendo amigo dos Portuguezes, Era vulga e tributario do Preste Joao, se fizera vasiallo do Imperio Turco. Elle se encarrega da commissão, e antes de sahir do porto, manda a seu irmao D. Christovao, que com doze navios se sosse postar entre a llha, e a terra sirme, para onde o Rei já tinha passado com o temor das noticias da Armada; sendo as que elle entao mandou as primeiras, que chegárao a Suez, e ellas a causa dos soccorros, que recebeo a praça tres dias antes de D. Estevão da Gama apparecer sobre a embocadura do seu porto.

Despedido D. Christovas, o Governador ainda se demorou alguns dias para fazer a entrega do Patriarça, e dar as ordens a Manoel da Gama, que ficava encarregado do commandamento das nãos grossas com 700 homens de guarniças. Chegou D. Estevas a Suaquem, aonde havia sete dias, que seu irmas o esperava. O Rei o entreteve mais oito com propostas fingidas de paz, até que desenganado das industrias, com que queria ganhar tempo.

Rea vulg.

o foi atacar na terra firme. com mil homens. Elle se poz logo em fugida. abandonando o campo, que achamos rico; mas muito mais a Ilha de Suaquem, aonde foi imponderavel o valor do despojo. Houverao soldados, que tiverao cinco mil cruzados de partilha, e Officiaes de trezentos, e de guinhentos mil. Houve outra demora em Suaquem na disputa de navios incapazes de navegarem o Estreito, que ainda hiao na Armada, e se deviao fazer retroceder para se incorporarem com os que ficavaó em Macuá. Muito mais ardente, e dilatada foi a dos Fidalgos, que haviad voltar nelles, e nenhum queria. Disputa, que o Governador trabalhou por adoçar, e teve bem de disticuldade em a compôr, ficando ella em memoria naquelle lugar, a que se deo o nome da Enseada dos Aggravados.

A 14 de Abril quando a Armada Turca já podia estar reduzida a cinzas sem resistencia, D. Estevas, sem recolher algum fructo, soi queimar a Cidade de Alcocer com tres corpos

# DE PORTUGAL, LIV. XLVII. 183

de gente, que mandavad D. Christo Era vulez vao na va-guarda, Tristao de Ataide no centro, elle na retaguarda. O receio de que voltassem os Turcos destrocados, nem deo lugar, para que a cubiça se cevasse nos despojos. Continuou a viagem, e no fim de quatro dias avistámos a Villa de Tor, e na praia hum corpo de 200 Tureos armados. Não pode conter-se a nossa paciencia sem saltarmos em terra, in+ vestillos, derrotallos, marchar a abrazar a Villa. Quando D. Christovao lhe queria dar fogo, apparecêras dous Monges Basilios de Santa Catharina de Monte Sinai, que ficava á vista de Tor, aonde elles tinhab outro Convento. Os seus rógos impedíras o incendio, e a sua vista moveo no Governador, e em todos os Portuguezes lagrimas doces de consolação pela providencia, com que Deos sustentava entre Barbaros nas Regiões remotas homens Catholicos para vivos Padrões da verdade do Christianismo.

Elles conseguirad do Governador is visitar o seu Convento, donde se des-

# 184 HISTORIA GERAL

sos prazeres mutuos dos nossos, e dos Monges, os Fidalgos pedírao ao Governador que para memoria de jornada tao feliz, á vista de lugar tao santo os armasse Cavalleiros: o que fez a muitos, entre elles aos dous grandes homens D. Joao de Castro, e D. Luíz de Ataide: honra, que a este ultimo invejou depois o Imperador Carlos V., quando elle recusou acceitalla das suas mãos pela haver recebido no memoravel lugar pelas de D. Estevao da Gama, que tinhao de valerosas o que lhes saltava de Reaes.

#### CAPITULO VIL

Chega D. Estevaō da Gama à Cidade de Suez: o que nella lhe succede, e na sua volta para a India.

ESPEDIDO D. Estevas da Gama com grande ternura dos Monges Basilios de Tor, e continuando a sua viagem, no sim de oito dias surgio duas les

# DE PONTUGAL, LIV. XLVII. 185

legoas distante de Suez, situada no Era vulz. Ishmo do seu nome, em terreno esteril, secco, e desagradavel. Quizera elle haver á mad alguns homens da terra, que o guiaffem por aquelle mar incognito até a embocadura do porto, e encarregou desta diligencia a Tristad de Ataide, que nat a conseguio por errar os canaes com o escuro da noite. Como se suppunha que em Suez nao havia alma viva além dos poucos moradores, que habitavad em quarenta casas de palha; miseria a que estava reduzida a grande Cidade, que alguns quizerab fosse na antiguidade a celebrada Heroas, muitos a memoravel Arcinoe, alguns a respeitavel Cleopatrida; D. Estevao da Gama mandou pôr nella as prôas, entrar o porto, levarem os soldados o sogo acceso, pegarem-o ás galés, véllas arder, e sahir do Estreito. Para esta manobra sonhada se avançárao D. Joso de Castro, Tristat de Ataide, e D. Francisco de Menezes seguidos por D. Christovao da Gama.

Entad soon das galés hum tiro de

Eta-vulg. canhad, que era o signal para se mo-i ver o Exercito Turco chegado do Cairo havia tres dias, por terem naquella Cidade recebido as noticias, que mandára Coge Cofar, e o Rei de Suaquemi da vinda da nossa Armada. Os Chéses Portuguezes se sobprendêrad com a vista nao esperada dos Turcos, que nao podiao investir tao poucos sem a certeza constante de se perder. Elles retrocedêra o para informar desta novida-, de ao Governador, que entab conheceo os defeitos da revelação do segre-, do da sua jornada, da lentidao com, que a fizera; e receoso de que os Turcos preparassem as galés para seguirem os poucos navios ligeiros, que levava, se aproveitou do bom tempo para sahir quanto antes do Estreito. Todo o fructo, que tiramos desta viagem, foi o. de romperem as nossas quilhas as aguas no lugar, em que ellas se abrirad para passar o Povo de Israel a pé enchuro, quando Faraó o perseguia na fua retirada do Egypto, e vermos na terra os doze poços de Moysés, como consolação de não podermos colher na

noſ-

#### DE PORTUGAL, LIV. XLYII. 287

possa. victoria o fructo das suas seten- Es pos

ta palmas.

Com viagem de poucos dias chegou D. Estevad a Macua, aonde achou a novidade sensivel da deserça de 80 homens, que fugirao para a Ethiopia por nao poderem sopportar o genio duro de seu tio Manoel da Gama, que elle deixára encarregado da Armada. Por sabedores presumidos desta retirada vio enforcados na praia cinco Portuguezes innocentes, que emprazárad a Manoel da Gama para apparecet com elles no Tribunal Divino. O certo he que o Gama enlouqueceo, ao, sahir do Estreito acabou a vida, e Bos na pouca fortuna desta expedição de Suez tiramos a vantagem, ainda que sem utilidade, de fazer a Naçab Portugueza gloriosa no successo, que en passo a referir.

Gradá Hamet, Rei de Zeila, e de toda a Cósta de Adel, arrogante com a amizade, e protecças do Gras Turco, se sez temivel ao Imperador da Ethiopia Athana Sagad, de quem elle antes era vassallo. Depois de conquistar algu-

maş .

Bia vulg. mas Provincias, Hamet tomou tab grande ascendencia sobre o Imperador, que se receava sentir mais funestas as consequencias. Elle, e a Rainha Sabani, sua Mai, retitados á fragosidade de huma serra para escaparem á furia do Barbaro, tiverao por huma mercê especial da Providencia suprema a chegada dos Portuguezes á fronteira do Imperio na decadencia dos seus negocios. Firmes na sua amizade os Principes afflictos, constantes na boa vontade dos nossos Chéses para os servirem, fabendo que a nossa Armada estava no porto de Maçua, commandada pelo Governador da India em pefíoa; elles lhe despachárao com cartas aos principaes Officiaes da Corte, scompanhados do Bernagais, para lhe representarem o estado triste da Christandade da Ethiopia, depois que nella entrárao os impios Musulmãos, como auxiliares do Rei de Zeila.

> Com eloquencia tab viva, e tab tocante expozérao os Legados o abatimento da Religiao, e dos seus Prineipes, que o ardor dos Portuguezes der

derretido em lagrimas de ternura os gra vulsi. movia a offerecer-se em competencia para irem dar a vida no serviço dos Principes, para derramarem todo o Sangue na defensa da Fé. Para os acabar de reduzir já nao forao necessarios os discursos inflammados do Patriarca D. Joao Bermudes: elles estawaó ardendo. Pedia a prudencia que em materia tab importante se convocasse hum Conselho. Nao houve nelle voto, que deixasse de a reconhecer bem conforme á inclinação do Rei de Portugal, hum empenho digno da piedade Portugueza, e só se agitou qual havia ser a qualidade do soccorro. Conformarao-se os pareceres com o do Governador, que arbitrou o número de 400 homens. Esta tropa verdadeiramente se pode chamar escolhida; porque grande número da Nobreza, e os Officiaes mais distinctos se offereciao com emulação santa para servirem na empreza em qualidade de voluntarios.

Faltava a nomeação do General: emprego, de que todos os Fidalgos se julgavao dignos, não podendo dissimu-

Bra valg. lar o sentimento, quando virad, que o Governador nomeára a seu irmato D. Christovat da Gama, que nat obstante ser ornado de muitas virtudes, como o olhavad só pela parte da sua mocidade mui verde, aprehendêrad os máos successos, que sao vulgares nas faltas de experiencia. Numerada, e dividida a tropa, apartados de toda a comitiva os dous irmãos pela adusta praía, que regava6 com lagrimas ternas, nascidas do amor fraternal, ou como presagio funesto, de que aquella era a ultima vez, em que se haviao dar os braços : elles se despedirao, marchando a seis de Julho D. Christovao na testa de 150 homens, e na de 250 repartidos em cinco companhias os Capitáes Manoel da Cunha; Francisco Velho, os dous irmãos Onofre, e Francisco de Abreo, e Joso da Fonseca, todos homens de conhecido valor, provados com experiencias longas na guerra da India. O Governador forneceo este corpo das melhores armas, entre ellas oito peças de campanha, copiosas bagagens, que tú-

## DEPORTUGAL, LIV. XLVII. 191

do era transportado pelos camelos, e Bravels, mulas, que o Bernagais punha promptos nos caminhos.

Nao he explicavel o trabalho, que os Portuguezes padecêrao na marcha penosa de muitos dias pelo Paiz intra-Ctavel, já affolado pela guerra. O ardor do Sol os abrazava, a difficuldade das estradas os detinha a altura das montanhas os pasmava, as aguas estagnadas os affligia, a esterilidade de viveres os debilitava, hum todo de miserias os feguia; mas a sua constancia portentosa nada a aballava. A verde mocidade de D. Christovao se deixava vêr hum promontorio de firmeza: só a si igual, superior aos mais. era o exemplar de todos. Assim marchando rodeados, na noite, de fadigas, no dia, de afflicções, os Portuguezes descêrao das montanhas para as vastas planicies da Abissinia, que sendo extremosamente ferteis, como regadas de immensas aguas, pelos estragos da guerra ellas se representavad outra vasta solidad de horrores. Com a vista nestas imagens trifles chegárao os nosfos

Eraville de Baroá, aomite es de Eraville de Company de la jugar a D. Christovao vamos a ver sen irmao a Maçuá; e demos burns

volta pela India.

Apartado D. Estevas da Garna dos braços de seu irmao, le sezavela pa-ra Goa. Alem de Cococora o affalton huma tormenta furiosa menos sensivel pela separação da Armada, que pela perda da galeota de Gaspar de Soula, e pela da fusta de Alvaro Serrao. em que le affogou toda a gente, e ale guns Fidalgos com ella. Nesta tempes tade fez hum soldado ordinario o vor to denodado de casar com D. Leonos de Sá, filha de Garcia de Sá, que o favoreceo sempre pelo seu brioso, e honrado pensamento em tas apertada conjuntura. Depois de muitos trabalhos D. Estevas chegou a Goa, aonde soube por cartas de Veneza, que neste anno sahira de Portugal Martim Af-

sonso de Sousa para Governador da In- Res vulsi dia. Logo que a morte de D. Garcia de Noronha se soube em Lisboa, para o despacho deste Fidalgo prevaleceo o empenho de seu parente o Conde da . Castanheira ao dos da Vidigueira, e Vimiolo, que se esforçárao, para que D. Estevad da Gama fosse conservado no governo. Martim Affonso sahio de Lisboa a sete de Abril deste anno com cinco náos, em que além delle embarcarao os Capitaes D. Alvaro de Ataide da Gama, filho do Conde Almirante, que hia provido no governo de Malaca, Alvaro Barradas, Francisco de Sousa, e Luiz Cayado, que era cunhado de Pedro Lopes, irma6 de Martim Affonso. Nestas nãos embarcou para a India S. Francisco Xavier a que nos deixaremos invernado em Moçambique, até ser tempo de o vêrmos brilhar Sol no Oriente.

Na fua chegada a Goa, D. Estevao achou nella vários Embaixadores, entre elles os do Camorim, e do Rei de Cambaya, que forao entretidos com civilidade, e despachados contentes TOM. XIII. N em

En rule, em negocios de importancia. Nad for rab tab faceis de compôr os que já andavao agitados com o Nizamaluco febre o dominio das Fortalezas de Sangaçá, e Carnalá, que vieras a ajustarde depois de huma guerra viva...Niza maluco era nosso tributario z e cha Fortalezas de dous vassallos seus. que se aproveitarao da ausencia do Governador na viagem de Suez para le revoltarem contra o proprio Soberano. Como elles estayat a cahir debaixo do pelo do major poder pedíras a prorecció de D. Aleixo de Menezes. Commandante de Baçaim, cadendo-lhe es praças, com condição de os defender do Nizamaluco. D. Aleixo mas por duvida em acceitar a offerta, e decla. rar-se contra o Principe, que se sob, prendeo da resolução não esperada, em hum Chése amigo.

De huma, e outra parte começárad pequenas hostilidades, que acabárad em huma disputada batalha, vencida com partido muitas yezes defigual por D. Jorge de Menezes, e D. Fran-Menezes . Cabos principaes

## DEPORTUGAL, LIV. XLVII. 195

Besta accad gloriosa. Nella succedeo Era vula Fazer-le espectaculo celebre hum solclado honrado de Trancoso, tab delzharcado nas forças, como na estatura, ene pegando com a mas esquerda pe-To cinto de hum Mouro, em acças rao seria andou com elle levantado no Mr como broquel para receber os golpes dos feus camaradas, que jarretava, Tem que elle perdesse algum dos seus. Bile homem foi hum dos instrumentos principaes da victoria, que perdeo Nizamaluco. D. Aleixo ficon conservanda mor entad as Fortalezas; mas o Princi cipe demotado mudou de meios para as restaurar, recorrendo a justica de D. Bstevas da Gama, que attendendo ao direito da fua causa, the mandou restituir as praças com o augmento de hum pouce mais no tributo, que antes pagava.

And the second of the second o

er a rating 20 and great are a company

# CAPITULO VIIL

Do que succedeo a D. Christovat da Gema na Ethiopia até e sua morte.

U vou a concluir este Livro com os successos de D. Christovas da Gama, que deixamos entrincheirado nos planos da Abissinia junto á Cidade de Baroa. Como o Imperador estava acantonado no fundo do Reino de Govama, elle determinou que se lhe desse parte da sua chegada para vir com a maior pressa ajuntar-se com elle no melmo campo. A Rainha, que assistia na serra em distancia de huma jornada, fez o melmo avifo, perfuadindo-a que a sua marcha para Baroá à sombra das armas Portuguezas seria hum meio para attrahir os seus vastallos dispersos, retirados da fua obediencia, huns suggeridos pelos Turcos, outros atacados do temor.

Com este requerimento de D. Christovao marchou o Bernagais em pesoa

## DE PORTUGAL, LIV. XLVII. 197

para o propôr á Imperatriz. Ella re- Eta migicebeo atnova de noffo foccorro com hum prazer nascido do fundo do espirito de determinou descer da célebre serra de Daman. Aquella montanha, que se distingue entre as mais singulares do mundo, despregada do meio de huma grande planicie, com o seu pico elevado a huma altura exsrema, que faz a figura de hum campanario , aonde está hum Povo hum Mosteiro, e terras tab ferteis, que todo o anno podem sustentar com abundancia, muitos centos de pessoas. Ha nella magnificas cisternas, aonde se guardad as aguas da chuva, e de algumas fontes. A sua subida he por hum caminho summamente aspero, e escarpado; obra ideada pelo ciumo de Estado com tal arte, que ao cume do monte nao le sobe, nem delle se desce, sem que as guardas confintad, e guiem a gente, que he mettida, e tirada por cabrestantes de huma cavidade com muitas braças de cumprimento a maneira de huma grande gruta: jugar inaccessivel a qualquer attrevimen. · Mg w

4. 5.

Esturis, tempo the defier lugar sté le encontras com elle para bulcarena os inimigos. Como em Outubro cestáras as aguas .. elleutompeo a marcha, fazendo a waaguarda: dous Capitáes com algumas das peças de campanhacilogo as bagagens; depois a Imperatriza e o Patriancasentre duns alas de so-espingardeiros Portingueses : ma retagnada De Christon vati co. Bernagaia, os Capitas Abezins, e nos lados do Esquadra ordous corpos de cavallaria que faziap deftacamentos pasa bajer o campo como la Nesta forma di passada: a fema de Gane: , chegou a tropa à de Canete, que era fortillima e chava pelo Rei de Zeila, que a tinha guarnesido com mil homens ás ordens de bum bravo Official. Elle podia ser atacado com temeridade por tres partes escarpadas, a mais facil defendida com trincheiras. em todas ellas os mil homens capazes de fazerem parar .. e de destruirem cess mil: huma ferra, que tomada pelos de Zeila foi causa dos Abexins perderem algumas Provincias, a que ella servia de Baluarte. D. Christovas.

conssant parecer manime da Imperas Em sultit zriz . endorles Confelho: le resolveo a aspesila pasa motoria melta operana Superiobiantoda w esperança: inqueio malos a Porsuguez auropelava difficuldad des de course gentes invenciveis. Elle for assucation at aque varrendo com a are withinia cos desfiladelyos, por ende foi he intrépido com es Poruguezes divis didas cem tres corpos; Ganha o siso da montanta : sonde começa o come habechia que os Barbaros nao refistema especialmente depois de vêrem morto D few General. Todos morrem em braya: gente ; huns paffados á: espada ; où tres despenhados pelas fragolidades dos auchedos and the transfer of the same vii. Quando ella: aveati ellabulucia o 1542 andim Portuguez , o Imperador le avançava a dargas jornadas; mas o Rei de Zeils, que vinha de mais perto, pode impedir a uniad, e leguir a noffa marcha : para mos atacar feparados com toda o geoffo do seu grande Exercito. D. Christovas nas recusou a batalha. que fo disputou viva, e ardeme por amhas as pantes. A ferida, que recebeo o 600

Bornte. Rei de Zeila, de que cahio como mura to, e debaixo:delle o fen cavallo fent vida declarou e victoria a faror dos Portuguezes, que nelle dia affombian

reo a amigos, e contratios nas gentie lezas do feu valor. Muito mais gioriofa foi a fegunda victoria ganhada spitai dias depois da primeira. Aindebque na Rei de Zeila , em hum palampuint em que andava por cante de pallade ferida, cumpria ve deveres dei grande Capitado; as fore genera nadepudendo fopportuniounosso esforço quelle stexis des le confundir entre et multidations fugitivos para elcapan ativida phantomatir laboles. le co nossos rimessem-cavalles ria, que o leguiffe. Elle perden saus ta gente, o campus, as bagagenst, os Portugueses poucos homens em ambas as accoes, e a sua fortuna oftere con paffar huma ribeira, que nos tivemos por conveniente nas vadear. to Augmentou-le o golto da victoria como a chegada de Francisco Velho,

que o Governador D. Estevat de Geme! mandára de Maçuá com foccorros nos vos : com a caridade da Imperatriza

quq

## DE PORTUGAL, LIV. XLVII. 2007.

etter pelas proprias mãos curava os nol- Erastina fos: feridos:, femele embaraçar com, as. delicadezas: da fuar dignidade para estratar: como Mãi, e se conduzis como pia: Emrava 10 fegundo Inverno ,: e o: Imporador ainda nao podia confeguira! junças adas tropas. D. Christovas foil sbrigado a recolher-le à Cidade de Of+ farijimas nat podendo elar ociofo, foi. involtir a ferra do Judeo, que ganhou come waldr, conformecco de viveres a lensallos: Pela implano: tempa o Reil de Zeila, que ze wifte des fuoceffes palfados mada confiava jáidas suas gentes a negociando como ordané de Zebit na Arabia por meio de groffas fommas ... confeguto delle hum corpo confideraal de Genizaros arcabuzeiros y que: vierad ser os instrumentos fataus de D. Christovso.

Esta soi a conjuntura; om que eller devendo conduzir le prudente ; a cirer eunspecto; se abandonou aus impulsos, da corage; a cho ardor. Quando an reguas militares requerias; que olles sortificasse na montanha, que occur para; que esperasse o impendon, que

En mig. o bulcava em pluna marcha, parasunte dos atacarem aos. Turcos com vantagem, D. Christovas consultando so o feu valor, moveo o campo para aracer o dos inimigos. Amenheceo o dia fatal de 29 de Agosto, em que a Rei de Zeila prevenindo os nossos intentos confórmes aos seus , que, era impedir a uniad, elle nos poupa-o caminho para cometter a batalha - em que figurava na desproporçad, certa a victoria. Os Portuguezes nella segato mal ajudados dos Abexins . phrárao. partentos de valor incriveis; mas os inimigos muito superiores por todas. as partes os batéras, varrendo a cama panha, o fogo dos Genizaros, que ferio, os mais, entre elles gravemente a D. Christonas.

Forçado a retirar-se com a Imperatrizació Bernagais, a as tropas que le conservavao inteiras para huma montanha; com o esmro da noite teve elle a infelicidade de perder o caminho e cahir em poder dos inimigos, que nao podia deixar de encontrar inexoraveis. Levado á presença do Rei de Zei-

#### DE PORTUGAL, LIV. KLVII. 205

Zeffa : este Barbaro lhe pergunta que Bia vulti faria delle, se as sortes se houvessem trocado, D. Christovao, quando mais abatido mais magnanimo, lhe responde : Eu te cortaria a cabeça; o teu corpo o faria em póstas; que mandasia fixar nos lugares publicos para letvires de exemplo a outros tyrannos, como tu. Huma resposta tab fera, que podia admirár por heroica, o Barbaro a teve por tab atrevida, que mandou espoletear a D. Christovao com as alparcas dos seus escravos, castigalio por todo o corpo, arrancar-lhe as barbas. paffear entre optobilos pelas linhas do Exercho de ultimamente cortando-lhe pela propria mas a cabeça, acabou de executar no Héroe invicto o resto da sentença, que elle meimo pronunciara.

Tal foi o fim do bizarro Moço D. Christovato da Gama, que os Portuguezes da India estimarato por hum Martyr, e fizerato públicos milagres, que dizem obrara Deos no acto da fua morte, e depois della. Os Turcos a sentirato, porque queriato levar a

Bismilg. Suitad elle trofée vivo do seutifiquia. que elles melmos estimavas pelus finas altas qualidades; e porque e Rei de Zeilus thes frustrous or desejos, ettes abandonárad o feu campo, esférebos théras para a Arabia. Pouco fénfivel fe fez a sua falta so Rei transportado da valdade , que foberbo com a paffada wichoria? ; já: offitiva! por: confeduencia della e vendimento de toda a Abissinia i mas nos vamos a ver, que ella deleread dus Turcos for le caufa du fun des tima roma, to to to be a browning out ு Os Portuguéses derramados அம் Barzes mas conhecidos, foras para delimos differentes. Cento e villes pes dérat incorporar-le no campo do ling perador; Affonso Caldeira com frinta, que nella noite marchava com o mell mo defignio, cortado pelos immigos. tève a fortuna de le la lear fia lerra aonde a Imperatriz de refugiarals Com a chegada dos noffos o Imperador fa defxon penetrat ; hab tanto da perda da batalha, quanto da mone de Di Christovad: semimento que esté ses publico com ham luto rigorolos Pias

## de Ponniga in Lavertevit. 2007

Ma parémas lublimidade de valur dos Bravula -pouces Portuguezes a que tinha na fua guarda e o animo nas lhe decahion antes firmando nelles as esperancias, entrou a estimallos, como instrumentos da repasação dos afeus negocios. Depoist de la server a cedes de bons cevalkos 1 % marchon gom elles, na télla do Exercito em demanda dos inimigos victoriolas: ele as atacan com tanto vigor, que o Rei de Zeila ficos morto na cambate a so Rincipe fen filho prisioneiro, as tropas cortadas em peças, a monte de D. Christovac foi bem viogada, ecolopparador reentron ma nosse das Provincias y que havis pendido.on an ou strate our

Fre volg.

Estados o havias servido sem pouparem o sangue, e as vidas, seitos sums espectaculos de admiraças, o Principe grato, e officioso nas se escuson as reconhecimento, que a faltar em se melhante conjuntura, nas padia deixar de sazer ingrata, ou a magnetada ou a pessoa.

Em quanto effas coulas de paffavao na Abissinia, o Governador da India provia nos negocios do Nóste, onde foi em pessoa. Dio sui entas provida em Manoel de Soula de Sepulveda, que em virtude de huma carta missiva do Rei preferio a D. Jose Musicare nhas que no anno antes viera nos meado no governo para fucceder 4 Diogo Lopes de Soula. Tambiem entao le concluirao as negociações com o Nizamaluco, que em cambio das duas Fortalezas, que lhe cedemos; augmentou o tributo, que nos pagasas Pelo mesmo tempo Rernad de Moraes com huma lá não lo fez admirar no Reino de Pegu. Elle nati pode etcafar-le de tomar o partido deste Rel contra o de Java e le as fuas forças And the Court of t

# DE PORTUGAL, LIV. XLVII. 209

cacicas baltantes para impedir a Bravilla finacivatina, e a do Principe amigo, nella mesma teve a gloria de ser el de quem combateo quali so toda a Frota dos inimigos, que generosos a vista da sua magnanimidade, nao quizeras consummar sobre elle a victoria.

Mattim Assista" de Soula , que como fica diso viene governar a lindia , e que com us foscessos do seu governo havemas dereprincipo ao Livro feguine & elle invernara em Mocambique 4. Conde le fez 4 vés la a rejé de Março na não de Luiz Mendes de Valcontellos, que era mais ligeira, entregando a sua a D. Francisco de Noronha, que em huma tormenta naufragou com lassima, e-morte de muita gente na Ilha dé Salcete de Baçaim. O Governador corxeo melhor com o tempo, passou por Gocotorá , e ferrou a barra de Goa a seis de Maio. Desembarcou no filencio profundo sem ser visto, è mandando depois da meis noite dar parte da fa chegada a D. Estevas de TOM. XIII.

## 210 HISTORIA GERAL

Era vulg. Gama, este respondeo ao cumpramento do Emissario: Assim me toma o Senhor Martim Assonso como ladrao nocturno? Ora dizei-lae que seja bem vindo.

March 19 1 Barrell Brown Brown Brown

The state of the s



# LIVRO XLVIII.

# Da Historia Moderna de Portugal.

#### CAPITULOL

Continuação do Reinado de D. João III. com os successos do anno de 1542, na Europa, Africa, e Asia.

U acabei a Historia do Livro precedente no ponto da chegada de Martim Assonso de Sousa no mez de Maio deste anno á Cidade de Goa para succeder no governo da India a D. Estevas da Gama; e este ponto he a Época, de que me sirvo para a continuaças da Historia neste presente Livro. Deixando-o porém descançar das sadigas da tormenta, que o levou quasi naufragante ao porto da Capital da India, eu passo a dar hum giro breve pela Europa, e pela Africa, nas so

## 212 HISTORIA GERAL

Em vulg. como divida da narração, mas para divertir or Leitores com variedade de fuccessos em differença de lugares quainque com defigual complacencia, Daqui em diante já nos entramos a vêr, que confumidos pela mórto ossgrandes filhos da disciplina dos Menezes, dos Ataidep, dos Almeidas, idos Albuquerques, dos Cunhas, e de courros Merces de grande nome; parousocourso rápido das nostas conquistas y a fundação de praças largando algumas, bufcando a paz, erefecudo a cubiça, já nos homens nao tao sulgar a graudeza do espirito pos mais qualificados humas creaturas de si mesmos sem in-Avencias alheias, correndo Portugal a decadencia. In Neste Reino se mostrava oseu Principe justamente escandalisado de hum vassallo favorecido, que estimava mais o pefo das Dignidades, que o valor da fidelidade devida aos Soberanos. D. Miguel da Silva, filho de D. Diogo da Silva, primeiro Conde de Portalegre. e Ayo do Rei D. Manoel , girando Várius partes de Europa , fezendo-le lu-: /3

gar entre or homens grander do feu Bra vulez tempo, este Rei o enviou à Corte de Roma por Embaixador a Leas X., e para efficir em seu nome ao Concilio Lateraneale. O melmo caracter confervou nos Pontificados de Adriano VI.. e de Clemente VIII.: assistencia longa em huma Coste polida, que lhe ganhouso gosto a attrahindo-o som s docuran das Dignidades Ecclesiahicas, Em attenção so semmeracimento nas the fatoru com ellas, D. Joao III., que já dominava, quendo D. Miguel volton ao Reino. Elle offer Commendatario, e Prior perpetuo do Multairo de Landim de Conegos Regrantes, Abhade de Santo Tyrso, depois Bispo de Viseo, e Escrivad da Puridade: Officio da maior confiança na Cafa Real, como deposito, que entab era dos coracoes dos Reis deste Reino.

Ainda na contente D. Miguel da Silva, negociava em Roma com cautela o Capelo de Cardeal, que no anno de 1530 lhe conferio o Papa Paudo III. Como esta graça lhe sona seita sem heneplacito do Rei, a Soberavia na como contenta de la conferio de Rei, a Soberavia na como contenta de la conferio de Rei, a soberavia na como contenta de la contenta de la conferio de Rei, a soberavia na contenta de la conferio de Rei de

the vulg. nat podía deixar de fentir-se da condescendencia do Papa, e do arrojo do vasallo. Ao primeiro se fizerat queixas; o segundo, que nao podia deskar de temer a indignação Real, fugio para Roma, aonde tomou o Capelo, que podia tecer brilhante com as groffas som nas, que levára de Portugal. El-Rei com este novo estimulo mais aggravado, por Edictos públicos o defnaturalisou, com expulso de todas às honras, e riquezas, que tinha no Reinos foiminando as melmas penas as pelloas de qualquer qualidade, que tivessem correspondencia com elle. I final.

Mais attento ao amor fraternal, que a delicadeza da observancia da ordem do Rei, seu irmao D. Jorge da Silva, nao lo o tratava, mas promovia os seus intereffes. Esta temeridade lhe custou huma/prifad rigorosa na Torre de Belém, e passara muito mais longe o resentimento, se a Infante D. Maria, quando houve de passar a Cassella para casar com Filippe II. nao moderasse o rigor do Rei seu Pai, conseguindo delle a commutação da pena pelos servicos, que o Réo lhe podia fazer em Era pola Arzila, D. Jorge se conduzio de modo mesta praça, que para elle fez aggradavel o desterro, para o Rei a justica lhe dee proveitos do castigo. Os que D. Miguel fentio em Roma forad bem de affligir. O Papa o creou Legado de Veneza da Marca de Ancona, de Bolonha, e querendo conferir-lhe a melma dignidade junto á pessoa de Carlos V., o Imperador nad o admittio por estar fora da graça do Rei de Portugal, seu Cunhado, Elle fundou o magnifico Palacio junto a Basilica de Santa Maria Trans, Tiberim, Titulo do seu Cardinalato, aonde passou o resto da sua vida larga occupado em obras de erudição, e piedade.

Como no Livro precedente, do anno de 1541 até agora, nada dissemos de Africa, sendo tas preciso á nos la Historia ir enlaçando nella os successos, do Xerife, aqui faremos hum compendio delles até entrarmos pelo anno de 1543. Nos deixamos o Xerife Rei de Marrocos prisoneiro em huma batalha de seu irmas o Xerife Rei.

Equ rulg.

de Tarudante. Mulei Cidan, filho de primeiro deltes Principes, desejoso de. liberdade de seu, Pai convocon hum: grande Conselho, para que nelle ses arbitraffem os expedientes a que devia. metter em obra para a confeguir. Fal-a lando elle , como quem quevianabrit o paffe para tirer o elcrupulo mais gra-. ve, que podia prender os arbitrios livress dos vogaes diffe: Que elle tinha por sem duvida libertar a sem Pai e lançar do Reino de Sus assertio : se os juisos illuminados daquella Assemblea descobrissem meios honrofos de ajustar a paz com o Rei Da Joao de: Portugal, e merecer-lhe o forcorro do déz, ou doze mil Portugueses.

Unanimemento se conformarao os pareceres com o do Principe, e se assentiu que para mover o Rei de Portugal ao sim pretendido, meso algumera mais essicaz, que o de lhe enviar livres os 400 Portuguezes seitos oscravos com D. Guterre de Monstoy no Cabo de Aguer, acompanhados dos mais especiosos ginetes, animaes serozos, e ricas tapeçarias das fabricas Afri,

## DE PORTUGAL JEAV. XLVIII. 217

Africanas. Immediatamente fe manda- Ets villa rad tinar os eferavos das malmorras; se thes permittio que passeassem Hures por Marrocus; los foi preparando: magnifico: o prefente; e nomeado pasi ra Embaixador, que o havia conduzir: o estimavel Algaide Mimaucor. Coma moțicia della deseminaça fele loborendeo coi Xerife mocoquique para reparar politico o golpe, i que nas poderia ata-That iguerretro, falla a feu irmale, o lhe affegure + Que ninguem como elle the delejana a liberdade ; fenas temela se a pouca fé, consique se conduzir enr tudo , quanto lhe era respectivo : Que consideraffe na remondade, a que o Principe de Marrocos le arrojava p que rendo chamar em leu auxilio os inimigos inflexiveis do Alcordo. Que a fina resolução era atalhar este mai commum dando-lhe liberdade e mas com a condiçao de lhe jurare, e prometter que o deixaria possult em paz a Tarudante, ocalieino de Sus, e a Provincia de Dará. Que quando fallecesse nao nomearia por facceffor o feu primogenito o Principe de Mairocos, mas a seu filho-MaRie vulg.

Mahamet Arrani, Principe de Sus a que uniria na sua pessoa ambos os Reise nos.

Em tudo conveio o Xerifeiprelo 2 como quem, nada : determinava gumprit, pouco escrupuloso em ferenetjuro. Levando o Tratado da paz perpetua folomnemente jurada anglesape nance livre em Marrocos, suspende a Embaixada de Portugal esterna a dar nos Portuguezes, o primeiro barbaro tratamento. So nés houvermos de julgar as caulas pelos leus offcitos di Pagi -mesledona dao Josephane de de la reconstrucción de haraqaria com esta guerra de Africa le para ella fosse convidados Quando o Principe de Marrocos, dispunha, da Embaixada, que lhe havia; mandar em Lisboa le lavravad, as preims para fenera spandonadas nos Mouros as. Praças de Cafim, e Azamoraha prin meira sultentada, no nosso poder, comglória immortal 36 sannos " a legunda. quali trinta. O melmo le obrou depois com Arzila, e mais Lugeres, regados com tanto fangue illustros & excepçat de Ceura Tangere e Ma-22-

## DEPORTUGAL, LIV. KLVIII. 21 9

nosso, que se presumio sicavas em Bra vulgianosso poder mais por pejo, que por
vontade. Corrêras as idades, e chegáras os Portuguezes a estado de nas possuirem na Mauritania hum so palmos
de terra.

Entat le diffe, que para este abans donamento lastimolo concorrerat os: votos de muitos Principes da Europa, os pareceres conformes dos Ministros. de Poiragal, que composulos deslonga vida penetrárad nos futuros a ime possibilidade da son confervação ; nos prefentes palpavá Oa ifua inutilidade s sem avareza decidira63 que clias naci enriquecias o Reino y compadecidos affentant que era hum degoladouro. dos homens; bem infiruidos as notás raci rodeadas de padrastos, os portos de accesso difficili, resolvendo que as forças derramadas na marinha Africana, convinha mais que andassem unia das pelos golfos da Afia. Pelo contrar rio os genios independentes, pouco contemplativos, ou nada lisongeiros, firmes lem ambos os pés sustentavas que juizo algum politica ; e catholi-Ca-

#### 220 HISTORIA GERAL 4 3

Esa sulge camente illuminado: podia deixar de delestimar.como fraqueza, que os troféos ganhados a tanto custo sobre os inimigos do Christianismo: houvestem de lhes ser abandonados : que binma Naçao tao heroica, como a Portuguer za nao devia fechar em Africa a Aula da guerra, em que ella fe habilizas va para atroar o mundo com o récco das fuas façanhas : que elle em todas as Regiões publicaria como es Portuguezes estimavad mais as diógas, e especiarias da India, que as setidas, e a glória de Africa, quando por hus mas viati commutar as outrasas ... Ao tempo que laboravao estet', e outros semelhantes discursos, los Mouros hiao reparando as Pragas - que se lhes deixarao hans montes de ruinas. Mas as suas vantagens foras perturbadas pelo Xerife de Marrocos. que incapaz de guardar fé, nem de fer agradecido ao irmao, a quem devêra a vida, agora a liberdade : elle quiz vingar os beneficios como sinjula rias com a conquista de Tantidante. ruina do irmas, e derrota da fua fami-

## DE PORTUGAL, LIV. XLVIII. 221

milia. Este o esperou uo melmo lugar, es vulgi aonde antes o prendêra; outra vez o vence que e ultimamente o destroc. O vencedor corre aprestado a Marrocos, e quandor chegou o vencido, a voz de alguni vasiallo fiel o avisou do muro se retirasse sem demora; senato que relava senhor da Cidade. Perdido o Reino, e a esperança, o infelia Xerise depois de andarecias assistado, e errante o so pararra huma vecolhimento da Cacizes para passar centre ellas o resto da vida nos exercicios do mesmo fanatismo, com que a principiara.

O Kerife de Sus Mahamet, já ses shor de Marrocca, deinou ver tantas apparentias de virtudes, que os Moustos vencidos se criao bem assortunados na mudança de dominio. Entre as suas primeiras acções sobstuma a de qualificar o amot a D. Mecia depois de morta y chamando de sua presença a D. Guterre de Monroy, Pai daquella: Dama inseliz, tratando o com agrado, dando lhe a liberdade, e dizendo que car attença a momoria de sua siba lhe

Bravulg. He fazia esta graça: livre, regalado e com escolta lozida foi D. Guterre levado a Mazagao para voltar a Patria Depois della beneficencia. o Xerifa victoriolo, que labia ular de magnanimidade no meio das defordens, quiz praticar outra com o irmao rezirado entre os Cacizes, e reduzido ao abai cimento da forté mais humiliante. » Sabendo que vo Rei de Péz se inclinava a soccorrello; por meso de algans confidentes do infelio depollo confeguio ter com elle huma conferencia sobre as margons do zio Riden, poucas legoas de Marrocos. Dépois de e arguir da sua faita de palares; poucanté, e perjuries, e contolour comez esperança, de que da sun mas daria Reinos a seus filhos, e que rellesfoste viver descançado, e sem sustos em:Fafilete. Asim o executou o desgraçado Xerife menos maguado na esperança do commodo dos filhos mais conforme na justica da pena, que elle fe merecêra com a repetiça das perfi-

... Assim acantonado o Maior Xeri-

## DE POPPUGAL, LAVINIVIII. 223

Je 4 o Menor se determinou tomar Eta vela contas ao Rei de Fez pela confiança, com que concebeo a idéa de se oppor sos leus defignios. O Principo ameacado para mostrar que o não temia, fahio, primeiro: a campo com hum corpo de 30000 cavallos, e hum grofso de Turcos, que de Argel trouxera para offervir o Perfa Morgan. O mesmo foisatacar à Xerife ao de Fezes que dersotallo, e fazello prissoneiro. Usando com moderaçab da estabilidade da fua fortuna, logo propôzono Rei a fua foltura, fe por ella lhe cedeffe o Reir no de Mequinez. Porque elle o pas quiz fazer, foi levado em ferros para Marnecos y aonde o Xerife triun, fante dujá sem inimigos, Senhor de Reinos poderosos, que adquirio Ty manno por meio dos fingimentos de hypocrita confumindo o Rei de Fez que fora o sem prienciro bemfeitor, quando veio da Numidia para a Mauritamia: elle pendurou em ociofidade gloriols até seu tempo os morriбes, e os arnezes para dar exercicio á prudencia no governo, á inflexibilidade na justica. Por A ...

Bis vulg.

Por estes tempos ainda Arzila eltava em nollo poder, e a governava D. Manoel Mascarenhas com o valor herdado dos primeiros conquitadores de Africa. Ainda se conservat memorias de duas expedições suas bem confórmes com as primitious, que fazias honra aos Portuguezes. Em huma contra a Serva do Farrobo, acompanhado de D. Jorge da Silva, que como acabamos de dizer fora desterrado par ra Arzila em pena da correspondencia 🛊 que tinha com seu irmad o banido Cardeal D. Miguel da Silva. O brave Official, e este Fidalgo se houverad com tanta corage, que depois de der rotado hum corpo consideravel de inimigos, entrárao triunfantes na praça com importantes despojos.

A segunda expedição ainda foi mais arriscada, por isso mais gloriosa, esforços de luz, que quando quer scabar, entas mais brilha. O valeroso Alcacer-Quivir informado da pouca, e mai provida guamição de Arzila, veis com 20000 cavallos, e outra muita gente de pé, não só resoluto a bater-

the, mas a arrombar-life as portas. D. Era vulgi Manoel Mascarenhas, e D. Jorge da Silva nao podérao soffrer este attrevimento, que sahirad a despicar no carnpo. Os poucos Portuguezes rodeados de untes Barbaros effiverat no major aperto. Francisco Colaço obrou accoes dignasi de admiração. D. Jorge da Silva, perdida a fella, recobrou o animo para tornar a ganhalla, e dobrar as maravillas do valor. Ontras femelhanses obrava D. Pernarido Mascarenhas a filho do General; e seus sobrinhos D. Pedro, e D. Jeronymo Mascarenhas. Em fim cortados os Mouros do noffo ferro perdêrad o campo; nos ganhamos huma iliustre victoria. at a fill a second marker a second that is the contract of the second second فري الرياز والمراجع هرام الثمولوم كومجه فرايع possessing the second of the second of the But the state of t and the second of the second o A TENERAL PROPERTY.

TOM. XIII. P

#### 226 HISTORIA GERAL

### CAPITULO II.

Trataō-se os successos da India no principio do governo de Martim Assonso de Sousa.

Era vulg.

ARTIM Affonso de Sousa depois de chegar a Goa na forma, que fica dito, de sobprender o Secretario, e o Thesoureiro para D. Estevas da Gama nao ter volles acças, e de mandar a este Governador, que acabava, o aviso intempestivo da sua chegada, que foi outro modo de sobpreza: D. Estevad ajuntando estes aggravos aos que entendia. Ihe fizera a Corte em mandar para lhe succeder a hum Fidalgo, que nao era seu amigo; elle se explicou indignado em termos fórtes, nem quiz trato com Martim Affonso, que todas as Leis da civilidade, e da politica rompia para com elle. Retirado ao Fórte de Pangim. para acabar o governo como o tinha principiado, mandou fazer novo inrentario da sua fazenda, em que se

### DE PORTUGAL, LIV.XLVIII. 227

acháraó de menos 500000 pardaos, una rulga que tinha despendido no serviço do Estado. Depois partio para Cochim a cuidar no seu embarque, seguido do novo Governador, que na expediçaó delle augmentou o número das grosfarias. Elle chegou com felicidade ao Reino, aonde encontroa desgostos novos depois dos primeiros agrados, querendo-o obrigar a hum casamento involuntario, que soi causa de se retirar para Veneza. O imperador conseguio a sua restituiça a Corte, e quando parecia que tambem á graça, a pouca attença aos seus serviços mostarou, que ella era apparente.

O ponto da Época deste novo governo soi o mais luminoso para o Oriente pelo novo Astro, que nelle raiou em S. Francisco Xavier para illuminar nelle aos que estavas de assento nas trévas, nas sombras da morte; e dirigir-lhes os passos pelos caminhos da paz. Notáras na vida deste Apostolo da Asia os espiritos de observação por admiravel a Providencia, que arbitrando dez anaos ao Grande Asson-

Pii

\_

Eca vulg.

so de Albuquerque para conquistar Estados, que formarao o Imperio Portuguez no Oriente; que ella destinasse outros dez annos ao Grande Francisco Xavier para a conquista de Dominios, em que estabeleceo o Imperio de Jesu Christo na mesma parte do Mundo. As intenções dos Reis de Portugal forad sempre conformes em unir os avances da Religiao, e do Bstado; mas na India, segundo as idéas do primeiro Viso-Rei D. Francisco de Almeida, como os Portuguezes só cuidavao em ser duminantes dos mares, os progressos nos augmentos da Religiad nad forad confideraveis.

Depois que os Portuguezes tiverad estabelecimento sirme, os Ecclesiasticos seguirad outro methodo no exercicio das sunções do seu ministerio. Ainda nestes primeiros tempos das sundações de Colonias na Asia, os sruçãos da sementeira da palavra Divina nao erao muito copiosos, sosse pela instrucção menos completa dos Capellaes destinados para o serviço das Igrejas das Fortalezas, sosse por nao terem todos

### DE PORTUGAL, LIV.XLVIII. 229

os meios necessarios para exercitar com Era vulga vigor as suas funções, fosse pela agitação dos tempos perturbados com guerras continuas, ou fosse porque em hom Paiz, até entad incognito para nos, nad se encontrava nos seus moradores a docilidade necessaria para de repente se sugeitarem a Leis novas. Nos sim exceptuamos alguns Religiosos benemeritos, que com espirito de zelo promovêra6 os negocios da Fé, especialmente depois que o Governador Diogo Lopes de Siqueira fundou em Goa o Convento dos Franciscanos, que lhes derao tinturas muito mais brilhantes.

Quasi pelo mesmo tempo forao apparecendo na India, mandados pela Corte, sugeitos dignos em qualidade de Vigarios Geraes, de Vigarios Apostolicos, ultimamente Bispos em Goa, em Cochim, em Malaca, em outras partes do Estado, e na Ethiopia Patriarcas. Entao homens sábios, e santos regulárao melhor quanto era respectivo á Religiao, que até nas Mo-Jucas lançou fundas as raizes na plan-

ú٠.

Bes vule, taçab officaz, que nellas fez, sendo secular, a piedade do Governador Antonio Galvao. como eu mostrei no Livro precedente. A fundação do seu Seminario servio de modelo ao que depois edificou em Goa D. Esteva da Gama debaixo da direcção do Vigario Miguel Vaz, hum dos Operarios mais ardentes na cultura desta Vinha do Senhor. Em tab bellas disposições estayad as coulas, quando com leus companheiros os Padres Paulo Camerino; e Francisco Mansilha, chegou a India com o Governador Martim Affonso. o Padre Francisco Xavier, revestido do caracter de Nuncio Apostolico.

Entrou Xavier na India derramando luzes, que logo o mostrárao como hum Planeta superior à esfera de humano. Brilhavao nelle as virtudes mais heroicas Como outro Paulo na constancia dos trabalhos, nad se esculou a todas as provas. Como elle, obrava milagres tad sensiveis, e tad continuos, que a Asia o respeitava hum Taumaturgo. Como elle, reformou os costumes dos Povos, a dissolução

dos improbos, os elcandalos dos máos Eta vala Christãos. Como elle, foi Prégador das gentes, vaso de eleiçao, e se avantajou a elle em ser o martelo por huma parte, e por outra o atractivo de Mahometanos innumeraveis. Como elle, foi dotado do dom de Profecia, do de linguas, de curar enfermos, de resuscitar mortos, de mandar com imperio sobre os ventos, e os mares: acções superiores á natureza continuamente exercitadas o espaço longo de déz annos para o fazerem respeitavel, qual Apostolo, e Profeta, como Columna de ferro, e muro de bronzé na face dos Reis, dos Principes, dos Sacerdotes, e dos Póvos da Terra.

Nao ha dúvida, que os fundamentos do Christianismo tinhao na Asia as raizes muito mais antigas. Já nos dissemos, e a tradição da Europa consistana, que o Apostolo S. Thomé levára as luzes do Evangelho ás Regiões Orientaes. Como entre nos os vestigios de tanta antiguidade estavao apagados, depois que os Portuguezes foras á India, elles achárao logo as pri-

Christaos chamados de S. Thomé, que conservavas religiosamente a profecia do Apostolo, feita aos seus Progenitores, de que pelo curso das idades virias a Cranganor homens brancos, que ensuarias a mesma doutrina, que elle prégava: vinda, que havia ser no tempo, em que o mar entas apartado doze milhas de Meliapor, viesse banhar os muros da mesma Cidade: e profecia, que evidentemente estava verisicada, quando os Portuguezes entráras na India.

Eu deixo dito como o Armenio descobrio aos dous Fernandes Portuguezes vindos de Malaca o Templo antigo, aonde o Apostolo foi sepultado depois do seu martyrio, e o mais, que obraraó os Governadores da ladia até ao descobrimento das Reliquias do Santo. Depois de todas estas próvas, e do tempo de Martin Assentio, governando já D. Joao de Castro, appareceo a ultima, que tirou as dúvidas, em que ainda laborava a critica escrupulosa. Foi ella a invenças de hum

# DE PORTUGAL, LIV. XLVIII. 233

hum marmore, em que estava grava- Bravutga da huma Cruz semelhante a da Ordem de Avis, com huma pomba no alto, inclinado o bico sobre a mesma Cruz. Via-se esculpida no marmore huma orla de letras incognitas, que sendo interpretadas feparadamente por alguns Bramines fábios sem se convencionarem; todas as interpretações fahiraõ conformes em indicar a prégação, martyrio, e sepultura do Santo Aposvolo ; depois confirmadas com o célebre milagre da mudança das côres do mesmo marmore na primeira vez, que á sur vista se celébrou o sacrificio dos noffos Altares.

Conservava-se em muitas partes da Asia do tempo desta remota otigem a observancia do Christianismo, ainda que em algumas deslas corrupto, especialmente depois que a Igreja Nestoriana, perseguida em Epheso, soi estabelecer-se no sundo das Regiões Orientaes. Sobre aquelles alicerces, que achou tao sundos, principiou S. Francisco Xavier a sevantar sirme o ediscio Apostolico da sua Missão: ediscio san-

Red rulg. santo, que se D. Joas III. nao tivesse plantado outro na India, este bastava para fazer immortal a sua memoria. Elle vio, que nesta parte do Mundo a colheita era muita, os operarios poucos; rogou ao Senhor da Herdade mandasse operarios à sua antiga seára; e para elle o mandar lhe apresentou Deos a Xavier, que valia por muitos.

Quando Martim Affonso entrava no seu governo, e occupado do espitito de refórma, ideava em Goa novos regulamentos; D. Jorge de Castro, que havia dous annos succedêra no das Molucas ao sempre lembrado Antonio Galvao, teve de se affustar com a Armada Castelhana de D. Joao de Alvaradado, que fora mandada aos nosfos mares por D. Antonio de Mendoça Viso-Rei da Nova Hespanha. O Alvaradado descobrio nesta viagem várias Ilhas, entre ellas as Filippinas, que ficarao pertencendo á Coroa de Hespanha, por estarem na sua demarcas саб. Como os Castelhanos entrárad nos destrictos da nossa, D. Jorge de Castro lhes sez vários protestos, que

# DEPORTUGAL, LIV.XLVIII. 235

produzirao os leus effeitos fem rotu- Ett vulga.

No meimo tempo os tres Portuguezes Antonio Peixoto, Antonio da Mota, e Francisco Zeimoto, carregando no porto de Siao hum grande Junco para irem negociar ao de Cancao na China, depois de passarem o grande golfo de Ainao, já com o deszino em Chincheo, forab insultados por hum dos formidaveis tufões, que parece querem levantar empoladas ao Ceo as endas daquelles mares. Este turbilhad rapido levou os tres Portuguezes destrocados aos pórtos das Ilhas do Japao, e forso elles os primeiros Europeos, que virab elles paizes mais remotos da Asia. Os naturaes, mais brancos que os Chinas, homens fem barba, e de olhos pequenos, os re-Ceberao com humanidade, acceitareo o commercio, cambiátad os feus goneros por quantidade de prata, de que as lihas erao abundantes, e elles com felicidade voltárati para Malaca.

Parece que os Geografos antigos civeras noticia do Japas, e que as suas

Remaig. Suas Ilhas sab aquellas, a que alguns chamárao Zipango. Ellas estao situadas além de toda a India, oppostas ao Imperio da China em 38 gráos do Pole Arctico. A sua Capital, aonde fica a Corte de Mesco, residencia do Imperador, he Nipongi: Ilha, a que os Janoes dao 500 legoas de comprido, e que nas nossas Cartas he marcada com 366 das Portuguezas. Sa6 muitas em numero as Ilhas do Japao, entre ellas as mais principses além da Capital. Ximo, que está dividida em dez Governos, Ximino Xeque, e Sino, que tem a Cidade de Jamaguche; a grande Xicoco, repartida em quatro jurifdições, e outras que chegao ao número de mais sessenta e duas, e formao hum Estado potentissimo.

A Historia do Japao, que trata da sua origem, e povoaçao, até que os Soberanos do Paiz se arrogárao o Titulo de Imperadores; ella está cheia das fabulas, e patranhas mais ridiculas, que as de outras Nações barbaras, e soberbas. Entendêras os Jaque lhes era injurioso tirarem o (cu

## DEPORTUGKL; LIV. XLVIII. 237

feu principio de hum grande Senhor, Era walson a chamado Chim, que com huma Collonia de Chimas veio povoar as Ilhas defertas, e o vao buscar no Ceo na pessoa de hum Gigante, que de lá arrojára á terra huma lança; que esta se cravára na Ilha de Nipongi; que della brotára huma mulher admiravel, amada de hum crocodilo, que vinha á praia ter communicação com ella; que desta uniao nascêrao silhos de duas naturezas celeste, e aquatica, origens das samilias, que pela sua multiplicação povoárao a Nipongi, e au todas as Ilhas.

Ha nellas diversas Seitas, inventamentas por naturaes, e estrangeiros, homens de piedade, que elles chamavao. Fotoques. A mais dominante, chamamada dos Jexuns, he a que seguem os Nobres, e se reduz a hum Atheismos abominavel, que nada crê fora do vintre que haja. Deos, e outro mundo, aonde as virtudes, e os vircios tenhao premio, e castigo. Os Fonccennum saó idolatras, que adorado o Sul que esperao depois de mórsos rao o Sul que esperao depois de mórsos.

Bravulg, ir viver com elle. Os da Seita Jamabuxé tem trato muito familiar com os espiritos immundos, que fazem vir dos abylmos ao lom de huma bozina para os servirem nos seus prestigios, e actos nefandos. Os Jadoxum lad os cultores do célebre idolo Amida. Deos de tanta milericordia para com elles, que lhes basta invocallo com a repetiçab simples do seu nome para expiarem todo o genero de enormidades. Com estes monstros combateras depois S. Francisco Xavier, e os zelosos filhos de S. Prancisco de Affis, que plantárao nas Regiões brutas copiosa' a vinha do Senhor, e muitos a regáred com o leu langue.

Quando os Portuguezes tinhad a glória de ser os authores deste descobrimento. Martim Affonso de Sousa. levava as attenções de Goa pelos actos edificantes das visitas frequentes dos: carceres, e Hospitaes. Os soldados porém, que se embaraçavas menos com exterioridades pias, o olhava6 carrancudos pelo seu modo de se conduzir com D. Estevas da Gama, que

## DE PORTUGAL, LIV. XLVIII. 239

ide todos era amado. Alguns politicos Eta vulgi dos que entendem ter na sua mas as chaves dos fundos dos corações alheios, persuadiat que Martim Assonso obrava a respeito de D. Estevas mais por prevençao, que por paixao. Mas quena ignora, que ella he hum defeito vulgar nas pessoas de talento curto, que por huma opiniao apparente de piedade céga mai entendida, e em se reformar difficultola, as precipita em defeitos, de que a razao illuminada se lassima, e os interesses da sociedade se perturbat? Ainda que descontente destes, e de outros pussos a Nobreza, ella nao fe esculou a servir officiola, depois que vio o Governador applicar-se com efficacia ás vantagens do Estado.

As primeiras, que lhe leváraó as attenções foraó as cobranças dos tributos do Rei de Ormuz, que devia atrazados 5180000 Xerafins, e da Rainha de Batecalá, que duvidava satisfazellos. Como a quantia do Rei de Ormuz por taó avultada fazia impossivel a cobrança, se mandou ao Secre-

Bre wig. tario Antonio Cardolo fosse propor aquelle Principe, que nad sendo justo tirar-lhe nas rendas, que possuia, os meios da sua subsistencia; que houveffe por bem largar todos os productos da Alfandega á Corôa de Portugal, que o daria por absoluto da divida. Contra a Rainha de Batecalá se necessitava usar de expedientes mais fortes, que o Governador determinou applicar em pessoa para lhe abater a arrogancia. Como a este tempo chegárao as nãos da sua conserva, que haviao invernado em Moçambique, acompanhadas de outras tres, que neste anno sahirao do Reino; elle as incorporou na Armada, com que navegou para Batecalá.

### CAPITULO III.

Do que obrou Martim Affonso em Batecalá, depois em Goa, e alguns successos das Ilbas Molucas.

RICA, e poderosa Cidade de Ba- Era vulga tecalá, situada em hum terreno baphado das aguas de hum rio, que se mette na Costa do Canara, era domimada por huma Rainha com tanto de corage, como de industria. Ella perdeo a primeira á vista da nossa Armada; mas nao a defamparou a segunda para arbitrar invectivas de entreter. O Governador, que estimava os instantes do tempo, cortou por todas, pedindo resposta prompta, e cathegorica á representação, de que sem demora pagaffe os tributos, que devia, e entregasse os navios, que tinha no porto, aonde se acolhiao os pyratas depois de roubarem os Portuguezes. Nao correspondendo as obras ás boas palavras, o Governador indignado desembarcou 600 homens, que dividio em dous Es-TOM. XIII.

Era vulg. quadrões, hum na vanguarda mandado por Fernando de Sousa de Tavora. outro que elle cobria em pessoa.

Nesta ordem seguio a marcha até se encontrar com hum corpo de trópas numeroso, que foi investido, e levado a golpes até as pórtas da Cidade, aonde com a presença da Rainha tomou calor o combate. As fombras da noite servirao para o suspender; para os moradores le salvarem nos bosques; para os Poxtuguezes a paffarem na Cidade com cautela. Ao comper do dia começou o estrago. Innumeraveis que nat podérat fugir , todos morrêrao; os despojos muitos, e preciolos, encherao todos os vaos da cubiça, e o fogo acabou por huma vez com Batecala. Tao horrenda foi esta invalad, que o proserbio antigo, marça da soberba , que mandava guardar as gentes estranhas da arrogancia de Batecalá, foi mudado em: Guarda-se de Martim Affonso, Elle foi celebrar o gosto da victoria a Cochim, donde expedio as nãos do Reino, em que embarcou D. Estevas da Gama, que

# DE PORTUGAL, LIV.XIVIII. 443

depois viveo annos largos, até lhe pôr Rea volte termo na Villa da Vidigueira. Ordenou que o sepultassem no Convento, que nella tem os Carmelitas com o Epitaphio: O que armou Cavalleiros ao pe do Monte Sinay, veio acabar

aqui.

O abatimento da Rainha de Bate. calá foi hum dos casos, que mostrou verificadas aos Principes da India as chamadas predicções dos Mouros illuminados, que quando virad nella os Portuguezes, thes affirmarao, como aquella gente supplicante, que entad septesentava o papel de sobmettida, em pouco tempo elles a veriad com realidade de dominante. Para provas de convencer le punhad à face de todos como espectaculos, esta Rainha; os Reis cégos de Ormuz, que Affonso de Albuquerque fizera transportar a Goa para le moltrarem nas cabeças dos carainhos outros Belifarios sem olhos que pedias de esmola pas para a vida; e Rei de Ternate Tabarija, que por Tristas de Ataide fora preso, e mantrado a Nuno da Cunha como réo, ulque sem conseguir até agora a liberdade, deveo á clemencia daquelle Governador andar em Goa sem serros.

**1543** 

Estes grandes negocios levárao as attenções de Martim Affonso. Elle quiz ouvir de sua justiça aos Reis infelices, que nao tinhao encontrado azilo no sagrado da Magestade. O arrezoado da Rainha de Batecalá consistio em pedir perdao humilde das faltas paffadas, prometter emenda para o futuro, e conhecer na concessad da paz que os seus crimes nao lembravao. A tudo se lhe differio como pedia. O miseravel Tabarija para se qualificar innocente nao necessitava mais trabalho. que apontar com o dedo o author da fua desgraça. Elle deo outras muitas provas convincentes, a que pôz a corôa, abraçando com sinceridade o Christianismo. O Governador o fez passar a Malaca para ser restituido ao seu Reino, e elle partio na companhia de Jordao de Freitas, seu especial amigo, a quem havia feito mercê da Ilha de Amboino pertencente ao leu DoDominio de Ternate. O Freitas hia Era vulgi provido neste governo para succeder a D. Jorge de Castro. Elle sez só a viagem das Molucas, deixando em Malaca a Tabarija, já chamado D. Manoel, para dispor os seus vassallos a recebello gostosos, sem os perturbar a mudança, que elle sizera de Religiao.

No discurso da viagem do Freitas morreo Tabarija em Malaca, deixando nomeado no testamento ao Rei de Portugal por herdeiro dos seus Estados. Em virtude deste acto de doacao, o Freitas em nome d'El-Rei tomou posse de Ternate; mas Cachil Aeyro, que dominava com caracter de Rei do tempo de Antonio Galvati até agora. se oppoz a quanto fordao de Freitas obrava cem seu prejuiso. Isto bastou para o Freitas tratar o infeliz Aeyro por hum réo de Estado, prendello, e mandallo em ferros para Goa, aonde esteve até ao governo de D. Joa6 de Caffro reduzido tanto ao abatimento mais vil , quanto á pobreza mais lastimosa. Reis miseraveis, que estavao sendo hum jugo ridiculo da fortu-

Es sule, na pela falta de forças para abaterent os particulares, que abulavad da loberania dos seus nascimentos.

> Ultimamente so Rei de Ormuz fefez a graça de ser ouvido em hum conselho. Nelle representou o Principo com vozes proprias da sua dignidade os infultos comettidos contra a lea pelfoa; que ella fora tratada com as ultimas vilezas; que nem as barbas ihe deixátao na cara, caso inaudito, haverem mãos de homens attrevidos. que pegassem nos cabellos da face dos Reis; que o seu turbante Restandára pilado debaixo de muitos pés na lua presença; e que para tocar o attrevimento os ultimos pontos de insolen+ te, o ligárao com cordas debaixo do pretexto, de que estava louco. Os do Conselho já bem instruidos na innocencia do Principe, ouvia6 como atonitos a sua narração lamentavel. Por todos os votos foi elle absolvido: e o Governador mais que todos tocado, mas se deo por satisfeito sem o mandar reconduzir a Ormuz com explendor brilhante, tab magnifico, que es-. . cons

## DE PORTUGAL, LIV.XLVIII. 247

condesse debaixo da pompa as som Bravula bras escuras do abatimento preceden-

Pelas Molucas andavaő derramadas algumas embarcações Castelhanas com o pretexto da navegação das Filippinas, iá abordando esta, ou aquella liha. inquietando os seus Reis, exasperando os Portuguezes, que nao pudiao soffrer contravencões semelhantes : tudo desordens, que occuparas quasi todo o tempo do governo de D. Jorge de Castro. No seu vigor as achou Jordas de Freitas., que se levou aos Castelhanos com prudencia para nas romper a paz com a naça6 amiga, a prila6 do Rei Aeyro lhe foz mais pelada a ledicab dos naturaes. A casa do Principe se inquietou; e tendo elle por mulheres huma filha do Rei de Gestolo. outra do de Tidore, estes Reis desgostados as mandárao recolher de Tesnate, admittindo já aos Castelhanos; que elles entendêrad poderiad servit de instrumentos para a sua vingança em calo de rotura.

Quando nas Molucas se tratavas . نو. ي ۶

Era vulg. estas desavenças entre Portuguezes, è Castelhanos, as duas Cortes dos seus Soberanos apertavad mais os laços de parentesco. O casamento de Filippe, Principe de Hespanha, com a Infante D. Maria de Portugal, que havia tratado o Embaixador D. Luiz Sarmento de Mendoça, foi celebrado em Almeirim na presença do Infante Cardeal D. Henrique. Em Ontubro sahio a Infante de Lisboa para Castella, acompanhada até ao lugar do embarque por El-Rei e os Infantes. O Duque de Bragança, e o Arcebispo de Lisboa hiab encarregados de entregarem a Princeza em Castella ao Duque de Medina Sidonia, e ao Bispo de Cartagena. A comitiva dos Fidalgos, e Damas era das mais brilhantes. Contarao. se nella cinco mil cavallos, 1700 cargas cobertas com reposteiros, mais de tres mil das pessoas, que a formavao. O fausto, e a meza do Duque de Bragança tudo era correspondente á grandeza da sua casa, ou do seu animo.

As luzes deste matrimonio ecliplárao no semblante de Francisco I. do

Fran-

## DE PORTUGAL, LIV. XLVIII. 249

França, as que elle costumava mos- Era vulgi trar bem agradaveis no Conde de Linhares D. Francisco de Noronha, entad Embaixador de Portugal na sua Corte. Nascia o sentimento do Rei de se haver concluido este matrimonio, sem D. Joa6 III. lhe dar parte delle : sentimento justo, supposta a vulgaridade da politica, que se especialisava em razab da antiga alliança entre as duas Coroas. Em ignorancia semelhante respectiva á mesma materia estava o Embaixador, que fobprendido de repente pela cólera do Rei de França. ouvia suspenso, e pedia auxilios superiores para responder a estas queixas inflammadas, que temeo levantaffem incendios: como se pode soffrer, dizia o Rei, que vosso Amo case sua si-Tha com o filho do meu inimigo sem me fazer sabedor? Esta injúria estreita, aperta, nao tem commodo na valtidad immensa do Ser Real: quanto lhe cresce a estatura, sendo feita por hum Monarca illuminado, alliado, e amigo? E feita a quem? A hum Rei de França. Elle he capaz de soffrella? Е

But velg. E a vos, ainda que tiveffeis ordens para me nad dar parte, quem vos ha de desculpar pelo nao fazerdes, suppostos os agrados extraordinarios, com

que vos tenho tratado?

O Embaixador que tudo ouvia atetento, e callado, sem perturbação, sem socobro, com toda a presença do espirito lhe responde: Na queixa , que V. Magestade acaba de formar, encontro eu a noticia do casamento, que até aqui ignoro : o meu Rei que o calla, nao tem intençao de offender-vos: no silencio ha mysterio: se elle intentasse ser vosso inimigo, dava-vos parte : nao vo-la deg . Senhor, estat certo pela politica mysteriosa, que os seus sentimentos sab de fer vosto amigo, como sempre. Ao ouvir esta resposta, o Rei de França. que parecia em estado de nao admittir satisfação, de repente se mostrou tao satisfeito, que banida a colera, focegado o semblante, alegre o rosto, affavel como nunca, lançando os bracos ao Embaixador, e apertando-o nelles, lhe disse: Ab Conde, Eu déra

## DE PORTUGAL, LIV.XLVIII. 251>

todo Pariz por lograr bum homem co- Era valga. mo vos. Honras semelhantes so fora da Pátria as possuias Portuguezes. Este, que nao presumiz de si, á vista da nao pensada mudança, teve a resposta por inspirada, nao por sua. Com o maior segredo, e diligencia mais activa deo o Conde aviso a Lishoa do que lhe succedêra. Com a mesma diligencia, e segredo communicou o Rei de Portugal ao de França o casamento, desculpando-se de nao o haver feito antes, com as mesmas razões do Embaixador. O Rei que pela brevidade da Carta nao teve lugar de suppôr a convençao, segunda vez se admirou da dexteridade do Embaixador, que estimou como hum interprete das intenções mais occultas do seu Principe.

# 852 - Mistoria Geral 🗀 📑

### CAPITULO IV.

Várias expedições do Governador da India, e principio dos importantes, negocios, a que deo causa a retirada, de Mealecan para Goa.

Era vulg.

**\*** 

A dominante na India o espirito da avareza, elle influia muitos homens, que andavad no mesmo Estado correndo apoz o ouro, e as riquezas, para persuadirem à Corte de Lisboa se aproveitasse dos thesouros sepultados nas terras do Oriente. Ella fatigada dos avisos, que lhe faziad aquelles genios a respeito das casas cheias de preciofos metaes, que se dizia eltarem no Pagode de Tremele, situado no Reino de Narsinga doze legoas ao Sertad da Cidade de S. Thomé, ordenou a Martim Affonso, que em pessos fosse a esta empreza com a cautela, o segredo necessario a quem hia fazer para os Gentios hum roubo sacrilego. Com vinte e tres vélas sahio o Governador em demanda do Cabo de Como» rim;

# DE PORTUGAL, LIV. XLVIII. 253

rim; mas além delle o affaltou hum Era vulgatemporal tab furioso, que todos os vafos estiverad perdidos. Na Ilha das Vaccas, onde elles se reunirad, o Governador ajuntou os Officiaes, revelou-lhes as ordens da Corte, a importancia do negocio a que hia, ponderou a despeza seita com a Armada, o tempo improprio para passar os baixos de Choromandel, e que dessem o seu parecer no que se devia obrar.

Os Pilotos julgárao impossível a continuação da viagem, e que se devia redobrar o Cabo para recolher os navios, que andavad desgarrados na contra costa. Como esta jornada era de lisongear a cubiça, ao passar pelo porto de Callecoulao, que era do Rei alliado, e amigo, houve quem lembrasse ao Governador, que huma legoa pela terra dentro estava o Pagode de Tebilicaré, nao menos rico que o de Tremele para carregar de ouro toda a Armada. A fome maldita deste metal, que a todas as temeridades arroja os peitos humanos, fez esquecer a amizade, a alliança com o Estado de Cou-

Sarule de Coulso, e ficou resoluto que o seu Pagode se roubasse para resarcirmos os noffos damnos. Fez-se o desembarque na terra do Principe, que estava por ella dentro occupado na guerra fobre a fronteira. Os seus vasiallos nas se assussant de ver em casa armados aos Portuguezes, que estimavao como amigos, e que tinhad no seu Continente huma Fortaleza. Elles se contentárao com obletvar quaes erao os feus designios.

- Sem oppulicad chegárad elles ace Pagode y aonde achárat a imaginada riqueza reduzida a hum vafo de ouro que fervia para se lavar nelle o Idolo succiar. A vifta delta profunaçadi de seu Santuario, da retura da paz, da avareza indigita, os Gentios tomas fogo , quel mina , que tebenta comi 200 Naires na télta fellanção dos nos fos como chammas , que intentavat devotatios. Nati he dizivel a fituação laftimofa, em que o vicio taiz de todos os males metres a tantos Postuguezes illustres. Por caminhos estreitos, pot desfiladeiros intractavois , que os imi - (27) pof-

## DE PORTUGAL, LIVALVIII. 253

possibilitava ao uso das armas, foras eles sopportando o penoso ataque dos Barbaros, que os perseguias como a profanadores sacrilegos do seu sagrado. A cada passo nos cabias mortos, gemias os feridos, dos primeiros trinta, dos segundos mais de cento e cincoenta, o resto em consternaças summa.

Martim Affonso, que marchava a cavallo, e havia recebido muitos golpes nas armas, que levava vestidas; deveo a vida ás advertencias prudentes de Vasco da Cunha, que elle nas entendia seu amigo pelo ter sido de D. Estevao da Gama. Muitas vezes na marcha o advertio este Fidalgo se delmontaffe para nao fer conhecido, nem alvo da fúria dos Barbaros, e-se mettesse no centro da Infantaria para se confundir com es soldados communs. e nao le fazerem à sua pessoa pontarias determinadas. Porque elle nao entendia o conselho sincero, nem queria acceitallo. Vasco da Cunha o sez apear quali por força, e leguir a pé a marcha de Garcia de Sá, a quem se de-veo a salvaças do restante das trópas,

Er pile depois que la formon ca campa lacigo para as condukir ao lugandos combarque com mais airola retitadas Defe ja expedição a Soute , que a aprovát ra., tirou pars fructo condenalla de pois, entrar em, elecupulos a shauder restituir or vasoam on combon ide roubo, e ordena sa Generaldon folle em; peffor dar latisfreed and Reiupela a peffora , e os the comes da page a Nad receptades es epistos della derrota Martien Affonso recebeo settas de D. Garcia de Galleon Governo dor de Gost, que continhen atébcio mais importanth spance of the sale of the colher-le aquelle Cidade for sperila de tempo. Abrahemo, novoldalciós hania fuccedido no Raine asprtivilo de seu tio Mealecad que pordmontende seu Pai fora preso, et e detronado por Malugao, irmao de Abrabema Accederen, que temis, a este soundel, de getirou para as terras do Gonoane de que eta Governador; masa bandade de Abrahemo foi tanta o que decchiberdade a Meale, e chamou para a Core a Accedecad. Natitardarad fugethics

13

Ber

MODE XIII

# DE PORTUGAL, LIV.XLVIII. 257

de Auticos intrigantes a perturbar esta Eravalpa bella harmonia. Meale temeroso sur gio para Meca; mas roubado em Zeila, voltou para Surrate, aonde mereceo a protecças do Rei de Cambaya. Accedecas se segurou com tempo, e animado com a volta de Meale, se resolveo a jogar hum lanço savoravel ás suas longas vistas. Como elle tinha a pessoa, e os thesouros no azilo da Cidade de Sanguicer, emprendeo gamhar para si, e para Meale a protecças dos Portuguezes.

Blie negociou com D. Garcia de Castro, que mandasse vir Meale de Cambaya para com o seu partido o sazer Rei; que elle cederia à Corúa de Portugal as terras de Concan, que rendiad hum milhad. O Governador recebeo os avisos deste importante negocio em Cochim, quando chegava do Reino ao seu posto Diogo da Silveira com quatro ndos, de que erad Capitaes elle, D. Rodeigo Telo; Fermando Alvares da Cunha, e Simad Sodré. Immediatamente partio o Gorgernador para Goa, aonde se delibes TOM, XIII.

seemle, rou no Conselho, que o partido proposto por Accadecao se devia acceitar a que se mandasse vir Meale de Cambava . se the desse azito em Goa e le tratassem como nossos os seus interesses. Em quanto se expedias ordens a Nuno Pereita de La-Cerda, que cruzava na barra de Sanguicer por estreter com política os dous partidos de Abrahemo, e de Accedecab, e chegava Sebastiad Lopes Lobato, que comdous navios fora a Cambaya para conduzir a Meale s o Governador mendou a Diogo de Reinofo, que com sodo o legredo em huma embarcação ligeid. ra fosse ao Estreito saber o que timbaacontecido na Abiffinia a D. Christovad da Gama, e aos Portuguezas da-Ina companhia.

A cantels della viagem provioba das noticias, que trouxerao as ultimas naos do Reino. Por ellas fe foube como o Grao Torce admissed De Estevas da Gama ter chegado com asarmas Portuguezas ao porto de Sueza o que elle punca pentou, ella expodição fora capia das duas Corres de

in a

Lisboa, e Constantinopla entrarem em Era vilge negociações, que entad nao podéras. fer penetradas pelo público. Que por conta dellas El-Rei D. Joad mandara a Diogo de Mesquita com o caractet de Embaixador junto à pessoa do Sultati. Que elle Ministro ajultara com che due em todo o tempo, que squelles negotios le trataffem, nem as náos Portuguezas entrariad no Estrelto ; nem as gales Turcas fahiriad delle : ordens ; que de Constantinopla Re tinhad mandado do Baxa do Caifo, e agora vierao de Lisboa ao Governador da India; e ordens, que obrigarat o melmo Governador a dar regimento apertado a Drogo de Reinoso mara nad passar de Arquico, nem se adiantar a mais operação, que a de saber noticias de D. Christovas da

" Pres glandes movimentos respecti 1544 vos a Meale succediad ao mesmo tem? po, alem do que depois intentou Martim Affonio. O primeiro foi a felicidede da fua fahida de Cambaya e shegada a Goa : o legundo a morre de الم المان Rii Acce-

ma vulg. Accedecad acabado da velhifee de od annos, quando com os mais comunades preparava 400000 cavallos para metter a Mezle de posse do steino. O terceiro a victoria do idalca6 Abrahemo sobre os mesmos rebeldes que depois da morte de Accedecao forao feitos em poltas. Elles dous wiimos movimentos le ignoravat em 604 4 que estava posta em armas, e o Governador com o Exerciso em Benaftatim para paffar com Meale à butra banda. No meio da moites precedente au dia da passagem, Pedro de Paris Pidalgo illustre na qualidade, nos annos, nas experiencias, no valor, bulcou em Benastarim a Martim Affonso, e so com elle lhe propôz com tals energia os inconvenientes da empreza, que o Chéfe prudenze fingindo caras de Otmuz, que o obrigavad a altera? as refoluçat primeira, tomon a des le recolher a Goa com a luz do dias 32.

Bem hospedado com seguirança o pretendente Meale, entrarab a moftrar os successos a madureza de Conselho de Pedro de Faria, e a ser louvado.

إ من ع

Mar-

Martim Affonso como homem de pe- Era vulgi netração. Soube-se a victoria de Abrabemo a morte de Accedecao, a fuga intentada para Meça de Semaçadim, que elle nomeára depositario dos seus thefouros para os entregar a Meale, que deixava por herdeiro: tudo incidentes y que nos obrigárao a estimar a paz proposta pelo Idalcao, que confirmou à Coros de Portugal as terras firmes de Bardes, e de Salcete. O gusto della : vantagem, foi / perturbado pelos meios applicados para impedir a Coge Semagadim, a lua setirada para Meca. e haver as mãos o thefouro de Accedecas. Elle se tinha feito lugar na graca do Rei de Capanor, que o amparava na sua Corte, e se escandalisou das cintrigas indecentes mettidas em obra para ser sobprendido o cabedal, a apessoa intrigas a que irritando o espiritos daquelles Reinsperaurbaras a tranquillidade at que os Portuguezes havia tantos, annos gozavao nos seus Es-Andosm & Grand and State of the median adleilintjou o daltas nas pretenções, de que o Covernados mandaffe a Mes-- 1 to . . le

Brander

le paga as Moluças. Elle o Istisfes come pretextos especiolos para se consentar som que o tivessem legato al Formieza de Cananori Pelo melmo temporpediao de Ormuz para Rei a Torunxá, minino de onse annos, agrecelava em Goa; por ser morco seu Par Xargioli A falta deste Principe serviciste pretento ao Rei de Xiraz para invadir com greifas forças as terras do Magodao : huma guerra , em que nao pode deixar de le interessar Martim Assonso de Medlo Jularte, que governava e nossa Portaleza de Ormuz. Ella estava normator ardor, 'quando 'chegou o novo Rei Torunxá, acompanhado de Luiz Raicao ; que hia fucceder ao Jufarre no governo, e teve a felicidade dos dous Reis sjultarem s pas fem demorat

Diogo de Reinoso arroando o Eltreito com éccos:, que chegardo a Confiantinopla, e mettena emifultos o Ribalxador Diogo che Melquica, contravindo o leu regulamento, que o chegou a termos de se lhe tirar em Goa a cabeca , le com certidors singidas de idade not the valeffeile indula

de monone: elle chezou a Arquico i Ba vula sonde aches a Masoslide Cunha , que come a Portuguezes des 100 da companhia de D. Christovas da Gama, depois, de deixarem 1840: Imperador da Abissimem paza a triunfanse nos seus Estados vinhas mosther-se para a Inchiasi De mais se estaboliceres, c. calarab mos molmos Ellados favorecidos pela: liberalidado do Lepperador. Eftes cincoenta, como nao cabiao no nequenes chavios de Diego de Reinola, non quinorad lepararelo, celperarad ouara monçat para a lua riagem. Nells anno passou á India pela perceina vez o famolo Fernad Peres de Andrede por Commandante de cinco náos poquatro, dellas bem infelices na niagem. A fua chegou a Goa em Secondous ande seu franto Simpo de Audrade arribou a Lisbos ; a de Simas sie Mella, que bia provido no governo de Mélaca, se perdeo em Moçambique; node: Jacome Triftab invernou em Zanzibar; e a de Luiz de Calarayud comou por fora de Ilha de S. Lourengo in chegou a Cochim om Outubre.

رين

De

# eda . Historia Gerasc<sup>9</sup> st

Hey valg.

De dous homens raspanhos como eras Fernati Pereside Andradei, e Diogo du Silveira, polas muitas vezes que tintrad vindo d'India , paonde agura effarati stabos, diffe com pours levistage v Governador Mureim Affonto de Soula ! Que elles erad bons para boltas docarga , porque labiad bem o camanho. Mas daqui em diante ju elle Chéfe nas loffria a ninguem, nem ninguem o podia foffrerun elle! A madança de moeda, alteradas confideravelmente as especies, sem thes abaixar os preços, as fuas reformas intempettivas y os modos indignos, de que conviruava ausar em Cananor para haver de Coge Semacadim o thefouro de Acredecas , o fizerad aborrecido-igualmente dos Poituguezes, e dos Indios.

¥545·

Já elle houvers de Semaçadica oitocentos mil cruzados, dades em puiblico para El-Rei, e dizia-lei que outes porçao tirada em particular para
elle, na intelligencia de que contrealouro nao passava de hum milhao. Informando-o depois o mesmo Idalcao,
de que o depositario estavavalicio de

maro a morn per a contra bedal sale A conde ca General England montand a milhors & Martin Affanto partnilher cabir nas máos Coge Sema? endiana como meio que estimou univ co-pata entregar, todoco dinheiro; ella folicia dellos a Canandi, intratou em fegredo ecom o Commendante da Pracommender o Mouro as intiregallo a Hen-Moue de Soula paradhe levar a Gora 4 a quando mas o podessa conseguir, am sodes not modes the seguration of the hole pedensAdemajs6 ... come instrumente ballente para os fins : que intentava. Calualmente la elculou Semaçadim a puantos convites lho forab feitos para vir á Fortaleza, contente com os agrados do Reis de Canandre; mas para o infeliz Aderrajao nao houve humacaso destes. But all the second

in Como elle homem, em nada delmerecia aos Porsuguezes, e estava firme na boa fé da fua amizade, nao reme duvida em agceitar com seu irmas o cumprimento de Henrique de Sousa, que os convidou para passearem, pela praia. Quando chegaras ao sitio, em que offava gente occulta para o preader 4. . . . .

Het, rolg.

der; elle advertido se pegou ao Somsa com tanta sorga, que mam o prodérad arrancar, dos seus braços, senad
morto ás lançadas. A mesma atrocidede se usou compositonad do infeliz
Aderrajad. Acabárad-se assesperánças
do thesouro; parádia tad abuminavel
na casa de hum Rei amigo abaren a
seputação do nome Portuguez i sompego-se com gospét sensivel a paz de Cananor, que gozavamos do tempo edo
Viso-Rei D. Francisco de Almeida até
agora.

r de la CAPITULIO Viet de la constant de la constan

Ultimas acçaões de Martim Affonsoda.
Sousa, e primeiras do Governador.
D. Joao de Castro, depois IV.
Viso-Rei da India.

.:5:0

annos do governo de M

Affonso de Sousa, especialmente nesta ultimo, que tratamos, forso muito vantajos os progressos da Religiationo Oriente, animados pelos espiritos sete

warofos: dos Operavios Evangelicos / Res wild! que com S. Francisco Xavier na sua páfia, per todo elle faziao foar a pa-Javra de Duos. Nati era menos ardente em Goa o zelo do seu Bispo D. Joso ale Albaquesque ; que des melhor formana ella Capital para os feus moradures hab experimentarem falta na administração dos Sacramentos. Até este tempo snati havia nello mais Preguefia que a Cathodral , antigamente chamada de Santa Catharina. Agora como a Cidade cada dia se augmentava, alem desta Freguesia, elle erigio mais tres, que forad a da Senhora do Rosario, a da Senhora da Luz, e a de Santa Lugia , todas com constituições novas feitas por elle para commodidade dos Freguezes e decencia do culto Divino.

Martim Affonso entendendo lhe nas tardaria Successor, quiz deixar expeditos negocios graves, que occorrias por muitas partes, para que nas lhe imputaffem comissões em tantas occurrencias erioicas. Porque Malaca, sempos exposta pestava sem Governador

## est . Historia Geren

Entopia, dor pela morte da Ruy Vaz-Bereira e pela perda da não de Simato de Mello, despachou provido a Garciei de Sái Fidalgo velho de giande merecimento. como se tem visto nesta Historia Para o governo das Molocas mandos com confideravel reforces a Rernati de Saulti de Tavora. Apresson comutoda apadis ligencia a Arathda:vpara di Successor con shegando a acisari em seltadondo losviri Pela situação, criticas dos pegocios do Dio, que amençavas humremplinens to prompto, como ceu já vous acrefec rir, despedio com grossos foscorro de gento municoesa e viveres a Dalosti Ma(carenhas para render a Manoci de Soufa de Sepulveda, que tinha agabar do ogleu tempo: d de terri ob ere - Effe Fidulgo, como Governador de Dio , lontia de mais perto os efficitos da pezivergenhefa y que o Vifo Roi Da Gercia de Norgaha-fizera em Gembayas Quandona elle the conflava .abdritumes

21

#### DE PORTSCAL, LAVIXEVIII. 659

faspor despique da injuria feita ás luas Em solgi armasicolligadas com las dos Rumes insericiseis no primetro ilitio de Dior. pela coutra via o Sepulveda trebalhat no moro de divisió entre a Cidade es a Portaleza qui comio de ajultáva no Memado da paz e derejan vefulsáva á Braga sanfuazonimo jinao/Efrado shuma affrontian Diffirmulava edita a obsa conti impediencia para mas persurbat as que determinava fazer na Fortaleza, que necessitava maior recipro, e movos baluartes paga spelhop desensa. Obras fosad fees collected and commercial and metteol no corpo: da Pragathum padrafto sucre cha ; es o fosto ; aonde os intraigos le podiado poltar zamparados do fogo: os baluartes S. Thome. a que entalhou a ametade, que ficavalifora da rocha; 8. Joa6, que depois foi chamado o Baluarte da Rama; e S. Jorge fobre a porta , todos com capacidade, parammuita sactelhenia, . o guarnicad scorrespondentes aus Tanto que Manoch de Soula de Sepulveda tere a Forsaleza, neste estado de melhon defensa propôziá sua gentc i.,

Emoulg.

te a refolução, em que esava de nas consentir que o Res de Cambaya les vantasse me mure hum padrus de shis iuria para d'Altado da India, dum comb ral de affronta, paractodos des Portes guezes , que fica rate fechation como animaes perdidos Ellerighte sivampo armado : poe os Officiaes cent fugidisa: fazo dolmanchar se pasede jo esminda les variácifottalean todoscopunateinies. e ferramentus. Bobo ade uktimus pondi tos do defenmento a volteranda Sigui tao Macaudi competta motibia pe Coil go Cofar lempre attento para ma 6 persi der os langos du fua foremai, seendo es tomado: della: , utiça: @ Gogo ç lopus as? channing, far lavour at lavaredage we com este discurso inflammadoutinacetras fazer inentinguivel officeadlo.) s of at

Que esperas ; Reis invictos, Sulvati podereso des Cambuyas, en que sacella tremera a sterra, allabamos muses desperantes as Esseras dibut que te destens, Monarca adorado dolUniverso só de querro monstros acamonados em Dio , ossendidos affronsado dou porque a tiste descandadem y assendidos que a tiste descandadem y assendidos.

ſe-

## DEPOSTUGAL, LIVERIVIII. 271

nati conhecem a fi? Detensite ,: el- Emirate peragas que elles brittos, elles tigres, ellas : féras agora, com medu enterradas ma coya de Dio i necobrem alentos i fine descrates por Cambaya como legas la presas plação ao tes mos me mais indrish ans teus vallalios rnais infultos y to reduce a fue barbaridade no estado desteu tio o invenci» vel. Badur gracabado de maos dos trahier dores mais vis & Morros as hydras affogadas no berço. Sa es deixeres notrir anati deves temeraque de devés rem. ?: Se cilas na mida ainda te nas: tocate usua hours que fonde te ferem ! Se quaciquer homens por ella la 60 obvis gados at espoir muiso, sos Reis devem arrilean tudo. Que importa le despedace a Corba, quando a reputação ferampe, quando o respeito se perde? Bet pro fou hum Estrangeiro em Cambaya , aande hulquei hum refagio com o Baxá Moltafá, porque sos feas Sobergers descabonras como vaffalloamor como fitho siji nad tenho foffrimeneo 4 falea-une a tolerancia para fer selemente fom augas , pasiente lem. vin-

#### 272 HISTORIA GRADE

geaguig, vingança dos despresos, que os tam baros Portuguezes fazem na minha face aos meus Pais, aos mens Reis, aos Monarcas de Cambaya, a quem Cofar deve tudo. Senhor, dá-me as mas, e gente para ir arrancar do mundo os monstros da abominação. Se ao que peço me nab differes, en marcho só, chego a Dio, bato a Fortaleza dos Portuguezes com a cabeça, mosro phrenetico; mas nella deixasei gravado para a posteridade o Epitaphio advertido. Aqui se matou Coge Cofar desesperado por nao ter meios de vingar o seu Rei offendido, que nas quiz vingar-se.

Na6 podia6 del var de produzir os seus effeitos razões tao fórtes applica: das a hum animo todo cheio de estimulos. Sultao Mamud agradeceo a Coge Cofar as demonstrações do zelos nomeou-o Capitao General dos sous Exercitos; encarregou-lhe a expediçad contra os Portuguezes de Dio para a executar como bem lhe parecesse; mas que até ao tempo prefixo de entrar em acçab, fizesse guardar inviolavel o se greFredo: Com as cautelas necessarias deo gra vulgi Costa su finada até ao Malabar; con-

Gordes da India até ao Malabar, convidando os Principes com promessa de vantagens para huma alliança geral vontra os Portuguezes. Elles nao potrato de sant de esperar o mesmo, que do legiello edoria; el atrentos a sua vontervação, o Governador para a guerra, que esperava, mandou de Goa prover a Portaleza na forma, que sica resentido.

Esta era a figura, em que se achavas us hegocios da India, quando D.
josó de Castro chegou a barra de Goa
com seis náos, que neste anno lahiras
do Reino. O Infante D. Luiz lhe negocios o despacho de Governador do
Estado, em que vinha provido, e
com este embarcáras seus dous silhos
D. Alvaro, e D. Fernando de Castro;
silhos benemeritos da natureza, e da
disciplina de tas grande Pás. Os Capitaes, que trazía as súas ordens, eras
D. Jeronymo de Menezes, silho de D.
Henrique, irmas do Marquez de Visla-Reas, e Cunhado do Governador,
TOM. XIII.

### HISTORIA GERAL

En sulg. que trazia o governo de Baçaim : Jerge Cabral com o melmo despacho, le D. Jeronymo nao o servisse; D. Manoel da Silveira provido em Ormuz; Simso de Andrade, e Diogo Rebelo, que haviab voltar com as nãos da carregação. Em Moçambique tomou: o Governador a bordo a Simao de Mela lo com a gente, que escapára do naufragio da sua não , o chegou a Goa com feliz viagem.

Martim Affonso the entregou co governo com as formalidades collumadas, nab podendo deixar de fentir as mudanças dos amigos da fortuna , que collumato adorar o Planeta, que nasce, e apedrejar o que se poe Só le achou Martin Affondo, fem Jeanbranga nos homens , de que elle era parente estimado do: Conde da Castanheira valido. Fosse por esta consideraçao, ou pela grandeza da alma de D. Josó de Castro, elle tratou a Martim Affonso por humas maneiras civis bem differentes daquellas . com que Martim Affonso tratara a D. Estevat da Gama. Muita da Nobreza, que anda-

va na India, se embarcou com este zia sulla Chéferpara o Reino, aonde chegou com huma felicidade de viagem até entao nao vista, aonde foi bem recebidon e aonde o Rei, fazendo justica á sus capacidade, sus seus talentos, e wirtudes, the deo lugar nos conselhos, de le servio do seu prestimo em utilidade do público:

: De loro de Caltro recebido em Goa com apparato magnifico, como se o estivesse ja vendo entra pelas suas pracas de ruas victoriolo, e triunfante, elle ness perdecitempo em cumptin os eleveren da fua obrigaçati com a agilidade de espirito, de que o dotou libetal a natureza. Porque achou preso em huma torre o Principe Mealacana o pôz em liberdade com casa, e faulto correspondente a quem era. Porque soube, que Coge Semaçadim estava escandalisado em Gananot pelo ultimo infulto comettido contra Aderrajao a seu respeito, o mandou satisfazer, e lhe deo licença para enviar feguras a squaesquer portos, sté so de Meca, as náos, que elle carregaffe. Porque Sii 4 8

276 HISTORIA GERAL TO

Tes vulg

na fua companhia trazia solto, sivie, e honrado ao Raix Xarafo, o despachou logo para Ormuz a servir os seus empregos. Porque Simao de Mella viera provido do Reino no governo de Malaca, em que nao podera entrar pos causa do seu naustragio, sem demora o despedio para tomar delle poste, como El-Rei mandava.

Os negocios de Cambaya erab os mais criticos: elles pedias mais atteni tos os cuidados: Barron D. Jono de Caltro a ponderer que Coge Cofas era o primeiro acoval dacimerigas, que depois do fitio de Dio y elle mas perdera las esperançasodo o renovario sechado a toda a penetração até fentemis po de appareceiem os defignios mertidos em obra por medidas differentes a que se na occasias do primeiro sitio fe conduzira reportado, fora com telmor do Baxá Solimas, nas succedes fe forjar para Cambaya nova cadêa 😜 quando intentava romper a antiga : que elle por confiar menos nos Guzarates, attrahia as nações Musulmasi, ce Christias renegados, e lhes daya jugate dil-

distincto na sua estimação para o servi- Era vuigazem de vontade; que tantos provimentos de guerra, tanto fundir de artelhazia danto trabalhar nos armazens do referido sitio até agora, provava bem que le premeditava outro contra a melma Fortaleza: que era huma apparencia coo estrondo habilmente espalhado por Cambaya de huma guerra proxima com os Patanes, e de huma invasao eminente dos Mogores: em fim, que la amizade estreita de Cofar com os Officiacs des tropas, as civilidades e regulos com que cos distinguia, as fuse negociações effectivas pelas Cortes Estrangeiras studio os Portuguezes devisé bihar como buns Heraldos, que lhes estavas declarando a guerra.

Todas estas idéas le confirmavat com o muro de divilas pouco antes. derrubado por Mannel de Sousa de Sepulveda. Mas D. Joso de Castro ainda, meditava mais, que nada obstava aos Portuguezes para andarem como cégos por rausa da confiança temeraria, que os fazia crêr que depois de tantas victorias nada era bastante para os fa278

En ruly.

zer perder a ascendencia sobre todas is Nações Orientaes. Nada bastava para es acordar do lethargo, que lhes causava a paz diuturna; soberbos por vêrem os Reis humilhados; arrogantes, como se a guerra fosse hum entremez; elevados, como se todos os animos estivessem tas abatidos, que Principe algum do Indosas se attrevesse a declarar-lha. Nada bastava para os fazer conhecer, que a conduta dos homens da India era já differente da dos Portuguezes primitivos; a avareza hum fomento, que os arrastava a escandalisar sem excepção a amigos, infinigos, e indifferentes, geralmente malquistos. Nada bastava para os capacitat da diminuição dos soccorros, que vinhado do Reino; a que havia nas Armadas da India, aonde huns navios se deixavad apodrecer; os que se deviad fazer, nad le fabricavad; as guarnicdes nas praças erao muito menos do que ellas necessitavad; as municões, e os viveres escaços. Huns nadas, que nab podiad escapar aos inimigos do Estado, e muito menos a Coge Cofar, que estan:

#### DE PORTEGAL LIV. XLVIII. 180

Callifor outras como quatro arvores do Emanleti Paraido , para que elle levantou a mao; sdrettindo que os seus fructos eras a. matricao do Estado, as folhas a saude

das fuas gentes.

... Tratou D. José de Castro o emis-Cario de Cambaya com houras de delicadeza; mas em quanto ao muro se fez defentendido, antes prompto á guerna que á injunis. Com igual political despedio osnifimbaixadores de Idelcaso, que precendie a remessa de Mesie para as Molucas, con a reftituição idas terras do Bardes, e Salcete; as delongas, de que elle se servio para a primeira escula, aproveitárao para a fegunda ; bem lembrado de que o Idalcao mao declararia a guerra com o temor de apparecer Meale nos seus Eltados levado na frente das possas tropas, que poderia lei origem de comocao nas fuas.

Com modos mais sublimes, até entad nat ulados, se portou D. Joso de Castro com Aeyro, Rei de Ternate, que agora chegon a Goa, mandado preso por Jordao de Freitas para a Co-

Rea walg. roa de Portugal, sem este tropeço 2 ficar possuindo aquelle Estado, de que o Rei Tabarija lhe havia feito dpacao, quando merreo em Malaca. O Governador tratou o Principe com as honras devidas ao seu caracter; respeltou-lhe a innocencia; invellio-o na posse do seu Reino sem outra obrigacab, que o reconhecimento á nosta Coróa; e porque nao estranhase o clima à maneira dos seus Predecussores. que apodreciab nos carceres de Gon . havendo chegado em Fevereiro e o delpachou no Abril seguinte, entregue a Beznardim de Sousa, para, o conduzir com toda a decencia so seu Reino.

Entre tanto que estas cousas succediao, nas Molucas laboravao duas revoluções consideraveis que tinhao occupados a Fernas de Soula de Tavora, mandado por Martim Affonlo a socegallas, e o Governador Jordas de Freitas, até entab sem ociosidade em divertillas. Da primeira erab cau-La os Castelhanos, commandados pelo seu Chése Ruy Lopes de Villalobos, protegidos do Rei de Tidore, quo COUP

contraviahad os Tratados estipulados Era vulsa na Europa. Fomentava a segunda o Rei intruso de Geilolo, que perturbava todas as Ilhas, perseguia todas as novas Christandades, por mar, e terra fazia guerra aos Portuguezes. A primeira revolta com desembaraço, e prudencia foi pacificada pelo Tavora, que reduzio os Castelhanos a virem a Ternate para se embarcarem com elle para a India, donde haviao voltar para & fou Reino. Elle os tratou com tanta hospitalidade, que se the offerceeras paga o acompanhacona guerra de Gellolo que ambas as Nacces obrarat actos de valor herois cos; mas sem nada de consequencias. Na India como o Verao declinava, o Governador euldou em provêr as Praças do Norte, especialmente a de Dio, para onde mandou com 200 homens os Capitaes D. Joad, e D. Pedro de Almeida, ambos irmãos, Gil Coutinho, e Luiz de Soula. Em quanto se aprestava em Champanel o Exercito, que na entrada do Inverno havia formar o litio, Cofar andavá pelas Ci-

### 284 HISTORIA GERAL 4 de

Restruig. Cidades maritimas ajuntando com cau-? tela as coulas necessarias. Succedeo em-Surrate encontrar-se com hum Portoguez de Dio, seu conhecido antigo. chamado Ruy Freire, homem de caracter tao provado de Cofar, que nao teve duvida fiar-lhe, e confeguir delle huma de tres manobras bem conformes á baixeza do seu espirito elevado com altas, promessas :: Que envenevaria as aguas da cisterna , ou posia fogo ao ar-. mazem da polvora, on no filencio da Boite pela parte do mar daria entrada por elcadas de corda á gente de:Cambaya. Tres trabições infames, que providencia particular do Ceo dispôz chesuffem a noticia de D. Joso Mafcares nhas antes de produzirem os seus perpiciolos effeitos.

.: la corria o mez de Abril, quandona Cidade de Dio entrou hum dos Capitaes de Cofar com 500 Turcos, que, lhe mandara de soccorro seu amigo a Rei de Zebit para impedir com diffimulação se vendesse aos Portuguezes. nada do necessario. Como era tempo. de começar a tirar a malcara, Cofaçfin-

angindo que Sultao Mamud o havia sia vulta seito: Donatario das Cidades de Surrate. Reinel, e Dio, escreveo pelo seu Capitaő a D. Joao Mascarenhas dando lhe parte desta merce, e accrescentava: Que nab se admirasse de vêr entrar tropas na Cidade, nati levando mais destino, que o de a fortificarem. como a dominio novo, que acabava de enter na sua casa: Que em quanto aomais, o contaffeeno mimero dos fieis fervidores de Portugal, e no dos seus bons amigos. D. Joso Mascareu nhas respondeo pelo mesmo tom com; as delicadezas convenientes : mas e movimento de trópas fazia já zanto estrondo, que abafava o ruido sinde da simulação. In talin in la las

Sabía o noffo Chéfe do grande Exo. ercito, que principiava a desfilar de Champanel com caras na Ilha de Dios do tropel de carretas, que occupavad os caminhos, exas Cidades visinhas cheias de recrutas; dos bandos de gente, que todos os dias vadeava os pal-10s, e quantidade de caras novas na Cidade, que nas le podia duvidar le. . . . . . . . . . . . . .

Do rela

rem outros tantos foldados disfarçados para le descobrirem a seu tempo. A vista de tantos indicios, que ja pare ciao evidencias da guerra, D. José Mascarenhas despachou logo huma embarcação ligeira com cartas aos Governadores de Baçaim, de Chaul; e da India, fazendo lhes faber como na bocca do Inverno estava nas vosperas de hum sitio, e que necessitava soccorros. Nos tres dias posteriores a ele se avilo, que sinda for 6 de liberdade; recolheo na Fortaleza grande fomma de tudo , viveres , madeiras , mater riaes de edificios, que demolio; mantimentos, que mandou vir dos portos immediatos; pôz fóra as-boccas into teis, que em navios mercantes envios ás nossas praças, até chegar o dia 20 de Abril, em que entrou na libe outro Exercito, que rompeo o segredo da guerra projectada, e nos obrigou a estarmos mais vigilantes sobre as guardas:

Imitador gioriolo da actividade; das previdencias, do valor do grande Antonio da Silveira, D. Joao Mascarenhas

### DE PORTUGAL, LIV. XLVIII. 287

thas fao grande :em tudo como elle, Era valar fez mparos semelhantes, deo providencias conformes, e ordens iguaes ás do seu tempo, para que a gentileza da resistencia se parecesse com a sua. Até nove de Maio, em que Gosar entrou na Cidade com o resto do Exercito, mas house na Fortaleza instante ociofo. Em quanto nos trabalhavamos para resistir. Cofar pullava revista ás trópas, com que nos bavia atacar, e que montavad ao número de 250000 Guzarates , 50000 Terros , Mamelucos, Arabes., Persas, Abexins, Christãos renegados de várias Nações : siém de quantidade de pedes , artifis ces, vivandeiros, e outra muita gente de fervico, que se engrossava de hum para outro dia. Ao seguinte da fua chegada, Cofar mandou cumprimientar ao Governador, e pedir-lhe hum Emissario da sua confiança para tratar com elle negocios importantes. O Governador lhe retribuio o cumprimento por Simao Feyo, que hia encarregado de o ouvir, e o notar.

A este homem sabio, e prudente

Rea vulz. descobrio Cofar o fundo das suas ini tenções bem coradas com a exactidad apparente da justiça. Depois de lhe expôr com energia quanto era, e sempre fora amigo, e obrigado aos Portuguezes, acrescentou: Que attento 4 reputação do Rei, que tinha a honra de servir, nas podia deixar de se queixar do attentado de Manoel de Sousa de Sepulveda, nome fatal dos Governadores de Dio para com os Sultões de Cambaya, por parecer, que com elle andavad vinculados os attrevimentos : que aquelle Chése audaz derrus bára o muro de feparação ajustado na paz do Viso-Rei D. Garcia, e que o novo Governador, como tab justo, havia consentir que elle outra vez fosse levantado. Que além disto lhe pedia come bom amigo nab vieffe mais & imaginação ferem os navios de Cama baya obrigados a navegar as cóltas doi seu Reino com passaportes Portugue: zes; sugeiça o intoleravel a qualquer Régulo, quanto mais ao poderoso Rei dos Guzarates. Que da melma sorte os havia isentar da obrigação de vir a Dio 🕽

# DE PORTUGAL, LIV. XLVIII. 369

Dio; por ser esta servidad huma by Example raunia, de que elle os havia libertar. Que da sua parte pedisse ao Governador nad se quizesse fazer odioso, e a sua Naçad aborrecida no Paiz Estangeiro, aonde os recebêrad de graça; e que quanto antes se lhe desse a resposta destes officios cathegorica, e adecisiva.

. Levados elles á presença do Governador , tornou a enviar Simao Feyo com o original do Tratado da paz e aiustada no Conselho dos seus Officiaes a resposta cathegorical, de que elle em nada le opporia anobiervancia do Trasado, mas que a haver nella a infracçab mais ligeira, os Portuguezes de Dio estavao resolutor antes a morrer. que a consentilla. Cofas, que reconhecia a justiça de D. Joso Mascarenhas, e queria romper, affecta le aggravado da resposta, prende em ferros a Simao Feyo, no dia 10 de Maio publica na Cidade a declaração formal de guerra, a nelle mesmo huma multidas tumulauaria das suas gentes sem regularidade, nem ordem, veio descarregar as TOM. XIII.

Era vulg. suas armas nas paredes da Portaleza. que com huma surriada a cartuxo juncou os seus contornos de cadaveres inimigos. Como estava declarada a guerra, restava ao grande Governador destribuir os póstos, e animar a guarniçao para a tolerancia nos trabalhos.

> A Fortaleza depois das ultimas obras mandadas fazer por D Garcia de Noronha, e por Manoel de Sousa de Sepulveda, tinha na face, que faz frente à Cidade, sete Baluartes. O de villa dos Rumes se havia demolido por estar apartado della, e se ter conhecido a sua inutilidade no primeiro sitio. Agora o Governador, dépois de mandar taipar as portas principaes, de deixar livres os postigos, e pontes levadiças, de segurar a polvora, desendez a cisterna cobrir a varanda que erao os tres póstos ameaçados para a nossa ruina, por onde haviao executar a sua trahicad ajustada com Cofar os infames Ruy Freire, e o Mourisco Francisco Rodrigues, já postos em seguro, este em Chaul, o outro em Goa; D. Josó Maicarenhas distribuio

#### DE PORTUGAL, LIV. XLVIII. 201

Baluarte Sant-Iago foi encarregado D.
Joad de Almeida com seu irmao D.
Pedro; do de S. Thomé Luiz de Soufa; do de S. Joad Gil Coutinho; do de S. Jorge Antonio Peçanha; do do mar Pernao Carvalho; da Couraça de Feitor Antonio Rodrigues; do da porta da villa Antonio Freire, Alcaide-Mór da Fortaleza. Cada qual destes Officiaes tinha trinta soldados ás suas ordens, e o Governador reservou a escolta de cincoentá para acodir, a onde de a necessidade o pedisse.

Primeiro que elles se apartassem para os lugares, que lhes estavas describuidos. D. Joas Mascarenhas tendo-os presentes, revestindo os exteriores respeitaveis da pessoa do peso da authoridade do cargo, lhes fallou afam: Eu bem sei que podia pouparme ao discurso, que vou a fazer-vos para vos animar, so com a lembrança de que sois Portuguezes: vos nas o attendais como acças livre do meu espirito, que vos conhece, mas como obrigaças rigorosa do meu emprego.

202

Ere vulg. que nao deve faltar aos seus deveres. Por força della vos digo que nos lomos chegados aos pontos crítico, e glorioso, hum de vencermos, o ou-tro de sermos vencidos. Em ambos elles a nossa reputação será immortal. e ella nos encherá de corage nos perigos com a consideração precedente nos combates. Consideração, que nos adverte que vencedores illustramos a Pátria, que vencidos honramos a Religiad. Pelo Rei, e pelo Deos somos de hoje em diante feitos espectaculos. aos Anjos, e aos homens. Nós devemos mostrar o que somos. Todo o sangue se derrame, para que os homens advirtao, que estimamos o Rei, e temos amor á Pátria; para que os Anjos vejao, que abatemos o Alcorab, e exaltamos o Evangelho. Como nad hei de ter por certa a victoria, se estes motivos tad altos he impossivel deixarem de nos formar hans promontorios, aonde venhao quebrar desfeitas as ondas da cólera dos inimigos. Elles sao os mesmos ha tao pouco tempo cortados pelo nosso ferro; ainda tra-

#### DE PORTUGAL, LIV. XLVIII. .293

trazem abertas as feridas; façamos Era vulgo lhas mais fundas, e desenganemo-los de que os Portuguezes, que tornad a investir pelas mesmas causas, sad os mesmos homens.

#### CAPITULO VII.

Principio do segundo sitio, que Coge Çofar pôz a Fortaleza de Dio, e que foi desendido por D. Joao Mascarenhas.

U entro na narração do segundo sitio de Dio; assumpto, em que se occupou, entre outras, a penna de hum Historiador tao eloquente como Jacynto Freire de Andrade, e por isso o omitira, senao sosse semos desigurasse. Reduzindo-o porém aos termos mais curtos, que nao tirem a especiosidade a gentileza das acções, devo dizer, que depois dos bravos desensores de Dio ouvirem o discurso igualmente pio, e valeroso do seu Chése, para lhe mostrarem a confor-

Eramle formidade dos sentimentos, o gosto que faziad da guerra, elles se vestirad de gála, corvárao os muros da Fortaleza, visitarad os postos, e com toda a artelharia salvárao a Cidade para lhe persuadirem o alvotoço, com que nestas disposições precedentes celebravan as futuras victorias.

> Coge Cofar, sem perder tempo; metteo mãos á obra. Com o designio de ganhar o Baluarte do mar para impedir os soccorros, e de mais perto bater o corpo da praça, que lhe fica-va a descoberto, em tres noites successivas sez construir com trabalho incrivel de pedra em çoço tres reductos com suas casamatas, canhoeiras, e parapeitos, entre elses cortinas de quatorze palmos de alto, que tomavao de ribeira a ribeira, e impediat o passo por aquella parte. A favor das sombras trabalhou nesta obra huma multidat de peonagem para ficarem incertas as pontarias do nosso fogo; mas como ella era tanta, e andava apinhada, nem nos perdiamos tiro, nem ella punha pedra sem ser regada com fan-

#### DE PORTUGAL, LIV. XLVIII. 295

sangue. Nas se esqueceo Çosar de era rulga construir outra célebre maquina semehante à do sitio passado, que lhe sacilitaria a tomada do Baluarte, se ella nas experimentasse outro estrago bem consorme.

Sobre huma grande não da nave-, gação de Meca mandou levantar de madeira hum Castello de tres andares. que encheo de materias combustiveis, guarnecido de 200 Turcos para huma noite na maré alta o arrimarem ao Baluarte, e o sobprenderem. As sentinellas das torres dérao aviso desta invençao ao Governador, que encarregou ao valeroso Jacome Leite, Capitao da Armada do porto, a expedição de a queimar. Elle se embarcou com vinte homens escolhidos em dous catures ligeiros, nao lhe valendo a voga surda para deixar de ser sentido, alvoroçar o Exercito, correrem troços à ribeira, arrojar sobre o Leite nuvens de setas, chuveiros de ballas. Com todo o socego do animo, ainda que com alguns feridos, elle cortou as amarras á não; trouxe-a a reboque paEra vulg. ra perto da Fortaleza, aonde a fez voar com perda de muitas munições, artelharia destinada para o ataque, e morte dos Turcos, que a guarneciao.

Quando esta bizarria dos Portuguezes mettia em desesperação a Cofar, o melmo Jacome Leite lhe forneceo outra materia para novo furor. Soube D. Joa6 Mascarenhas, que pela cósta de Balfar até Damao havia vir aos inimigos huma Cafila de mantimentos, e mandou aquelle Official com tres navios a sobprendella. Elle cumprio as ordens tab pontual, que a trouxe a Dio com os Mouros enforcados nas vergas das embarcações, que ardêrao á vista dos inimigos depois de lhes aproveitarmos as cargas. Ambos estes insultos forab para Cofar tab sensiveis, que desaffogou a colera com fazer voto a Mafoma de tomar Dio, ou morrer na empreza, como elle cumprio em fiel Musulmad pela segunda parte. Para conseguir a primeira sim lhe sobejou o valor, mas faltou-lhe a fortuna. Em nada faltou elle aos deveres de grande Capitao, para poder com iuC-

DE PORTUGAL, LIV.XLVIII. 297

justica imputar só á fortuna as faltas Era vulg. nos successos.

Bem o mostrou elle na direccas do sitio pela parte da terra, quando Vio abortar os defignios traçados pela do mar. Depois de estar perfeita a linha, que sobia da borda do rio pela costa acima do terreno até a do mar, foi abrindo as trincheiras, que chegavao quasi ao fosso, tao cortadas, e divididas em ramaes, que formavas huma especie de labyrinto para ter a gente a coberto. Depois traçou outra linha semelhante a esta com Baluartes. e reductos, em que plantou a numerosa artelharia, entre ella alguns canhões de grandeza extraordinaria. Já declinado o mez de Maio entrou ella a laborar, tab bem servida com todas as regras da arte, com materiaes tao excellentes, que as ballas passavas os gabiões de hum a outro lado. O In-Verno entrava, nao appareciao soccorros, a polvora consomia-se, tudo hia faltando, corria a voz, de que os inimigos esperavad por instantes huma Armada de Rumes; aquelles se avanEravulg, çavaő; mas os Portuguezes, ainda: que cuidadolos, com o melmo lulto animavaő o valor, loffridos, e intre-

pídos.

Nao tinha descuidos em Goa D. Joa6 de Castro, que apenas recebeo as cartas do Governador de Dio, em tres dias fez dar á véla nove navios de soccorro : commandados por seu filho D. Fernando de Castro, que hia postilar licões de soldado na Aula de hum Professor tab completo, como D. Joa6 Mascarenhas. Com elle embarcárao D. Francisco de Almeida, irmad dos dous Fidalgos do mefino apellido, que já estavao em Dio; Sebastiao de Sá, filho de Joao Rodrigues de Sá do Porto; Diogo de Rei noso; Pedro Lopes de Soula; Dioge da Silva; Antonio da Cunha, e ou tros Fidalgos ambiciosos da honra lembrados da muita, que annos an tes ganharao no mesmo lugar os filhe da disciplina de Antonio da Silveira Os mares grossos retardaras a viagem e fizerad arribar os navios, huns-Baçaim, outros a Chaul; mas o arde

de D. Fernando com maior alteração de Era vulo impaciencia, que a das ondas no mar, rompeo o golfo, e chegou a Dio.

Com este soccorro socegou a agitação dos animos, já forte a guarnição no número de 500 homens escolhidos a maior parte Fidalgos; os viveres, e munições em abundancia; a Fortaleza capaz de se defender até a vinda de novos soccorros, se os mares nao lhes fechassem as portas. D. Fernando de Castro, que amava a gloria, cheio de fogo, tomou o seu quartel no Baluarte S. Joab, que era o mais fraco. para fazer companhia ao valor de Luiz de Sousa seu Commandante. Enta6 fez Diogo de Anhaya Coutinho a gentileza sempre lembrada, só para os premios esquecida, de ir com hum camarada de noite buscar lingua ao campo dos inimigos, ferrar hum Mouro, trazello em braços, mettello na Fortaleza : e porque lhe esqueceo no campo hum capacete, que leváral emprestado, baixou pela mesma escada, tornou ao lugar, trouxe o capacete, e o restituio a seu dono.

į;

ś

15.

. 1

/il

1);0;

Ten-

# 300 HISTORIA GERAL

Fra vulg.

Tendo Cofar as obras em estado de bater a praça, convidou o Rei para vir em pessoa authorisar a victoria. Marchou elle de Champanel com toda a Corte, e a escolta de déz mil cavallos ás ordens do bravo Juzarcao, que nos fez a honra de assistir no campo todo o tempo, que durou o fitio. Do alvoroço, que nelle notavamos, desejou D. Joab Mascarenhas ter noticia, e encarregou a Fernao Carvalho, que no quarto d'Alva mandasse do seu Baluarte do mar hum batel a buscar lingua. Seis bravos tomátad á sua conta esta diligencia, atacando os Mouros, que dormiao, por parte aonde elles se suppunha6 seguros dos intentos da mais arrojada temeridade. Elles nad se contentarao de trazer hum vivo, sem deixarem mortos a muitos. Por este soube o Governador a vinda d'El-Rei; e pondo-o em liberdade, lhe pedio difsesse da sua parte ao grande Sultao Mamud: Que os Portuguezes ficavao delicadamente sensiveis à incomparavel honra, que lhes fazia de vir illustrar o seu valor com a presença da sua Ma-

gel-

## DEPORTUGAL, LIV.XI.VIII. 301

gestade; presença augusta, que nas Eravulga, podia deixar de dar hum relevo brilhante á gloria, que elle esperava de abater á vista da sua face o poder formidavel de Principe tas poderoso.

Este cumprimento depois acompanhado por outro de mais estrondo. que sahio da bocca de hum canhao, privou os Portuguezes do prazer da aflistencia d'El-Rei no campo. Huma balla perdida lhe matou aos pés hum dos Aulicos estimados, que o salpicou com o seu sangue. Os Aruspices tiverad este acaso por tao máo agouro, que o Rei tomou a pósta para a sua Corte de Amadaba, e Cofar a sua retirada por hum despreso, que o forçava a apressar o cumprimento do voto feito a Mafoma de vencer logo, ou morrer quanto antes. Entab se redobrou o horror do fogo para bater em brecha por muitas partes. Forad levantados dous reductos diante dos bastides de Sad Joab, e da Porta. Obra semelhante se fez defronte do de S. Thomé, que chamárao o Baluarte da Rama, por ser formado de troços de arvores liagravulg. dos, e sobidos a tanta altura, que igualavas a Cidade, e devaçava o interior da Praça. A artelharia jogava sem socego, já partido de alto a baixo o Baluarte S. Thomé, ameaçando a ultima ruina; os bastises todos abalados, e causando horror incrivel hum morteiro, que arrojava pedras de seis

pés de circunferencia. Nos tivemos a fortuna de fazer cessar os esseitos destes monstros de bronze, quando matamos hum renegado Francez, que os governava, nao os sabendo manejar o

Engenheiro, que lhe succedeo.

Crescia o perigo, e o estrago; mas a actividade de D. Joao Mascarenhas nao se poupava a trabalho para fazer a desensa vigorosa. Para reparar as ruinas abrio huma cortadura, e levantou hum muro de vinte pés de larago: encostou ao Basuarte S. Thomé huma nova torre: junto a Igreja construio hum cavalleiro do Basuarte Sanariago ao da Porta, guarnecido de grossa artelharia, apontada a fabrica da Rama: trabalhos activos, continuados de longa sadiga, em que sementados de longa sadiga.

pre

# DEPORTUGAL, LIV.XLVIII. 303

pre acompanharao aos homens as me- Era vulgimoraveis Matronas Isabel Fernandes,
conhecida pelo nome da Velha de Dio,
Garcia Rodrigues, Isabel Dias, Cathavina Lopes, e outras, que nelle sitio se mostrarao intrepidas como Heroinas nos perigos, nos combates,
no serviço effectivo de quanto para a
desensa da Praça era necessario. O seu
fogo sobre os inimigos tambem era
sem intervallos; os effeitos maravilhosem intervallos; os effeitos maravilhosem intervallos; os effeitos maravilhosem a dexteridade do Governador o
applicava, conforme as occurrencias o
pediao.

O Chéfe vigilante, porque os trabalhos erao nocturnos, dispoz no solso da Praça em proporcionadas distancias barricas accesas, que descobrias a multidas dos trabalhadores para elles engrossarem as sachinhas com outra multidas de cadaveres. Ao mesmo tempo o cavalleiro junto á Igreja batia o Baluarte da Rama com tanta violencia, que o deitou a terra, entrando multos homens nas suas ruinas. D. Joas Mascarenhas estimou tanto este

fuc-

Eravulg, successo, quanto o sentio Cosar, quae nao perdeo a corage para levar as linhas até ao sosso, que pretendeo cagar. Com este designio correo ao longo da explanada a trincheira taó profunda, que podiao os trabalhadores andar por ella sem susto. Ordenou logo cobrir o seu parapeito de fortes mantas, e com grandes pranchas de vigas, e taboas pregadas atravessar o sosso de huma a outra parte, tao defendidas de terra molhada, que she nao podérao sazer impressa disuvios do nosso sosso, nem os sitiados impedir que o sosso son sentiados.

# DE PORTUGAL, LIV.XLVIII. 305

ficarem hum novo Imperio? Acaso Era vulga sois vos da raça destes arrogantes? Nao: já degenerastes: sem cara para apparecer, sois outra gente, que por enorme se esconde entre essas quatro paredes. Vos nao sois tao gentis-homens, como os outros, que estiverao ahi com Antonio da Silveira: estes mostravao-se como homens aos seus inimigos; vos escondeis-vos como gallinhas debaixo do covo: fracos sois, ou fraco Capitao tendes; elle fraco, porque nao sahe comvosco a campo, ou vos fracos, porque nao o obrigais a sahir.

Os alentados Portuguezes, mais attentos á defenía da sua Praça, que a audacia destes insultos para nas os provocarem a alguma temeridade desordenada; elles tiveras a fortuna, de que alguns velhos da Fortaleza dissessem ao Governador, como naquelle lugar do sos estava hum postigo tapado com terra, que sendo descoberto, por elle facilmente se poderia surtar o entulho dos inimigos bem necessario para o serviço da Praça. Immediatamente se TOM. XIII.

Bra vulg. cavou no lugar indicado, e apparectó o postigo. Todo o mundo sem excepçab, homens, e mulheres mettêrab mãos a obra para despejar o fosso, que encheo de materiaes a Praça. Com a continuação do trabalho se fez no entulho huma especie de abobeda . que nab podendo sopportar o peso, deo com a máquina no fundo. Cogo Cofar colerico, e admirádo de D. Joan Mascarenhas, que eludia todas as suas traças, veio em pessoa examinar o estrago. Como o ardor da raiva lhe fez esquecer a cautéla, correo é trincheira montou sobre o parápeito: lugar que estava destinado para cumprir a legunda parte do voto feito a Mafoma, porque huma balla perdida de canhao lhe fez em pedaços a cabeça

Este foi o simila memoravel Apoltata da nossa Religias santa o célebre Coge Cofar, que tinha sua mái viva, e boa catholica na Cidade de Otranto. donde todos os annos lhe escrevia cartas com o sobrescrito profetico: A men filho Coge Cifar, as portas do In-

# DEPORTUGAL, LIV.XLVIII. 307

Ferno. Nada de mais funesto, que esta Era vuls. mórte, podia sobrevir ao Exercito de Cambava. Ella lhe desconcertou de forte as medidas, que esteve oito dias sem acçao com affombro dos fitiados, que ignoravab a caula, sem que nos reparos perdessem o tempo. Seguio-se a desordem na eleiçad do novo Chése, tab divididos os animos, que faltou pouco para a deserção dos soldados: noticias ambas para os sitiados tab gostosas, como quem esperava nellas o fim dos feus trabalhos. Nao lhes succerdeo da sorte, que elles o pensarao; porque Rumerao, filho de Cofar, moço de 25 annos, tad attrevido como seu pai a se encarregou do commandamento do Exercito, jurando a Mafoma de lhe vingar a morte com a de todos os Portuguezes de Dio. Sultab -Mamud approvou a eleiçad do novo Chéfe, e o soccorreo com muito dinheiro, com 40000 soldados, e ou--tro número de obreiros, e galtadores em tanta copia, que a das muitas mortes diarias nao deixava conhecer a falta na multidad.

·Na

Ere vulg.

Na Fortaleza a havia grande de hum novo soccorro. Passados mais de tres mezes de trabalho, o maior era o do Inverno, que laborava furioso no mar. Via D. Joab Mascarenhas aos inimigos chegados ao corpo da praça; que os combates de armas curtas tinhad de ser frequentes; que pela diminuição das munições as havia poupar, pela dos viveres inventariar os que houvesse pelas casas para os distribuir com regra; que tinha pouco mais de 200 homens capazes do serviço, os mais doentes, feridos, e mortos: que os sãos noite, e dia nao despiao as armas, trabalhavao, e nao dormiao, com os corpos fatigados, as forças lassas. Tudo circunstancias, de que devia avisar ao Governador da India para o soccorrer, sem descobrir o modo, nem a pessoa. Nestas perplexidades o animou o valeroso Padre Joad Coelho, Capellad da Fortaleza, que se lhe offereceo para romper os mares em hum catur, chegar a Baçaim, e Chaul, fazer enviar os avisos a Goa, e sem perder tempo deo á véla. CA-

#### CAPITULO VIII.

Rumecaō por mórte de seu Pai Coge Çıfar continua o sitio da Fortale-za de Dio.

EPOIS que o Exercito de Cam-Eravulg. baya rendeo as ultimas honras ao Chéfe defunto com toda a magnificencia militar; bem conduzido por seu filho Rumecao, continuou no mesmo trabalho do entulho. Já inutil o postigo por continuamente atacado, D. Joao Mascarenhas o mandou tapar por dentro para applicar todos os cuidados a duas grandes torres, que Rumecas fazia construir no lugar, aonde estivera o Baluarte da Rama. Ellas fazia6 frente ao de S. Joao, e S. Thomé, que haviao ser batidos de cada huma por dous grossos canhoes, cada qual em sua casamata. Depois lançou as galarias ao fosfo para os gastadores trabalharem defendidos. Tudo em Dio, e por muitas partes da India, manobras militares tab ajustadas com as re310

Eravulg. gras da arte, e impulsos do valor, que he necessario bem de corage, nos chamados críticos modernos, para sustentarem que os Portuguezes na Asia contendêras com gentes brutas, e covardes, sem ordem, nem disciplina.

Resistencia alguma da nossa parte pode impedir a Rumecao hum trabatentado por tanto mundo. Nós tinhamos por impossivel, que o muro houvesse deixar de ser picado; mas o que nao podia embaraçar a força, o conseguio a industria. Como as pranchas, ou pontes que cobriad o fosso, erad feitas de groffos troncos de palmeira, e taboas de navios, materias, em que o fogo artificial continuado produziria prompto effeito; D. Joso Mascarenhas mandou forjar huma grande cadêa de ferro, que do alto do muro descesse fobre as maquinas. Com huma das pontas preza na aza de hum canhad, na outra fez atar sacas de huma materia, que na India chamad Gunes. cheias de polvora, salitre, enxofre, outros materiaes de fogo de artifi-

cia .

#### DE PORTUGAL, LIV.XLVIII. 311

cio, que estando a arder sobre a ma-Era vulga deira, levantou nella tal incendio, que toda a diligencia dos inimigos nas o pode apagar, em quanto nas reduzio a cinzas as mesmas pedras.

Effeito para os fitiados tad feliz, longe de abater a Rumecad, fervio para mais se obstinar; para levar ao fim furioso o projecto, que nas podia lograr advertido. Tantos foraó os materiaes, que ajuntou no fosso, até os das mesmas obras feitas no principio do sitio, tantas as vigas, mastos de navio liados, mais bem defendidos do fogo; tantos os combates a que resissio para sustentar o campo, e o cobrir até as boccas das brechas, que chegou ao fim de o arrazar para sobir ao assalto sem tropeços. Como conseguio abrir huma bocca, por que cabiao déz homens defrente ao interior da praça, ainda que o Governador lhe contrapoz hum muro; Rumecao quiz observar a disposição dos Portuguezes para a defensa, e puchou grossos destaca-mentos, que dessem várias investidas por muitas partes, especialmente ao luEra vulg. lugar, que parecia aberto. A resistento cia foi tao prompta, tantos os seus mortos, que elle teve de se retirar para dispor hum assalto geral com regularidade.

Antes de o emprender tentou a constancia Portugueza, que entendeo poderia aballar, propondo-lhe huma Capitulação honrada. Com este designio mandou a Simao Feyo escoltado face do Baluarte Sant-Jago chamar pelo Governador, que o ouvio atento repetir as palavras, que os Mouros lhe punhao na bocca: palavras ao melmo tempo de louvor, de compaixao, de honra, de promessas: vozes, que pareciao de hum Portuguez enternecido, e erao de hum General simulado. D. Joad Mascarenhas, que nad attendia nellas as articulações, senao o elpirito, respondeo a Simao Feyo neste tom féro: Os Portuguezes tab magnanimos como os meus soldados, nao dab ouvidos a propostas de huma naçao perfida: Que nos importao a nós as paredes arruinadas, se os nossos aninos estab inteiros? De que nos ser-

#### DE PORTUGAL; LIV.XLVIII. 313

we a piedade fingida de Rumecao, se Era vulg, nos queremos vender-lhe cada pedra
desta Fortaleza pelo preço de cada huma das nossas vidas? Dizei-lhe, que
depois de tudo arruinado, eu o irei
buscar ao seu campo; que romperei
as sileiras do seu Exercito; que chegarei á sua tenda, e que com a minha
espada sarei á sua cabeça o mesmo,
que huma balla dos meus canhoes sez
á de seu Pai: e vos, Simao Feyo, ide
bem certo, que se cá tornares com
commissas semelhante, do muro vos
hei de mandar tirar á espingarda, como sobre hum trahidor vil.

O author desta resposta insultante justamente devia esperar o despique de hum assalto, e para elle se dispoz o Governador de sórte, que as obras das mãos correspondessem ás vozes da lingua: se estas valerosas, as outras intrepidas; huma correspondencia igual entre o sublime, e o magnimo. Ao amanhecer o dia appareceo todo o Exercito de Cambaya em torno da Fortaleza, Rumecao na sua testa, as bandeiras despregadas, os clarins mili-

Era vulg. tares ferindo os horisontes, a vozeria dos Mouros atroando os ares; tanto apparato soberbo contra 200 homens já rodeados de fadigas. Elles apparecem outros tantos Baluartes na face do inimigo para defenderem o de S. Joa6. aonde estava Luiz de Sousa com D. Fernando de Castro, Sebastiao de Sá, Diogo de Reinoso, Pedro Lopes de Soula, Diogo da Silva com outros Fidalgos, e cavalleiros, que neste dia obrarao acções dignas da immortalidade. Juzarcao mandava este ataque, e Rumecao outro no Balvarte S. Thomé; o primeiro com as trópas dos Guzarates, o segundo com as escolhidas de seu Pai, que erao Turcos, Mamelucos, e os Estrangeiros renegados.

Em ambos os Baluartes andava o furor derramado. O fogo, o fumo, o estrondo dos golpes, os gemidos dos agonisantes tinhao extacticos os senti. dos. Os defensores nao moviao hum pé do primeiro posto; as Matronas nao lhes desamparavat os lados; D. Joat Mascarenhas enchia as obrigações de grande Capitad com providencias su- Era miles. periores à mesma esperança. Já mettido Rumecao em derrota, Juzarcao foi substituir-lhe a praça; mas encontroutao inteiro o valor de D. Joao de Almeida, de Gil Coutinho, e dos outros Fidalgos, e soldados, que experimentou sorte semelhante. Sebastias de Sá gravemente ferido depois de matar a muitos, provocou a cólera dos camaradas, para que os inimigos no combate nao o achassem menos. Tantos corrêrad ao Baluarte S. Thomé, que logrou a porfia o que nao pode conseguir o valor. Elles a entrarad . e plantarao trinta homens no seu terrapleno. Os mossos a esta vista, tomados de hum furor mais que humano, se arremessas a elles, e os arrojas dos muros para os rebentarem na quéda. Rumecaó com 500 mórtos dos melhores soldados, e grande número de feridos, mandou tocar a recolher. Os Portuguezes perdêras hum homem.

O máo successo deste ensaio para mais vigorosos combates sez lembrar a Rumecao, que elle provinha da in-

Re vulg. dignaçat de Mafoma, escandalisado das: delordens dos Musulmãos, e determinou aplacallo. Na mesma noite convocou o campo para as preces, que haviab preceder aos actos de expiação barbaros, e ridiculos, que exercitavad entrando, e sahindo em huma Mesquita, segundo os Ritos da supersticaó Mahometana. Toda a noite levárao os Barbaros nestes exercicios de Religiad, que sendo advertidos por Fernao Carvalho, Capitad do Baluarte do mar. veio avisar ao Governador, por lhe parecerem disposições para o futuro Elle o prevenio dispondo as trópas para esperarem huma gloriosa victoria na vespera do Apostolo Patrad de Hespanha, que devias invocar no conflicto lembrando a Fernao Carvalho soccorresse os Baluartes atacados com o fogo da sua artilharia pelo flanco dos inimigos, como fizera na ultima refega.

Horas antes da manha, Rumecad, e Juzarcao marchárao com o Exercito em tres columnas sobre os Baluartes 1. Joad, S. Thomé, e sobre a Falsa-Bra-

## DE PORTUGAL, LIV.XLVIII. 317

Braga de Antonio Peçanha, que erao Era vula os lugares mais arruinados. Ao ponto que soou o toque de avançar, nos seus Baluartes Luiz de Sousa. D. Fernando de Castro, os tres irmãos Almeidas, o Peçanha, Fidalgos, e soldados clamárao San-Tiago: grito de guerra, com que metterat os espiritos em calor para affrontarem o dia, que tinha de decidir a sorte da India em vencerou morrer. Pensem como quizerem os criticos judiciosos; que as façanhas obradas nelle pelos Heroes, e Matronas Portuguezes excedem todo o encarecimento. Hum punhado de gente contra hum mundo de homens aqueceo no horror da noite hum combate. em que a luz dos fógos artificiaes. o ruido dos canhoes, e da fuzilaria, os clamores dos feridos, os gritos dos combatentes, os ais dos agonizantes formavad hum espectaculo o mais indigno á humanidade, hum cáhos de espantos, de terror, hum todo do Inferno.

Corriad as mulheres aos lugares do maior perigo, e nos transportes da

Brawig. corage, diziad aos foldados: Ah filhos. que gentis-homens nos pareceis, quando bordais a gala do valor com os fios do vosto sangue: selices as máis, que vos pariran para dardes as vidas pela Pátria, pelo Rei, pelo Deos, para viverdes immortaes na fama. A efficacia destas vozes, á do exemplo dos Chéfes os foldados obravao taes maravilhas, que pelos montes dos mórtos sobiad os vivos. Como elles erad tantos, que a cada instante se revezava6 frescos, e descançados sobre os mesmos defenfores fatigados, e oprimidos; o Buluarte S. Thomé a troco de muitas mortes foi entrado por hum Bfquadra6 de Turcos. Os Portuguezes como se estivessem sentindo 4 que timhab quem lhes fizeffe fombra à cabeça neste dia da guerra, no mator perigo derad ao valor maior alento. Elle era tab grande, que foi causa de se derramar a voz, de que estava perdida a Fortaleza: voz falla, que chamou furiofos os foldados dos outros póstos para acudirem como ledes ao Balwarte atecado.

Juzarcao se aproveitou desta desor- Era valga dem : elle correo em maré baixa ao longo do mar, aonde suppôz desamparada a Fortaleza, que alli era defendida pela altura dos rochedos. Acha o melmo que entendeo; planta a escalada, e lhe mette dentro cem Turcos. Elles se botárao á pilhagem pelas casas, aonde as bravas Heroinas armadas de chuços os bloqueárao, até que com os alaridos proprios do sexo avifarao ao Governador, que com tres foldados visitava os póstos. Prevenindo as consequencias da rotura desta voz que desconcertaria o valor mais intrépido empenhado na acçao, mandou a todas, que se callassem, e destacou hum dos soldatios, que fosse a buscar alguns, que encontrasse menos necessarios nas outras partes, sem lhes dizerem o para que. Como vaio fulminante D. Joao Mascarenhas, seguido de quatro soldados, em quanto nao vinhao outros, foi ao lugar da (cena vistosa, aonde humas poucas de mulheres tinhad em huma casa sitiados a trinta Turcos; elle mesmo lhes lan-

Eravulg. çou huma panella de polvora com admiravel effeito, e arremetendo-os com huma espada, e todela, os levou ás cutiladas, até os precipitar dos rochedos, aonde se fizerao em pedaços. Concluida huma acçao tao gloriola, além da vulgar credulidade, reparou D. Joad Mascarenhas que na varanda da Igreja estavao muitos Turcos dispostos para descer ao muro, e incorporar-se com outros, que Juzarcao fazia sobir a Fortaleza. Como de muitas partes vinhao concorrendo soldados. D. Josó na sua testa montou a varanda, atropelou os Barbaros, e com valor igual em sórte semelhante lhes deo o destino dos primeiros.

Livre a Praça deste perigo, D. Joao Mascarenhas chegou aos Baluartes atacados, que vio em outro maior. Toda a sua alma ainda agitada, posta na lingua, e nas mãos, antes que entre a obrar de novo com estas, pela outra sahem intrepidos os sentimentos do valor : Ainda este combate dura? Senhores, acabemos de nos dar a conhecer aos Barbaros: o dia de hoje

## DEPORTUGAL, LIV. XLVIII. 321

do he de gloria para a nossa Naçaó: Eravulg. Aqui tendes nao o vosso Governador para vos mandar; mas hum camarada para ao vosso lado vencer. Fallando asfim, elle se arrojava aos inimigos com impulso heróico. Os soldados o suspendêraő nos braços, pedindo-lhe com vozes de imperio guardasse a sua vida, de que dependia a de todos; que os deixasse obrar sem elle se entreter para gostar melhor de vêr nos filhos da sua disciplina as gentilezas, que tambem erao gloria sua. Bastou a presença deste Heróe para se reanimarem os espiritos acabados de fadigas. Já vencedores de tantos contrarios em huma peleija do meio da noite até depois do meio dia, os Portuguezes arrojavad os Turcos dos baluartes feitos em postas.

Os dous Generaes envergonhados voltáraó á carga sem encontrarem disserença na resistencia. O sogo dos canhões dos Baluartes do porto, e do Mar, atacados a cartuxo, que tomava aos inimigos pelos stancos, nem cessava de laborar, nem elles podiaó sostre-lhe o estrago. O medo, ou a contumacia dos TOM. XIII.

Bravulg. Chéses era quem fazia os Barbaros insensiveis à dor, e à morte; mas dispôz a Providencia para suspender a carnagem, que huma balla perdida de canhaó tomasse a Juzarcao por meio corpo, e o levasse pelos ares, deixando hum sobrinho do mesmo nome, que lhe succedeo no cargo. Rumecao perdeo os alentos com esta mórte. Mandou tocar a recolher, ficando juncado o campo com 10500 cadaveres, e levando maior número de feridos. Dos noslos faltáras sete, e feridos trinta. Huma bandeira com o retrato de Mafoma feita para marca, de que estava applacado, ficou jarretada, e outras muitas em nosfo poder.

Com a noticia de successo tab feliz, e da extremidade, a que a Fortaleza ficava reduzida, D. Joao Mascarenhas despedio hum Expresso ao Governador da India. Quando nos ganhavamos aquella victoria recebia elle as cartas, que o Capellao da Fortaleza levára a Chaul; e como a sua activida de nao socegava em aprestar soccorros depois que despedio a seu filho D. Fe

nan-

nando; agora publicou que sem de. Era vulg. mora mandava o seu primogenito D. Alvaro para mostrar na India', que arriscava os filhos, aonde os Portuguezes empenhavao a honra. Commoverao-se os Fidalgos a esta voz, offerecendo-se em competencia para acompanhar a D. Alvaro, que tinha duas recommendações na pessoa, e nas virtudes. O primeiro de todos foi D. Francisco de Menezes, que o Governador despedio logo com alguns navios, e tres dias depois o seguio D. Alvaro com dezanove, em que embarcárao, além de outra muita Nobreza, os Capitaes D. Jorge de Menezes, D. Duarte de Menezes, os irmãos Luiz, e Jorge de Mello de Mendoca, D. Antonio de Ataide, Garcia Rodrigues de Tavora, Lopo de Sousa, Nuno Pereira de la Cerda, D. Joao de Ataide, D. Duarte Deça, e outros. O Governador escreveo a D. Joao Mascarenhas, e a D. Francisco de Menezes, dizendo: Que lhes mandava seu filho D. Alvaro para nao ter mais acçao, que a de estar ás suas ordens, como levava em X ii re-

### 324 HISTORIA GERAL

Era vulg. regimento. Na reta-guarda desta Esquadra partio Antonio Moniz Barreto com outros Fidalgos aventureiros em hum grande caravelao de mantimentos: todos determinados a lutar com as ondas no rigor do Inverno pelo gosfo de Dio para irem participar da giória sublime, que os seus Patricios ganhavao nas prostradas ruinas da Fortaleza.

FIM.



l. Ċ į . 1

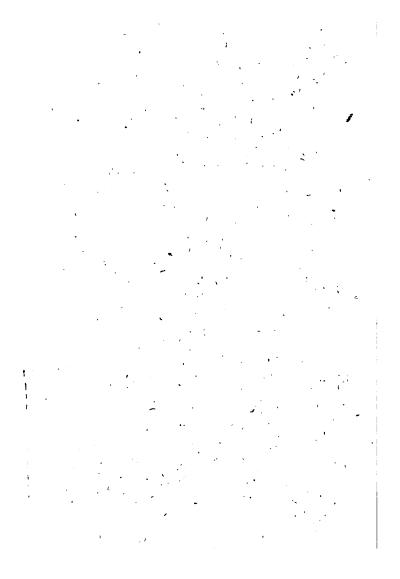



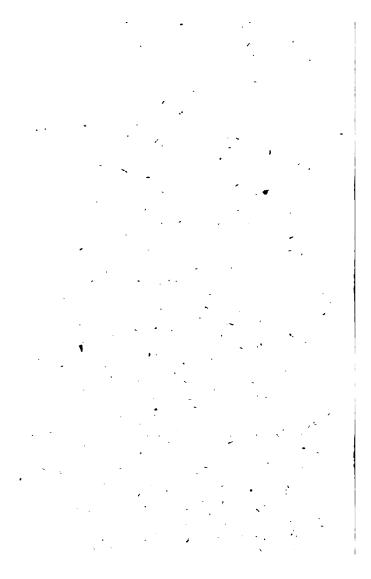

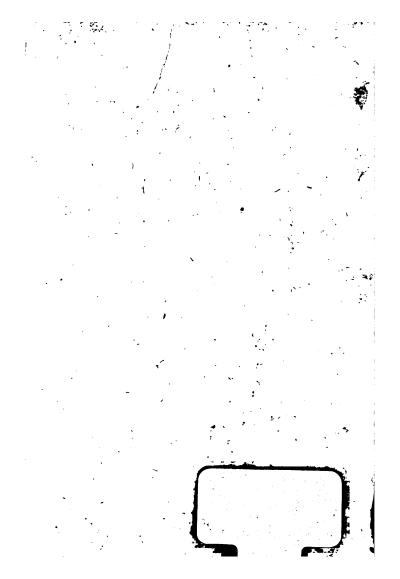

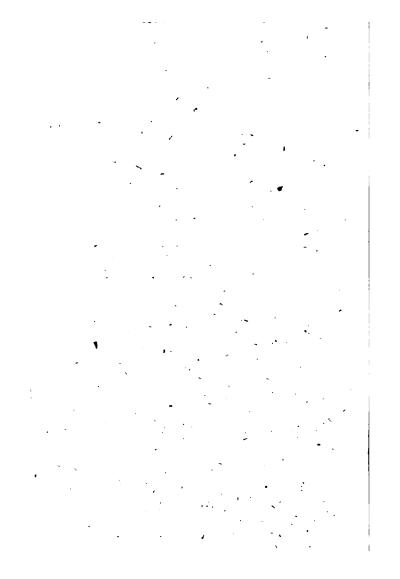

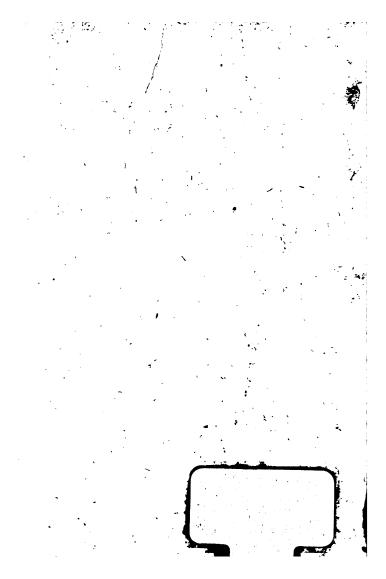

